

Ahora, escritor Además de actuar, Keanu Reeves escribe ciencia ficción. P.44





BUENOS AIRES, ARGENTINA AÑO LXXVIII № 28259, **PRECIO:\$ 2.100,00** EN C.A.B.A. Y GBA - PRECIO EN GBA CON ZONAL: **\$** 2.250,00 RECARGO ENVÍO AL INTERIOR \$ 300,00 - PRECIO DE LOS OPCIONALES, EN EL ÍNDICE DE LA PÁGINA 54.

Jueves 1 de agosto de 2024

# Brasil se hace cargo de la Embajada argentina en Caracas y de los seis asilados venezolanos

El gobierno de Lula aceptó un pedido de la canciller Mondino.

Es después de que el régimen de Maduro expulsara a los diplomáticos argentinos por no haber reconocido el triunfo electoral. Los asilados que ahora protegerá Brasil si quieren quedarse son dirigentes del partido de la opositora Corina Machado. En una grave resolución, el Centro Carter, único organismo autorizado por el chavismo para observar las elecciones, dijo que "el comicio no puede ser considerado como democrático". El líder venezolano, en un discurso al país, intentó retomar la iniciativa al asegurar que entregarán el 100% de las actas, pero no indicó cuándo, y no se disipan las sospechas de fraude. Se teme ahora que manipule esos documentos. P.3

**Colombia, Brasil y México jugaron a favor de Maduro en la OEA.** La abstención de los dos primeros y la ausencia del otro bloquearon el pedido para que Venezuela presente las actas de la votación.



### Un bicivolador se quedó con el primer oro

En una moderna especialidad del ciclismo-el BMX freestyle, cada vez más popular entre los deportes urbanos- la Argentina festejó su primer oro olímpico en los Juegos de París. José Torres, de 29 años, residente en Córdoba y que entrena en el estadio Kempes, se llevó el título, delante de un británico y un francés. Es la primera dorada para el olimpismo argentino en los últimos ocho años. La delegación ovacionó a Torres, a quien apodan "Maligno". Uno de los primeros mensajes emocionó: "Felicitaciones, crack", le escribió Messi. P.34

### Aumentan gas, luz, nafta y agua, y en la Ciudad los taxis suben 50%

Lo decidió el Gobierno y regirán desde hoy. Luz y gas subirán hasta 4%, y agua, algo más del 5%. La nafta tendrá un incremento de entre 3% y 4%. Economía cree que por la tendencia descendente de la inflación y la consolidación del superávit fiscal, el impacto de estos ajustes será menor. La ficha de los taxis porteños pasará a \$ 128 durante el día y la bajada de bandera a \$ 1.280. B 21731

### Kicillof culpó a Milei porque YPF eligió a Río Negro para la planta de gas

El gobernador bonaerense aseguró que el Presidente le ordenó a la petrolera optar por radicar la megainversión en Punta Colorada, Sierra Grande, y calificó la decisión como una 
"irresponsabilidad". YPF, junto con su 
socia Petronas, responsables del proyecto, afirmaron que se trató de una 
medida estrictamente técnica. Y hablaron de que esa provincia "muestra 
mejores aspectos económicos". R 12

#### Mataron en Teherán a un importante jefe de Hamas y acusan a Israel

El asesinato de Ismail Haniyeh, principal líder de la organización terrorista, se produjo a través de un ataque aéreo de madrugada en el departamento supuestamente secreto que ocupaba en la capital iraní, donde participaba de la asunción del nuevo presidente. Las sospechas por el ataque apuntan a Israel, que no dijo nada sobre la muerte de Haniyeh, Ag.

pressreader Proussouder com 41 664 278 4604

CLARIN - JUEVES 1 DE AGOSTO DE 2024 Sumario

### Di María, amenazas narco y agresión de los propios





Gonzalo Abascal gabascal@clarin.com



ngel Di Maria, figura de la elección Argentina, contó este martes las amenazas que él y su familia recibie ron por su anunciado regreso a Rosario Central. "Hubo una amenaza en el barrio de mis papás, que salió en to-dos lados. Y simultáneamente hubo otra en la inmobiliaria de mi hermana, que no salió a la luz porque mi hermana y mi cuñado se asustaron y no denunciaron", dijo. "Recibieron una caja con una cabeza de chancho y una bala en la frente, y una nota que decía que si yo volvía a Central, la próxima cabeza era la de mi hijaPía".

Ŝu testimonio sumó horror a lo que ya se conocía. A fines de marzo, dos personas habían disparado al aire en los alrede dores del country Miraflores, donde vive el padre del futbolista. También dejaron un cartel en el que se leia: "Decile a tu hijo Ángel que a Rosario no vuelva más por-que le cagamos matando un familiar. Ni

Pullaro te va a salvar. Nosotros no tiramos papelitos. Plomo y muerte tiramos

La secuencia continuó el pasado 25 de ju-lio, cuando dos barrabravas de Newell's, ligados a la banda narco Los Monos, fueron detenidos acusados de planear y financiar la intimidación. Lo contó el periodista Ger mán De los Santos: las amenazas a Di María tenían el propósito de que Alejandro Ficcadenti, uno de los detenidos y vinculado a Los Monos, se consagrara como líder absoluto de la barra brava de Newell's

La inserción de Los Monos en la barra de Newell's es conocida y no parece preocupar demasiado al presidente del club, Ignacio Astore. Para ejemplificarlo alcanza con recordar la gigantesca bandera con la figura de un mono (referencia a Guillermo "Mono" Cantero, líder narco detenido en Marcos Paz) en la tribuna popular, la noche del partido homenaje a Maximiliano Ro-

Los hechos ofrecen suficiente carga de

dramatismo. Pero siempre puede ser peor

A la violencia contenida en los mens Di María tuvo que sumarle la bronca y los insultos de los hinchas de Central, "decepcionados" porque no cumplió con su promesa de regresar a su ciudad y a su club.

#### En la agresión de los hinchas la violencia se naturaliza como folclore futbolero.

"Es fácil putear y maltratar por redes sociales sin ponerse en la piel del otro", dijo, "Se la agarran conmigo, me matan a mí, a mis amigos, a mi mujer... ¿Por qué no van contra los que amenazan? ¿Por qué no hacen que la ciudad mejore para que todos podamos ser felices y vivir en paz?"

El sentido común del futbolista contrasta con el absurdo de la agresión de los propios. Ya no de los parcos, sino del hincha

común, quizás incluso del plateísta frustrado, incapaz de hacer prevalecer la razón sobre su mal entendida pasión. También allí hay violencia (seguro que no de la misma peligrosidad), pero con el agra-vante de que muchas veces se naturaliza como folclore futbolero.

Creer que Di María no vuelve por las amenazas es ver la parte menos importante. Di María no vuelve porque Rosario está sacudida desde hace años por los crimenes narcos, porque los narcos también son barras bravas de Newell's v de Central y entonces manejan dos carriles de violencia: la calle y la tribuna. Y porque desde allí extienden sus brazos a la política. Las menciones a Patricia Bullrich y Pullaro no son casualidad.

Lo cierto es que, al final del día, Di Ma-ría continuará en Portugal.

En esa resolución perdemos algo mu-cho más profundo que sólo la posibilidad de ver a un crack en la cancha.

EL SEMÁFORO

Walter Schmidt wschmidt@clarin.com

#### Rosario Lufrano



Dura denuncia La diputadas Karina Banfi y Silvana Giudici la acusaron de encubrir, durante su ges tión como titular de Radio v Televisión Argentina "dos casos de acoso sexual en la TV Pública". Y señalaron que en todos esos años no hizo nada para evitar la conducta del periodista Pe-dro Brieger hacia distintas mujeres. Sociedad

#### María Becerra



#### Drástica decisión

La cantante de proyección internacional tomó la decisión de irse de la red social "X", ex Twitter. El motivo, es un cuadro de "ataques de ansiedad y pánico", produc to de los constantes mensajes ofensivos que recibe por parte de usuarios y haters. La última, fue cuando la atacaron por un video en una gira europea. Spot

#### Fernando Ferrara DT de Las Leonas



A paso firme El equipo femenino de hockey sobre césped mantiene su ruta en los Juegos de París 2024. Venció claramente a España 2-1 v se clasificó para los cuartos de final. Respondiendo a las expectativas que siempre generan, las Leonas tuvieron hasta ahora puntaje perfec to al ganar los tres partidos jugados. Deportes

HUMOR

Fernando Sendra fsendra@clarin.com



| 2  | 3  | 4  | 5  |                   | 6  |
|----|----|----|----|-------------------|----|
|    | ╬  | 忙  | ╬  | 8                 |    |
| i  |    | 10 | i  |                   | i  |
| T  | 12 |    | 13 | 忙                 | ┧  |
|    | i  | 15 |    | 16                | i  |
| 17 | i  | i  | 18 |                   | i  |
|    | 19 |    |    | i                 |    |
|    |    |    |    | 10 10 13 13 15 18 | 10 |

CRUCIGRAMA

Horizontales

1. Resina fosil de color más o menos oscuro, que se emplea en objetos de adorno.

7. Espacio natural admirable por su aspecto estéfico. 9. Dentro de lo. To ehcaminabas.

11. Movimiento convuisivo habitual.

12. Labre con el arado. 12. Cavidad situada entre las costillas faisas y las caderas.

16. Nota musical. 17. Río que pasa por Londres. 19. Postura de yoga.

se de comer. 2. Palanca pequeña con cciona el pestillo de las puertas. ciona el pestillo de las puertas. el pestillo de las puertas de Calamar rebozado y frito. esea algo (fem.). 8. Terreno donde se plantas con fines ornamentales. 1.5. Cabeza de ganado. dad anónima.

Clarín es propiedad de Arte Gráfico Editorial Argentino S.A. Editor responsable: Ricardo Kirschbaum

pressreader PressReader.com 41 664 278 4604

#### Elecciones presidenciales en Venezuela



Pedido. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, junto a su mujer, Cilia Flores, al llegar ayer al Tribunal Supremo de Justicia, donde presentó un recurso por la elección. EFE

# Brasil, Colombia y México bloquean una resolución de la OEA que pedía a Maduro que entregue las actas

La votación tuvo 17 votos a favor, ninguno en contra, 11 abstenciones y 5 ausencias, entre ellas México. Brasilia y Bogotá se abstuvieron. Mondino dijo que las elecciones fueron "fraudulentas".

#### WASHINGTON, CORRESPONSAL Paula Lugones

En una tensa sesión, la Organiza-ción de Estados Americanos (OEA) fracasó anoche en lograr una reso-lución que pedía "transparencia" al gobierno de Nicolás Maduro en las elecciones del domingo y que lo urgia a publicar "inmediatamente' las actas de los resultados electorales de los comicios, que el venezolano se niega a entregar en medio de fuertes acusaciones de frau-de. La Argentina votó a favor, mientras que Brasil y Colombia, entre otros, se abstuvieron.

Luego de varias horas de nego ciaciones, el documento no alcanzó-por apenas un voto- la mayoría necesaria para ser aprobada. La canciller argentina Diana Mondi-no mostró su frustración: "¡Se debe denunciar y actuar!". "Este Consejo no puede permanecer impasi-

El Consejo Permanente del organismo se reunió de emergencia en Washington para analizar la crisis venezolana y aprobar una resolu-ción para presionar a Maduro para que publique los resultados, mien-tras que la Argentina también quería que incluyera un llamado al go-bierno venezolano a que "garantice la seguridad de las instalaciones diplomáticas y del personal", un tema que es de especial interés para el gobierno de Javier Milei, por los opositores venezolanos que está refugiados en su sede diplomática en Caracas, que sufre el asedio de las fuerzas del gobierno venezola-

no, con cortes de electricidad. Varios cancilleres de la región llegaron a esta reunión de urgencia, entre ellas la ministra Mondino, que estuvo negociando con sus colegas por más de 5 horas una resolución que finalmente salió por 17 votos a favor y ninguno en contra, mientras que hubo 11 abstenciones y 5 ausencias, entre ellos Venezuela y México. No alcanzó así la ma-yoría necesaria de 18 votos para que fuera aprobada. Entre los que se abstuvieron figuran países como Bolivia, Brasil y Colombia.

El fracaso desnuda la división del continente sobre el tema venezo-lano. La intención argentina y de EE.UU. era lograr una resolución que pudiera posicionar a los países contra el fraude. Tenian el aval de buena parte del continente.

Pero Brasil y México-que tal cu-al anticipó el presidente Andrés Manuel López Obrador no envió re-presentante al foro- actuaron para que no saliera. Hubo varias abstenciones de países caribeños que de penden energéticamente de Venezuela o que tienen lazos con China y Rusia, Colombia, Brasil y México, que habían pedido a Maduro que muestre las actas, no avalaron el proyecto y le dan así un respiro.

La posición de Colombia, que se abstuvo, resultó insólita. En su discurso, su representante criticó el comunicado que el secretario general de la OEA, Luis Almagro, había emitido el día anterior, que había calificado al proceso como una "manipulación aberrante".

"Era dificil presentar a la OEA co-mo un organismo imparcial", dijo el colombiano. Además, sostuvo que se abstuvieron porque no les llegó la orden de su cancillería Igualmente dijo que Colombia llamaba al gobierno venezolano a que muestre las actas y permita un escrutinio "transparente". Honduras también criticó el comunicado anticipado de Almagro y dijo que la OEA es el Consejo Permanente y no el secretario.

El canciller peruano, Javier González Olaechea, fue muy duro contra los que se abstuvieron y quienes no se presentaron en el foro. "Abstenerse es no tener la suficien te honestidad de estar a favor de la verificación de los votos", dijo en un discurso que cosechó aplausos en el recinto. "Es peor quienes no se han apersonado ni siquiera por via electrónica", dijo. "No creen en la democracia".

Su homólogo uruguayo, Omar Paganini, coincidió en criticar el re-sultado de la votación en la OEA. "No comprendemos cómo no hay acuerdo sobre una resolución tan clara, sobre temas tan básicos", dijo. "Este organismo debería irse hoy muy avergonzado".

Sigue en la página 4

pressreader PressReader com 41 664 278 4604

4 Tema Del Día CLARIN-JUEVES I DE AGOSTO DE 2024

#### Elecciones presidenciales en Venezuela

#### Viene de la página 3

La resolución que fracasó, que había sido presentada por Estados Unidos, Argentina, Uruguay y Paraguay, entre otros, impulsaba 5 puntos: 1) Reconocer la participa-ción sustancial y pacífica del electorado de Venezuela en las eleccio-nes celebradas el 28 de julio de 2024, 2) Instar al Consejo Nacional Electoral de la República Bolivariana de Venezuela a que: publique inmediatamente los resultados de la votación de las elecciones presidenciales a nivel de cada mesa electoral, lo cual es un paso esencial. Y también, como lo han solicitado los actores políticos venezolanos relevantes, se lleve a cabo una verificación integral de los resultados en presencia de organizaciones de observación independientes para garantizar la transparencia, credibilidad y legitimidad de los resultados electorales

Declarar que es una prioridad absoluta salvaguardar los derechos humanos fundamentales en Venezuela, especialmente el derecho de los ciudadanos a manifestarse pacificamente sin represalias.

4) Resaltar la importancia de proteger y preservar todos los equipos utilizados en el proceso electoral, incluyendo las actas y resultados impresos, a fin de salvaguardar toda la cadena de custodia del proceso de votación.

5) Expresar solidaridad con el pueblo venezolano y compromiso a permanecer atento a la situación en la República Bolivariana de Venezuela, solicitando al Gobierno que garantice la seguridad de las instalaciones diplomáticas y del personal residente en territorio venezolano, incluidas las personas que soliciten asilo en dichas instalaciones, de conformidad con el derecho internacional, y en particular con la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas.

En un discurso ante el foro tras el fracaso de la resolución, Mondino denunció que "podemos afirmar que en 2024 las elecciones han sido fraudulentas. Sé que es una palabra muy fuerte." El fraude ha sido notable. Las actas sí están publicadas. No pidamos más que estén publicadas porque están en Internet hace horas. Están publicadas por la oposición y así se muestran. Muchos países pedían que se publiquen y ya las tenemos. Están en la red y la ventaja en votos que tuvo la oposición es apabullante".

la oposición es apabullante".
"Ante estas dudas, el señor Maduro hace unas horas ha llevado hoy a la sala electoral del tribunal supremo un recurso de amparo, esperemos que sea independiente. Pero consideremos que la resolución que se estaba por aprobar ni siquiera consideraba la verificación integral de los resultados, Zeguro que los van a tomar sin verificar? Es un tema que requiere una gran preocupación."■

# El Centro Carter, invitado como veedor por el chavismo, dijo que "la elección no fue democrática"

Emitió un comunicado muy crítico. "Que no se hayan anunciado resultados desglosados por mesa electoral constituye una grave violación", aseguró.

#### CARACAS, ENVIADO ESPECIAL

Si el régimen de Nicolás Maduro estaba jaqueado por la falta de apovo de ex socios como Brasil, Colombia y México que reclaman un es crutinio transparente y que el gobierno de Venezuela muestre las actas de las elecciones del domingo, como lo hizo la oposición que se proclama ganadora, ahora Ilegó otro duro golpe. El Centro Carter, la única institución internacional que avaló el chavismo para observar las elecciones, sacó un crítico informe en el que asegura que "la elección no puede ser considerada como democrática".

"El Centro Carter no puede verificar o corroborar la autenticidad de los resultados de la elección presidencial declarados por el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela. El hecho de que la autoridad electoral no haya anunciado resultados desglosados por mesa electoral constituye una grave violación de los principios electorales", agregó la entidad. Estados Unidos se hizo eco del informe del Centro Carter para señalar que los resultados que dieron la victoria a Maduro "no tienen sentido".

"La declaración del Centro Carter confirma una vez más lo que millones de venezolanos ya sabían: la completa falta de transparencia en la publicación de los resultados hace que no tenga ningún sentido el anuncio del Consejo Nacional Electoral del 29 de julio", declaró el encargado del Departamento de Estado para América Latina, Brian Nichols.

Después de cinco horas sin información, el domingo a la medianoche el CNE, presidido por el chavista Elvis Amoroso, leyó un primer
boletín con una tendencia supuestamente "contundente e irreversible", donde proclamó reelecto presidente de Venezuela a Maduro
(61). Aseguró contar con el 80% de
las actas. Así, leyó que Maduro cosechó el 51,2% y el opositor Edmun-

do González Úrrutia (74), 44,2%. Pero esa misma madrugada, la lider opositora a la que el régimen no dejó postularse, María Corina Machado (56), proclamó presidente electo a González Urrutia por las actas que tenían en su poder, que



Disturbios. Manifestantes opositores muestran la bandera venezolana tras chocar con la Policía. AFF

le daban un 70% de los votos. Un dia después, la oposición publicó un link donde se podian verificar el 73,2% de las actas, que muestran los resultados.

En el informe preliminar de dos

#### CREADO EN 1982

#### Qué es el Centro Cartery qué papel desempeña

LA ONG fue creada en 1982 por el ex presidente de los Estados Unidos, Jimmy Cartery su esposa, Rosalynn. Tienen un "Programa para la Democracia" en el que colaboran con procesos electorales en muchos países. A lo largo del seguimiento a más de 100 elecciones en 38 países desde 1989, el Centro Carter creó muchas de las técnicas que hoy son comunes en la materia. Los observadores con su imparcialidad y credibilidad desempeñan un rol fundamental en la calidad y legitimidad de los procesos electorales.

páginas, tiene más críticas al sistema electoral que el chavismo definió como "el mejor del mundo". "El proceso electoral de Venezuela en 2024 no ha alcanzado los estándares internacionales de integridad electoral en ninguma de sus etapas relevantes y ha infringido numerosos preceptos de la propia legislación nacional", aseguran desde la ONG.

El Centro Carter fue invitado como observador por el Consejo Nacional Electoral tras la firma del acuerdo de Barbados, en octubre del año pasado. El otro ente internacional invitado, que aún no se pronunció, fue una pequeña delegación de la Organización Naciones Unidas (ONU).

nes Unidas (ONU).
"Se desarrolló en un ambiente de libertades restringidas en detrimento de actores políticos, organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación. A lo largo del proceso electoral, las autoridades del CNE mostraron parcialidad a favor del oficialismo y en contra de las candidaturas de la o posición". Aseguran, además, que las

observaciones directas del Centro Carter "fueron limitadas, especialmente el día de las elecciones". Y que publicarán un informe final de su misión de observación en Venezuela, detallando todos los hallazgos en este comunicado.

En Venezuela, la institución informó que desplegó 17 expertos y observadores desde un mes antes de los comicios. Asegura que prepara un "con equipos en Caracas, Barinas, Maracaibo y Valencia. La misión se reunió con una amplia gama de actores, incluyendo el CNE, candidatos, partidos políticos, organizaciones de la sociedad civil, grupos de observación ciudadana, representantes de los medios de comunicación, funcionarios gubernamentales, las fuerzas armadas y expertos electorales", remarcan al final del comunicado.

Se trata de más presión internacional sobre el régimen de Maduro. A los países que no reconocen el resultado, se suman cada vez más actores que piden que el CNE muestre las actas como lo hizo la oposición.

pressreader Prossreader 20m +1 664 278 4604



DEL JUEV

**IGUAL MARCA** Y VARIEDAD





















Nesfit





EN LEGUMBRES."JUGOS EN POLVO, SHAMPOO, ACONDICIONADOR Y TRATAMIENTOS CAPILARES

**EN GALLETITAS** DULCES\* **RELLENAS**<sup>®</sup>



**EN JABONES DE TOCADOR** 

**EN PRODUCTOS DE LAS SIGUIENTES MARCAS** 







COPISI

ACEITE





ACEITE BLEND/ AEROSOL

























ROLLOS DE COCINA

YERBA MATE Y MERMELADAS

**COMBINALOS COMO QUIERAS** 

# **EN VINOS FINOS, ESPUMANTES**

TE REGALAMOS LA UNIDAD DE MENOR VALOR

EL CONSUMO EXCESIVO DE ALCOHOL ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD. BEBER CON MODERACIÓN. PROHIBIDA SU VENTA A MENORES DE 18 AÑOS.

PROMOCIÓN VÁLIDA EN SUCURSALES DE COTO DEL 01/08/2024 AL 06/08/2024. PARA MÁS INFORMACIÓN Y CONDICIONES O LIMITACIONES APLICABLES, BUSCAR EN COTO COM.AR/LEGALES SECCIÓN "SALÓN". VÁLIDA PARA COMPRAS EN SUCURSALES DE CABA, BUENOS AIRES, NEUQUÉN, MENDOZA, ENTRE RÍOS, SANTA FE Y COTO DIGITAL (WWW.COTODIGITAL COM.AR). PARA PROVINCIA DE MENDOZA: "LA LEY PROVINCIAL N" 5547 TIENE POR OBJETO LA DEFENSA DE LOS HABITANTES DE MENDOZA EN LAS OPERACIONES DE CONSUMO Y USO DE BIENES Y SERVIÇIOS. CONSULTA PERMANENTEMENTE AL TEL. 0800-2226678." LA IMAGEN DE LA FIGURA HUMANA HA SIDO RETOCADA Y/O MODIFICADA DIGITALMENTE. COTO C.I.C.S.A. - CUIT 30-54808315-6 - PAYSANDÚ 1842 - C1416CDP - CAPITAL FEDERAL

pressreader Pressreader 200 1 41 604 278 4604

CLARIN - JUEVES 1 DE AGOSTO DE 2024 Tema Del Día

#### Elecciones presidenciales en Venezuela

# Pese al voto de sus países en la OEA, Petro y López Obrador habían reclamado las actas

Los presidentes colombiano y mexicano, cercanos al chavismo, reclamaron a Caracas un escrutinio transparente. Fue antes del voto de anoche en la OEA

Varias horas antes de la sesión de anoche en la OEA, los presidentes de Colombia y de México, dos líde res latinoamericanos con posicio nes usualmente cercanas al régimen de Venezuela, manifestaron posiciones contrapuestas sobre las recientes elecciones presidenciaes en las que supuestamente ganó su reelección el chavista Nicolás Maduro, en un proceso sospe-chado de fraude. Sin embargo, coincidieron en un punto: la nece sidad de que Caracas exhiba las actas de la votación.

Pese a esa coincidencia manifestada en horas de la mañana, lo cierto es que a la noche, cuando el tema fue debatido en la sede de la Organización de los Estados Americanos, la posición de ambos países contradijo lo dicho por sus mandatarios. Bogotá se abstuvo de apoyar el reclamo a Caracas de mostrar el acta con el registro de los sufragio México ni siguiera envió un delegado al debate en la OEA. El primero de ambos presiden-

tes en fijar su posición a la mañana fue el colombiano Gustavo Petro, a través de su cuenta en X (ex Twitter). Allí le pidió a su colega ve-





yo transcurso sólo la cancillería co-

nezolano, Nicolás Maduro, que permita un "escrutinio transparente" del comicio y dijo que existen "gra-ves dudas" sobre su victoria. Era ésa la primera vez que el líder de Bogotá hablaba públicamente sobre el tema luego de fuertes críticas a su silencio de casi cuatro días en culombiana difundió la posición oficial del Estado reclamando un con-teo "trasparente" para garantizar la credibilidad del comicio.

Wéxico. Andrés López Obrador.

"Las graves dudas que se estable cen alrededor del proceso electo-ral venezolano pueden llevar a su pueblo a una profunda polarización violenta con graves consecuencias de división permanente de una nación que ha sabido unirmuchas veces en su historia", se ñaló Petro ayer en las redes.

Al mismo tiempo, pidió que se permita que todas las fuerzas polí-

ticas y veedores internacionales hagan "un escrutinio transparente" del conteo de votos y las actas de sufragio, reclamadas por la oposición venezolana y por casi toda la comunidad internacional.

El comentario de Petro ocurre horas después de que el Centro Carter - una institución de EE.UU. que evalúa las elecciones que no pudo verificar los resulta-dos de las autoridades electorales que dieron el triunfo a Maduro en las elecciones del domingo, a pesar de que la oposición sostiene que hubo irregularidades y que ellos tienen pruebas del triunfo de su candidato Edmundo González

"El presidente Maduro tiene hoy una gran responsabilidad... permi tir que el pueblo venezolano regre se a la tranquilidad mientras terminan las elecciones en calma y se acepta el resultado transparente cualquiera que haya sido", publicó Petro. "El escrutinio es el final de todo proceso electoral, debe ser transparente y asegurar la paz y la democracia". añadió.

Con su llegada al poder hace dos años. Petro restableció las relaciones diplomáticas con Venezuela, reconociendo a Maduro como presidente legítimo de ese país tecesor Iván Duque (2018-2022) fue crítico de Maduro.

Contra las "graves dudas" expresadas por Petro, su colega mexica-no, Andrés Manuel López Obrador, seguró ayer, también en horas de la mañana, que "no hay pruebas obre el supuesto fraude electoral en Venezuela y cuestionó a la OEA por su "intervencionismo".

"No tengo elementos, o sea, no hay pruebas en el caso de Venezu la" de un fraude, dijo Obrador, "Yo creo que se tienen que presentar pruebas, las actas, y pienso que deben tener actas, aunque se hayan llevado a cabo de manera electrónica, hay actas, hay constancias pa ra saber qué sucedió", indicó. ■

### La UE pide que el escrutinio del comicio pueda ser verificado

El "canciller" de la Unión Europea, el hispano-argentino Josep Borrell, aseguró ayer que el bloque no puede reconocer los resultados de las cuestionadas elecciones presidenciales en Venezuela hasta contar con un escrutinio completo y "verificado de manera independiente" Al mismo tiempo, pidió al gobierno chavista que ponga fin a "la re-presión" de la oposición, después de que las protestas desatadas tras la reelección de Nicolás Maduro causaran una veintena de muertos. (CNE) solo ha presentado el resul-tado correspondiente al 80 % del escrutinio, y sin aportar ninguna fuente ni sistema que permita su verificación", dijo Borrell, de visita en Vietnam.

El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, tal el titulo formal del diplomático que cumple funciones como canciller de Bruselas, sostuvo desde Hanoi que "con este resultado parcial noverificable el CNE ha proce dido a declarar la victoria de Maduro. En democracia, los resultados



Canciller europeo. Josep Borrell.

deben ser completos y poder ser verificados de manera independiente para ser reconocidos", aña-dió durante una rueda de prensa en la capital vietnamita.

Borrell pidió a las autoridades de Venezuela que garanticen "la inte-gridad y la transparencia del proceso mediante la verificación independiente de las actas de las mesas electorales" y recalcó que los datos ofrecidos por la oposición son "radicalmente diferentes" de los anunciados por el CNE.

"La Unión Europea exhorta al Consejo Nacional Electoral de Venezuela a que facilite el acceso inmediato a las actas de votación de todas las mesas electorales. Hasta que las autoridades no publiquen las actas y no sean verificadas, los resultados anunciados no podrán ser reconocidos", subravó,

El jefe de la diplomacia europea recordó que "la UE ha defendido siempre que la vía para salir de es-ta crisis es la vía electoral y esa sigue siendo la solución" y apeló a que "las manifestaciones y protestas sean pacificas".

"Las fuerzas de seguridad deben arantizar el pleno respeto de los derechos humanos, en particular los derechos de manifestación y de reunión", dijo el diplomático.

Desde que se proclamó la victo-ria de Maduro, la oposición denuncia un "fraude masivo" y exige un recuento transparente de los votos, como lo hace la comunidad internacional. Miles de simpatizantes de la oposición se manifestaron el martes para reivindicar la victoria de su candidato. Edmundo González Urrutia, quien instó a no reprimir las protestas.

pressreader Prossreader 20m +1 664 278 4604

#### Elecciones presidenciales en Venezuela



Sin gente. Los comercios cierran temprano en Caracas en previsión de incidentes. Es un indicio de la tensión que vive Venezuela ante las denuncias de fraude de la oposición. REUTERS

# Maduro dice que publicará el "100% de las actas" de votos, pero no da fecha

Fue en una rueda de prensa en la que dijo que los líderes de la oposición deberían estar "entre rejas". Lo mismo reclamaron otras figuras del régimen. Pero el chavismo duda en dar ese paso.

CARACAS, ENVIADO ESPECIA

Acorralado por la comunidad internacional y parte de sus aliados. el régimen chavista buscó retomar la iniciativa política con una jugada judicial en medio del escándalo por el ocultamiento de las actas de la elección presidencial con la que Nicolás Maduro se proclamó reelecto. El presidente se presentó ayer ante el parcial Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para que audite el es-crutinio. Prometió que mostraría "el 100% de las actas", algo que to-dos le reclaman, pero no dio fecha. Más tarde dijo que lo haría cuando el TSJ se lo indique v arremetió contra la popular líder opositora, María Corina Machado, de la que aseguró que debería estar "tras las rejas". Fue una nueva amenaza después de que el martes dos de las mayores figuras del chavismo pidieran a los gritos su detención al Fiscal General.

La mañana de ayer miércoles fue dura en el Palacio de Miraflores. Primero llegó el informe preliminar del Centro Carter, uno de los dos entes internacionales - junto a una oficina de la ONU-que el régimen invitó a Venezuela para observar las elecciones presidenciales. La conclusión de la prestigiosa organización estadounidense fue lapidaria: "La elección no puede ser considerada democrática".

Molesto con el organismo que él mismo autorizó, el autócrata mencionó a Donald Trump. "Señores del Centro Carter, ¿cuántos comunicados sacaron cuando Trump denunció fraude en la elección que ganó (Joe) Biden?".

Horas después, un texto del presidente colombiano Gustavo Petro, que sumó presiones a las del brasileño Lula Da Silva y del estadounidense Joe Biden, reclamó un escrutinio transparente y la entrega de las actas oficiales de votación. Fue horas antes de que la OEA fracasara en su empeño de reclamar la publicación de esa documentación electoral. El lunes a la noche, en un link, la oposición recha "Ustedezó el triunfo del chavismo mostrando en un link especial el 73,2% de las actas de votación en las que su candidato, el diplomático Edmundo González Urrutia, anarece

como presidente electo con el 70% de los votos.

La maniobra de Maduro fue tirarle la pelota a la Sala Electoral del TSJ para que realice un "peritaje de los resultados". Aseguró que tiene técnicos capacitados y remarcó que la Justicia citará a todos los candidatos presidenciales y a los partidos políticos. La disidencia considera que se trata de una estra-

#### "Ustedes tienen las manos manchadas de sangre", dijo Maduro a los disidentes.

tegia de dilación para ganar por cansancio

A la ebullición internacional se sumó ayer Washington uno de cuyos voceros declaró desde el Departamento de Estado que "se le está acabando la paciencia" con las demoras de Caracas en dar a conocer las actas de sufragio. Maduro contestó que la Casa Blanca está "vacia de noder".

La estrategia de ganar tiempo ali-

mentaba anoche una versión sembrada por Francisco 'Pacho' Santos, ex vicepresidente de Colombia, según la cual las actas, que supuestamente son inviolables, estaban siendo adulteradas en el interior del país.

"En los galpones del CNE de Filas de Mariche, Estado Miranda, hay un equipo de 150 empleados del ente electoral de Venezuela, para imprimir la totalidad de las nuevas actas y presentarlas a los observadores internacionales antes del viernes 2 de agosto", dijo Santos a medios locales. Detalló cómo estaban vestidos y que eran supervisados por un grupo de cuatro ingenieros chinos que llegaron de la sala situacional de Cuba en un vuelo de la estatal Conviasa.

Durante todo el martes y hasta pasado el mediodia del miércoles la expectativa estuvo en el giro autoritario del régimen. Diosdado Cabello, número dos del chavismo, insistió para que la justicia detenga a los lideres de la oposición.

"Ya a esta altura van 10 jefes detenidos. Porque tenemos las conversaciones, las comunicaciones, se llamen como se llamen: tenga apellido Machado, González, Superlano, Patiño, Mendoza, tenga el apellido que tenga, deben ir presos".

Fue en plena sesión de la Asamblea Nacional. La preside Jorge Rodríguez, "hermano" de Maduro, que no se quedó atrás. "Tiene que actuar el Ministerio Público con los que les ordenaron, los que les pagaron (los disturbios). No me refiero solamente a María Corina Machado, que tiene que ir presa. Me refiero a Edmundo González Urrutia, porque él es el jefe de la conspiración fascista", exclamó a los gritos Rodríguez.

Poco después, Maduro insistió con el tema en su rueda de prensa con los enviados extranjeros. "Señor González Urrutia, de la cara, salga de su escondite, no sea cobarde, señora Machado... Ustedes tienen las manos manchadas en sangre", dijo el presidente. Pero hacia el final del día, ese reclamo no se había materializado. En el régimen evalúan el impacto de una detención de los opositores, mientras ya no cuentan con el apoyo de algunos de los aliados. En el proceso de los aliados.

pressreader PressRador con +1 604 278 4604

CLARIN - JUEVES 1 DE AGOSTO DE 2024 Tema Del Día

#### Elecciones presidenciales en Venezuela



amiliares y amigos transportan el féretro de Isaías Fuenmayor, uno de los 16 muertos en dos días de represión policial en Caracas, reuters

A la mañana hay pocos transportes. Los negocios cierran más temprano. Y la gente vacía los supermercados.

# Los venezolanos temen lo peor tras dos días de protestas callejeras y una fuerte represión

#### CARACAS, ENVIADO ESPECIAL

En Caracas reina el "por las dudas". Después de dos días con masivas movilizaciones opositoras, ambas reprimidas con dureza por el régi-men chavista y con 16 muertos -según datos de la oposición-, Nicolás Maduro intenta controlar la calle y dar sensación de cotidianeidad Llenó de policías y militares los alrededores del Palacio de Miraflo-res y envió patrullas a los barrios para sofocar protestas. Pero el cli-ma de tensión persiste en la capital a la espera de nuevas marchas: a la mañana no hay transporte para movilizarse, los locales cierran más temprano, muchos empleados son dispensados antes de finalizar la jornada y las familias vacían las góndolas de los supermercados para llenar sus despensas

"Están jugando al juego de que la



Protestas. Policías y manifestantes mezclados en Caracas, AFF

gente se canse, se rinda y vaya a tra-bajar como siempre para ganarse el pan. Pasó en 2017, 2014 y antes' El diagnóstico lo da Alesandra (35) después de hacer sus compras te prano en el distinguido barrio de Palos Grandes. En una econ destruida, con un salario mínimo de 3,5 dólares, con un agua mine ral en ese mismo precio, sin movimiento no hay changas y llegar a fin de mes se hace imposible.

Keyla (32) va a hacer las compras al mediodía porque remarca que los comercios están cerrando más temprano por miedo a protestas y represión. "Hay que comprar va rias cosas por si llegan a faltar",

completa. En una recorrida de **Clarin** este

#### Ya hubo 16 muertos en las manifestaciones contra el fraude en Venezuela.

miércoles, había más patrullaje que durante la última semana, Camionetas camufladas, de a dos, con efectivos armados, y también alguna persona de civil con remera roja. Así se identifican "los colectivos", fieles seguidores del chavismo, acusados por la disidencia de ame

drentar a la población. "Aquí son pocos, en Miraflores está militarizado y no se puede en-trar prácticamente", señala un motociclista que surca las avenidas caraqueñas vestido de violeta, como se identifican muchos mototaxis.

El chavismo busca controlar las calles después de dos días de pro-

testas iniciados el lunes, cuando Maduro recibió en un trámite exprés, y sin mostrar las actas de vo-tación, el diploma de su reelección a manos del cuestionado Consejo Nacional Electoral (CNE).

Ese organismo electoral, en una decisión que generó el rechazo en la mayoría de los países de la re-gión, dijo que Maduro había obtenudo el 51.2% de los sufragios contra el 44,2% de su rival, el opositor Edmundo González Urrutia, En un repudio a lo que consideró un fraude, miles de venezolanos salieron a las calles al día siguiente. La movilización fue especialmente noto-ria y sugestiva en el Petare, el barrio humilde más grande de Vene zuela y un bastión histórico del chavismo. A los habitantes de esa ona se sumaron más tarde los del Chacao, uno de los típicos municipios de clase media de Caracas.

Ayer, la oposición no llamó a marchar. Pero María Corina Machado defendió a sus "comanditos". como los llama. "Son expresión ge nuina de la organización y activación comunitaria. Les pido que se mantengan activos, que avuden en la movilización de la gente de manera cívica y ordenada, que se protejan y protejan a otros de la represión. Para las próximas movilizaciones, tienen que estar, como siempre, en la primera línea", aseguró la líder opositora.

Desde el domingo a la noche. cuando toda Venezuela se sorpren-dió con la victoria de Maduro pee a los sondeos que vaticinaban un holgado triunfo opositor, los caraqueños pasaron por varios estadios después de lo que la disidencia llama "un histórico fraude" elec toral.

Ayer, como lo observó Clarín en las principales calles del centro de Caracas, la policía y los militares volvieron a sembrar el medio en la población. Grupos de motocicle-tas, con uniformados blandiendo pistolas, recorrieron distintos ba-rrios de Caracas. El martes, durante una masiva marcha opositora, varios oficiales dispararon balas de goma contra los transeúntes, en un intento de sembrar el pánico y sofocar la masividad de las protestas. El temor está fundado en la his-

toria misma de las recientes rebe-liones populares de Venezuela. En las represiones de 2014 y 2017 hu-bo muertos. Ahora también, en el interior del país. "Venezuela a esta hora está en

paz", sostuvo Maduro a las 16, en una de las varias cadenas nacionales. También aseguró haber dete-nido a cientos de "comanditos", los militantes de base de la oposición. Los acusa de haber generado desmanes en toda Venezuela.

Pero enseguida María Corina Machado, la líder de la disidencia, aseguró que la represión ya contaha con al menos l'6 muertos en dis tintas zonas del país en dos días de manifestaciones.

pressreader Pressreader Com 41 664 278 4604

#### Elecciones presidenciales en Venezuela



Republicano. El ex presidente Trump cuestiona la inmigración.



ócrata. La vice Kamala Harris favorece la negociación.

La postura de EE.UU. no será la misma de acuerdo a quién gane las elecciones de noviembre, según varios analistas. El problema de la migración y las sanciones.

# ¿Qué harán con Maduro Trump o Kamala Harris si llegan a la presidencia?

Paula Lugones

La resistencia de Nicolás Maduro para difundir los resultados de las elecciones en Ve<mark>n</mark>ezue<mark>l</mark>a, denunciadas por buena parte del mundo como fraudulentas, copa estos días los portales de los medios de Estados Unidos. Y en plena campaña electoral, donde Kamala Harris v Donald Trump compiten en una dramática carrera, ya comienzan los cruces y acusaciones sobre el rol del país en la crisis venezolana "La política exterior de EE.UU. está en manos de payasos", denuncian los republicanos

El senador Marco Rubio, que suena como canciller de un even tual gobierno de Trump, acusó al Ejecutivo de Joe Biden por el cambio de política respecto de la administración previa del republicano, de dura presión sobre el régimen.

En 2019, Trump rompió relacio-

nes e impuso al país caribeño una batería de sanciones -incluido un embargo al petróleo y al gas- para intentar provocar la caída de Maduro tras las elecciones de 2018, consideradas fraudulentas. Pero no lo logró

Biden optó por una política más aperturista y reanudó el diálogo con Caracas, lo cual permitió sentar las bases para las elecciones de este domingo que resultaron viciadas de fraude. Llegó incluso a levantar parcialmente algunas sanciones, que restableció al ver que el gobierno de Maduro incumplía la hoja de ruta electoral y detenia a opositores. Ahora se abre una enorme incertidumbre mientras Maduro se aferra al poder.

"Otro fiasco de política exterior del equipo Biden-Harris", tuiteó Rubio, incluyendo el apellido de la vicepresidenta v hov candidata.

"Aliviaron a Maduro las sanciones petroleras que aplicó Trump y dejaron en libertad al mayor lavador de dinero (por Alex Saab) y sus dos sobrinos convictos traficantes de drogas a cambio de la promesa de elecciones justas y monitorea das por observadores internacio nales neutrales. Luego Maduro hizo exactamente lo que yo advertí que haría, tomar los beneficios. prohibir alos observadores el in greso a Venezuela v llevar a cabo elecciones descaradamente falsas La política exterior de EE.UU. está en manos de payasos". Debbie Mucarsel-Powell, ex re-

presentante demócrata que ahora compite por ser senadora le respondió: "La elección (en Venezue la) sucedió porque la oposición trabajó para estar allí bajo este gobier-no (el de Biden) y estás insultando el increíble coraje de los venezolanos. No utilices este momento frá gil y peligroso para tus políticas ba-ratas. Estados Unidos debe estar firme y unido en forma bipartidis ta para apoyar a la gente en estos mentos. Tu tuit no hace otra cosa que avudar a Maduro, ¡BASTA!

Expertos consultados por Clarín coinciden en que hay temas internacionales más preponderantes para los estadounidenses como la guerra en Ucrania y en Gaza y también la influencia china. Pero resaltan que Venezuela puede aún así tener impacto en la campaña.

Del enorme flujo de venezolanos al exterior, se estima que hay al menos un millón en EE.UU. Pero se cuentan unos 57 millones en América Central y el Caribe, y muchos de ellos buscan llegar hasta el país del norte para recibir asilo.

"La situación tan compleja y grave en Venezuela podría representar un ejemplo para alimentar na-rrativas de ambos candidatos", señala Michael Shifter, miembro senior del Inter American Dialogue y profesor de la Universidad de

"Si Maduro persiste en el poder, se espera que la campaña de Trumpataque a Harris por ser débil e ingenua ante un hombre fuerte como Maduro. En cambio, si hav un desenlace más positivo-si la crisis en Venezuela resulta en nego ciación política con miras a una transición democrática-podría beneficiar a Harris", agrega.

"En ese escenario, Kamala podría criticar la fracasada politica de Trump de "máxima presión" y amenazas de uso de la fuerza y de tacar los méritos de un enfoque diplomático", señala.

Shifter no cree que EE.UU. aumente las sanciones a Venezuela "Solamente agravaría la crisis humanitaria y alimentaria una nue va ola de inmigrantes", lo que complicaría a la Casa Blanca

Fulton Armstrong, profesor de Estudios Latinoamericanos de American University, ex Oficial Nacional de Inteligencia para América Latina entre 2000 y 2004, afirma que "los republicanos argumentarán que Biden ha sido blando con Maduro, y que esa suavidad ayudó a Maduro a consolidar su poder. El hecho es que las sanciones imple mentadas por Trump, la mayoría de las cuales Biden mantuvo firmemente en su lugar, no han hecho más que legitimar el nacionalismo del líder venezolano y sus excesos. Entonces los republicanos pueden movilizar a su base, identificada al ultranacionalismo y las sanciones pero no influirán en el votante de centro de EE.UU."

El experto agrega que "durante la campaña, tanto Trump como Harris seguirán expresando una pro-funda ansiedad sobre la inmigración desde Venezuela -y otros lu-gares- y buscando soluciones", aunque con distinto abordaje. Patricio Navia, profesor de Estu-

dios Latinoamericanos de la New York University, señala que "lo que pasa en Venezuela puede influir en las elecciones precisamente porque una mayor crisis en ese país puede impactar en inducir a una mayor ola migratoria".

Trump va a aprovechar la ocasión para poner el foco de la campaña en la migración", apunta Navia. "Harris va a tratar de argumentar que Maduro es un autócrata que no quiere aceptar el resultado de las elecciones y que ha hecho algo similar a lo que hizo Trump en enero de 2021. Ninguno de esos dis cursos va a tener mucho impacto. porque los estadounidenses simplemente no quieren más migra-ción, no importa de dónde vengan

"Tanto Trump como Harris inentarán sacar ventaja. Pero lo que tradicionalmente hubiera hecho un presidente republicano, que es amenazar con intervenir militarmente si el régimen de Maduro no acepta el resultado de las elecciones, no va a ser una opción ahora, porque Trump está promoviendo una política aislacionista y de me nor involucramiento de las fuerzas armadas de EE.UU. en el mundo". ■





Tema Del Día CLARIN- JUEVES I DE AGOSTO DE 2024

#### Elecciones presidenciales en Venezuela

# Fuerte jugada con Brasil: planta bandera en la Embajada argentina y podrá proteger a los asilados

Lo acordó Cancillería, ante el cierre obligado de la sede en Caracas donde están refugiados los 6 opositores. Brasil "representará" los intereses argentinos.

#### Natasha Niebieskikwiat

natashan@clarin.com

10

Ante un pedido del gobierno de Javier Milei, Brasil aceptó representar los intereses de Argentina en Venezuela tras el cierre de la embajada por la expulsión del cuerpo diplomático decidida por el régimen de Nicolás Maduro.

Esto significa que a partir de este jueves Brasil tiene el derecho de poner su bandera en el edificio de la embajada argentina en Caracas y con ello proteger los intereses tanto nacionales como de los seis opositores al chavismo asilados alli si es que quieren quedarse.

Es algo similar a lo sucedido durante la Guerra de Malvinas, cuando Brasil representó los intereses de Argentina en el Reino Unido tras la ruptura de las relaciones diplomáticas.

Las negociaciones las llevó adelante la canciller Diana Mondino con su par del gobierno de Lula da Silva, Mauro Vieira, y el embajador de Brasil en Buenos Aires, Julio Bitelli. Pero en particular en estas últimas horas de informaciones y decisiones entre Buenos Aires y Brasilia, Bitelli se manejó con el vicecanciller Leopoldo Sahores. El embajador Sahores es quien está a cargo de los asuntos politicos en la Cancileria.

Esta jugada sorprendente y de último momento pone alivio al menos momentáneo a la situación



Bajo asedio. El frente de la residencia argentina en el barrio Las Mercedes, de Caracas.

dramática de los asilados, ya que hoy pasado el mediodía en Caracas, la Embajada de la Argentina ante Venezuela quedará cerrada y sin personal diplomático. Este fue obligado a salir del país por el régimen de Nicolás Maduro. Hasta anoche se negoció contrarreloj qué hacer con los seis colaboradores de la lider opositora María Corina Maduro.

chado, que están desde marzo refugiados en la residencia.

La Cancillería negociaba con los pocos países europeos y latinoamericanos que pueden darle refugio o asilo cuando obligadamente dejarán de estar bajo cuidado del encargado de negocios de este país, Andrés Mangiarotti, jefe de la misión. Pasadas las 15 horas de hoy, Manglarotti estará volando hacla la Argentina. El funcionario de carrera viaja con un grupo de 14 argentinos al país, porque en total fueron despedidos por Madurocinco diplomáticos, que sevan de allí con sus respectivas familias. Y como la dictadura suspendió a varias líneas comerciales, los 14 se tomarán un vuelo a Lisboa, en Portugal, otro a Madrid, y recién desde ahi pueden volar a Buenos Aires, que no tiene línea aérea directa con Caracas.

A todo esto, la embajadora de Maduro en la Argentina, Stella Lugo, en tanto se fue del país y cerró la embajada de la avenida Luis María Campos.

ria Campos.
Varios gobiernos pidieron un salvoconducto para los asilados venezolanos. El último pedido ayer fue de Estados Unidos. "Las amenazas y persecución en contra de los miembros de la oposición democrática resguardados en la embajada de Argentina en Caracas deben detenerse. Hacenos un llamado para la aprobación inmediata de su salvoconducto", volvió a exigir la embajada de los Estados Unidos en Venezuela a los chavistas.

En realidad, la sede no tiene embajador y opera desde Colombia porque la cerraron en una de las múltiples peleas entre Washington y el chavismo en 2019. El tuit de la embajada, se leyó como un mensale de Washington.

mo un mensaje de Washington. Ayer, en la embajada Argentina del barrio caraqueño Chacao, los funcionarios argentinos se dedicaban al cierre de archivos, comunicaciones y a otros protocolos de seguridad porque, si bien las sedes diplomáticas son inviolables, probablemente quede a merced del régimen venezolano.

Además de los nervios, la ansiedad imperaba en la residencia del barrio de Las Mercedes, donde desde marzo están los seis asilados. Desde el lunes soportan un asedio permanente de patrullas de las fuerzas bolivarianas, y hasta les cortaron la electricidad. El lunes, el asesor de Lula da Silva, Celso Amorim, pidió que no se hostigue a la sede argentina. Sin embargo, el lo no dejó de ocurrir.

Los asilados son: Magalí Meda, la jefa de campaña de Corina Machado; Claudia Macero, jefa de prensa de la lider opositora y Pedro Urruchurtu, a cargo de las relaciones internacionales. También están Humberto Villalobos, asesor de Machado; Omar González, ex gobernador y el dirigente Fernando Martinez Mottola =



La actualización de todas las noticias encontralas a toda hora y en cualquier dispositivo en

clarin.com



#### Elecciones presidenciales en Venezuela

# Massa se despegó del silencio de Cristina, y los K lo siguieron

Su partido, el Frente Renovador, reclamó a Maduro que muestre las actas detalladas de votación. Más tarde los diputados de todo UxP se manifestaron de igual modo.



Posición. Sergio Massa y Cristina Kirchner, cuando eran gobierno. Diferencias siempre frente al chavismo

#### **EVITÓ PRONUNCIARSE**

#### Kicillof, incómodo: "Somos una provincia. Que lo resuelva Venezuela"

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, pasó un momento incómodo cuando le preguntaron ayer por Venezuela. Buscó salir del paso para no hacer una definición sobre los graves hechos

"Con respecto a Venezuela, para ser muy claro, escuchaba ayer al presidente de Brasil y al de México. En el caso nuestro, somos una provincia. Esperamos que esto lo resuelva el pueblo venezolano

dentro de la leyy en paz", se des pegó el mandatario provincial respecto de la autoproclamación de Nicolás Maduro. "Eso es lo que tengo para decir. No tengo para

Sergio Massa salió a despegarse del silencio de Cristina Kirchner y gran parte del kirchnerismo en tor no a las denuncias de fraude en Ve nezuela v le reclamó a Nicolás Maduro que muestren "las actas deta lladas\* de las elecciones del domingo, en las que el presidente de ese país se proclamó ganador con el 51% de los votos contra el 44% de Edmundo González Urrutia, candidato opositor, sin ningún documento que avale su triunfo.

"En consonancia con la posición histórica que ha tenido este espacio, instamos al Gobierno de Vene zuela a que haga públicas de inmediato las actas detalladas de la votación en las que, de manera irregular y sin mostrar ninguna evidencia que lo respaldara, se anunció el triunfo de Nicolás Maduro como presidente. Es imperativo que el pueblo venezolano tenga acceso a una verificación clara y precisa de los resultados electora les", manifestó el Frente Renovador en un comunicado

Tras el pronunciamiento del massismo, una hora y media des-pués, diputados de Unión por la Patria se plegaron al reclamo y le exigleron al líder chavista que tificarian su victoria.

Fue recién a tres días del escan daloso final del proceso electoral enezolano y la proclamación de Maduro como ganador.

"Consideramos imprescindible la publicación de las actas de las ciones en Venezuela y aboga por la reconstrucción del diálogo político y la plena vigencia del Estado de derecho", afirmaron los diputados de UxP.

"En este sentido, el Presidente Maduro es el responsable de garan-tizar que el escrutinio sea transparente, con el correspondiente con-teo de votos y exhibición de las actas ante veedores de las fuerzas po-líticas nacionales e internacionales, como paso indispensable para disipar cualquier cuestionamiento sobre el resultado de la elección", pidieron e hicieron un llamado por la paz en medio de la es calada de violencia que dejó en 72 horas un total de 16 muerto

Los diputados de UxP dijeron que "es necesario detener el enfrentamiento entre venezolanos que sólo destruye y trae muerte\* y le reclamaron a las autoridades venezolanas "a que las actuaciones de las Fuerzas Armadas y de Seguridad se realicen de acuerdo a los estándares del derecho internacio

"Es imprescindible recrear el diálogo con todas las fuerzas políticas para hacer sustentable el principio democrático de la voluntad popular, sea cual fuere el resultado. Quienes busquen genuinamente la paz deben contribuir al encuentro entre los venezolanos. Creemos que el diálogo es el único vehículo para resolver controversias, tal como lo estipulan los tratados internacionales", dijeron,

Además, llamaron a resguardar la sede de la embajada argentina en Caracas. "Señalamos el valor de respetar v salvaguardar las instalaciones de la sede diplomática argentina, tal como lo contempla el artículo 22 de la Convención de Viena. Asimismo, ponemos a disposición la diplomacia parlamentaria para hacer un aporte al restablecimiento del diálogo político. Finalmente, reafirmamos nuestro compromiso con una América Latina democrática, libre de bloqueos y en

El partido de Massa, a todo esto. había destacado que desde 2013, el ex candidato presidencial "viene sosteniendo públicamente que un régimen que no respeta los derechos humanos, que detiene a los políticos opositores impidiéndoles presentarse a elecciones, que obs-taculiza el trabajo libre de la prensa y reprime a los manifestantes no puede ser considerado verdaderaente democrático".

"Hov vernos rasgarse las vestiduras a muchos que en los últimos 10 años guardaban silencio cuando planteábamos estas cuestiones". expresó el Frente Renovador.

### Diputados: rechazo al fraude y a los agravios chavistas a Milei

La Comisión de Relaciones Exteriores y Culto de Diputados, que preside Fernando Iglesias (PRO), aprobó ayer un proyecto resolución unificado que expresa "repudio al fraude de Nicolás Maduro".

El dictamen, que unifica siete iniciativas presentadas por diputados de distintos bloques, quedó en condiciones de ser tratado en el recinto, y seguramente el oficialis-mo buscará que sea incluido en la sesión ya convocada para el próximo miércoles 7 a las 12

Asimismo, los legisladores aprobaron una iniciativa de la diputada Emilia Orozco (LLA) que repudia el impedimento de ingreso del periodista Jorge Pizarro a Venezuela, y un proyecto de resolución unificado de las diputadas Juliana Santillán y Fernanda Araujo de LLA, que expresa "repudio y rechazo por las declaraciones ofensivas y denigrantes del presidente Maduro y de su Canciller contra el presidente Javier Milei por considerarlas una falta de respeto a la investidura presidencial y a través de ellas a toda la Nación".

El proyecto unificado entre ini-ciativas del PRO, los libertarios y la Coalición Cívica, expresa su repu-dio al fraude electoral perpetrado por el gobierno de Nicolás Maduro; el rechazo a las sistemáticas violaciones de las reglas democráticas; el apoyo al Gobierno argentino en su decisión de desconocer el resultado difundido por el chavismo y exigir que Maduro reconoz-ca la derrota, y la preocupación por la escalada represiva de estas últi-mas horas, incluido el asedio a la embajada argentina en Caracas, entre otros puntos.

El diputado Iglesias abrió la reunión señalando que lo que sucede en Venezuela "preocupa al país y preocupa a la región". "Nos convoca Venezuela y nos convocan los de-rechos humanos", remarcó.

Desde Unión por la Patria, el diputado y ex canciller Santiago Cafiero procedió a leer el comunica-do publicado por su bloque en la previa del encuentro (ver aparte) y trajo a debate la denuncia del gobierno de Alberto Fernández en la que acusó a Mauricio Macri y a Patricia Bullrich de "enviar armas a Bolivia en 2019 en la previa del intento de golpe de estado".

El debate transcurrió sin subidas de tono, pero aparecieron diferen-cias. La vicejefa del bloque radical, Karina Banfi, cuestionó la redacción de uno de los proyectos por mencionar "intento de fraude". Pidió ser categóricos contra la autoproclamación de Maduro. Desde el Pro, Sabrina Ajmechet,

Patricia Vásquez y Damián Arabia coincidieron en que "hubo fraude preelectoral". Y Margarita Stolbizer enfatizó el rechazo a "todo el proceso electoral viciado por los obstáculos a que votaran venezolanos en el exterior".

pressreader Prossreader 20m +1 664 278 4604

CLARIN - JUEVES 1 DE AGOSTO DE 2024 El País

#### Inversiones y política



Acusación. Axel Kicillof y parte de su equipo aver en la casa de Gobierno bonaerense. El gobernador le apuntó al Presidente por la decisión de YPF, MAURICIO NIEVAS

# Kicillof culpó a Milei por la pérdida para la Provincia de la planta de GNL

El gobernador afirmó que todo se trató de "un capricho guiado por cuestiones ideológicas y políticas" del Presidente. Y aseguró que "no tiene nada que ver" con la adhesión al RIGI.

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof responsabilizó ayer al presi-dente Javier Milei por la pérdida de una inversión m<mark>ill</mark>onaria de las YPF y Petronas (Malasia) para el desarrollo del Gas Natural Licuado (GNL) en la provincia de Buenos Aires. "Estamos ante un hecho de enorme gravedad, ante una verdadera irresponsabilidad del Presidente", enfatizó el gobernador.

"Por más de que se trata de una empresa del orden privado, los directivos de YPF son funcionarios del presidente Milei. Ayer algunos decían sorpresa o puja, pero lo que observamos ayer es que los funcionarios del presidente Milei tomaron decisiones dictadas por el presidente Milei", cuestiono Kicillof.

En conferencia de prensa, el gobernador dijo que la decisión de las empresas es "un hecho de enorme gravedad, ante una verdadera irresponsabilidad por parte del presidente de la Nación" y afirmó que la decisión de elegir a Río Negro como destino de las inversiones "no

tiene nada que ver" con la adhesión al Régimen de Incentivo para Gran-des Inversiones (RIGI).

"La localización de la planta de GNL no se definió por la adhesión o no de la provincia de Buenos Aires al RIGI. Es mentira: si la empresa entra el RIGI nacional, obtiene los beneficios impositivos, jurídicos, asociados a la disponibilidad de los recursos y divisas, más allá de que la provincia adhiera o no. La adhesión de las provincias al RIGI es marginal en las decisiones de las empresas", subrayó.

En este punto, sostuvo que fue el propio Horacio Marín, presidente de YPF, quien le dijo que "la deci-sión no tiene nada que ver con el RIGI provincial". "Dada la gravedad del tema, espero y exijo que ratifique públicamente lo que me expresó en privado", reclamó

"Por un capricho guiado por cuestiones ideológicas y políticas está poniendo en riesgo un proyecto muy importante para el país y la Provincia en el que estábamos trabajando hace 10 años", apuntó.

Con la decisión de estas empre-sas de desarrollar la planta en Río Negro, la provincia de Buenos Aires ve cómo se le escapa ante sus ojos la "inversión más grande de la historia", por un total de 30.000 a 50.000 millones de dólares. En ese marco, Kicillof cuestionó

a Milei por asegurar que la mega inversión de YPF "no va a la provincia de Buenos Aires porque dice que es socialista, comunista", lo que calificó como "un delirio". "No es una cuestión vinculada a

mi ideología. Es un delirio del Pre-sidente, que usa estos adjetivos con cualquiera que no esté de acuerdo con él. Lo que conocemos son sus desbordes verbales y ha aplicado estos mismos calificativos a dirigentes diversos. Yo compartiría es-to de ser comunista con Macri, con Rodríguez Larreta, con Espert, López Murphy. Esto no tiene ningún asidero. Son raptos, enojos, con los que no piensan igual", sentenció

El mandatario bonaerense retrucó: "Mi ideología es bien conocida: soy peronista, creo en la justicia social, la independencia económica y la soberanía política".

"Milei desde el día I que asumió no soporta haber perdido las elecciones en la provincia de Buenos Aires", apuntó el gobernador, quien planteó que "con las provincias que son opositoras Milei ha entrado en una disputa permanente y les ha sacado cosas desde el primer día".

De esta manera, el ex ministro de Economía afirmó que no se trata de "un Boca-River" sino que es "una decisión muy importante y no puede ser una disputa entre provincias".

"La verdad es que Milei no sopor-ta haber perdido las tres elecciones en la provincia de Buenos Aires. Este es el camino que eligió: vengarse con todo aquel que no lo acompaña. Esto se inscribe dentro de las peores prácticas de la política: se hablaba de látigo y chequera para conseguir adhesiones. Piensa que si nos castiga, los bonaerenses lo van a votar. Se equivoca el Presi-dente y está generando un daño enorme", sentenció.

En otro pasaje de la conferencia de prensa, Kicillof advirtió que "el fundamentalismo ideológico de Milei nos está trayendo muchos problemas, tanto en el plano local como internacional", porque "nos ha hecho pelear con nuestros más importantes socios comerciales como China, Brasil, España, México, Bolivia, Colombia, Francia".

"Nosotros por nuestra parte no nos vamos a poner en peleas ni dis-cusiones con ninguna provincia de la Argentina ni con ningún gobernador, porque **el responsable de es**ta mala decisión es solo, única y ex-clusivamente, el presidente de la Nación", disparó. Y finalmente descartó la posibili-

dad de impulsar acciones judiciales: "La verdad que no tengo estudiado ni previsto este camino. Se resuelve en paz y dentro de la democracia".

pressreader PressReader.com +1 604 278 4604



e. Horacio Marin encabezó la reunión de directorio en la que se tomó la decisión. MARTIN BONETTO

# YPF explicó por qué hará la mega inversión en Río Negro y adelantó los próximos pasos

Una de las consultoras que contrató la petrolera dijo que aunque Buenos Aires igualara los beneficios fiscales, la opción por de Río Negro resultaba más conveniente.

Santiago Spaltro

Las petroleras YPF y Petronas jus tificaron este miércoles la instalación del proyecto instalación del proyecto 'Argentina LNG" (gas natural licuado) en Sierra Grande, Río Negro, en vez de en Bahía Blanca enos Aires, tras el **terremoto po**lítico que sobrevino para el gober nador bonaerense, Axel Kicillof.

"Río Negro muestra mejores asectos económicos para el proyecto, aún si Buenos Aires igualara los beneficios fiscales", informaron las empresas en un comunicado conjunto, tras analizar los resultados de la consultora Arthur D. Little, contratada especialmente para el análisis comparativo. La comuni cación sucede pocas horas después de que Kicillof dijera en conferen cia de prensa que había hablado con el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, y que en la conversación surgió que la decisión no está relacionada directamente a la adhesión o resistencia al **Régimen de** Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), que tiene carácter na-

Río Negro tiene como ventaja que podrá poner en desarrollo un puerto de aguas profundas donde entren barcos "superpetroleros" de gran tamaño y que bajen el costo

#### "Río Negro muestra mejores aspectos económicos".

del transporte, además de su ma vor cercanía con la formación de shale gas Vaca Muerta

No obstante, todo es un provecto y ni siquiera hoy está el puerto, mientras que Bahía Blanca tiene un gran desarrollo previo. Por eso, el mismo Kicillof entiende que lle var la "inversión más grande de la historia\* (entre 30.000 v 50.000 millones de dólares) al Golfo San Ma tías es "un capricho político" del presidente Javier Milei

"Este proyecto sería una de las iniciativas privadas más importan tes de la historia de nuestro país. Es una obra de más de US\$ 30.000 millones y permitiria que la Argen-tina se transforme en el quinto mayor productor de GNL del mundo", explicaron YPF v Petronas.

Las razones del gas licuado en Río Negro

"Por esta razón, la decisión sobre la locación del proyecto requirió de un trabajo técnico muy minucioso y exhaustivo, tomando todas las variables técnicas, económicas, ambientales, geográficas, fiscales y regulatorias", continuaron.

"La zona de Sierra Grande apare ce como mejor opción por la menor longitud de los gasoductos ne cesarios para transportar el gas na-tural desde Vaca Muerta; la existencia de una mayor profundidad ma rítima que disminuye la necesidad de dragar para lograr el calado pa-ra la operación de los buques previstos; la amplia disponibilidad de terrenos y las bajas interferencias con otras actividades sociales y económicas; la posibilidad de contar con una operación portuaria dedicada y la sinergia con el desarrollo de infraestructura local con el proyecto del **Oleoducto Vaca** Muerta Sur; entre otras', sumaron

Asimismo, valoran en YPF provincia de **Río Negro ofreció** las condiciones regulatorias y fiscales necesarias para el desarrollo del proyecto. 'Cabe destacar la buena predisposición de todas las partes por el interés demostrado por este provecto y el profesionalismo con el que han trabajado en sus propuestas", ampliaron. Los próximos pasos

El proyecto Argentina LNG está liderado por YPF y Petronas y bus-ca que el resto de las petroleras que tienen producción de gas natural en el país, como PAE, Total Austral, Tecpetrol, Pampa Energía, CGC y Wintershall Dea, entre otras, sean socios para las exportaciones a gran escala a todo el mundo, principalmente Europa y China

Comprende desde la producción de gas en Vaca Muerta, su transporte hasta la terminal de procesamiento y su industrialización. La capacidad de producción final se piensa en 30 millones de toneladas al año-equivalente a 120 millones de m3 diarios

Como un "Project Finance", los próximos pasos serán la búsqueda de los posibles compradores del gas a nivel mundial (offtakers) para luego encontrar el financiamiento del proyecto integral con inverso res y los bancos internacionales.

Hoy no está decidido que el pro vecto finalmente se realizará. La decisión definitiva de avanzar con la inversión (FDI) se tomará en 2025 para los barcos que funcionarán como pequeñas unidades flotantes de licuefacción; y en 2026 para la construcción de la planta en tierra-onshore-

#### **Las claves** detrás de un provecto estratégico

Estas son las claves y términos económicos del proyecto Argentina LNG, que está pensado para asociar a YPF y Petronas con to-da la industria energética:

 Las inversiones irían de unos 30.000 a 50.000 millones de dólares en los próximos 7 años, hasta 2031.

- Las cuentas deben cerrar para que las **exportaciones de gas** licuado salgan del puerto en la Argentina a un precio de US\$ 8 por millón de BTU o menor. El costo del transporte ronda los US\$2

- El GNL en el mundo se vende a entre US\$ 10 y US\$ 12 en este momento, y se espera que su precio se estabilice en ese valor durante los próximos años.

 Argentina tendría exportaciones por más de 400 barcos por año, con un valor cercano a los US\$ 15,000 millones.

 Hoy, el país tiene importacio-nes por casi 30 barcos anuales y unos US\$ 600 millones, que no se detendrán ni siquiera cuando estén en marcha las exportaciones al mismo tiempo, ya que las compras van a realizarse en el invierno durante los picos de demanda.

El gas de Vaca Muerta debe ser competitivo con el de Esta-dos Unidos para satisfacer la de-

manda de Europa y Asia.
- Haciendo las cuentas hacia atrás (netback), el gas de Vaca Muerta debe ser rentable a me nos de US\$ 3.

En medio de esa cadena está la construcción de dos barcazas que operarán como plantas flotantes de licuefacción de gas (FLNG, por sus siglas en inglés), que enfriarán el combustible a 161 grados bajo cero para com primir su volumen v facilitar su transporte al mundo.

 También se deberá desarrollar una planta en tierra.

 Se tendrán que construir lómetros "dedicados" exclusiv mente a ese proyecto, que sal-drán desde Neuquén; y otros servicios asociados.

Además de todos estos criterios, en la elección de Río Negro pesaron estos factores; un puer to con mayor profundidad y menor tráfico marítimo; meno trabajas para conseguir permisos ambientales; líneas eléctricas exclusivas y la posibilidad de desarrollar un hub de energia con el Oleoducto Vaca Muerta Sur que se dirigirá a Río

CLARIN - JUEVES 1 DE AGOSTO DE 2024 El País

Alberto Weretilneck, gobernador de Río Negro, dice que la definición no tuvo condimentos políticos. Y destaca como central el RIGI.

### "Kicillof no tiene razón en sus quejas, la decisión de la planta de GNL fue absolutamente técnica"



Carlos Galván

egalvan@clarin.com

-Todo estaba muy encaminado para que el gasoducto y la planta de licuefacción fueran a Bahía Blanca. ¿Cuándo entra Rio Negro en la ecuación, cuándo presentan su propuesta a YPF?

- Debe ser en enero de este año -¿La idea de quién fue?

-Nosotros venimos trabajando con lo que es hoy el puerto de Punta Colorada con el oleoducto para el petróleo de Vaca Muerta Sur. En ese marco, Andrea Confini, la secretaria de Energía, le plantea en la reunión de enero a Horacio Marín (presidente de YPF) por qué no analizar las posibilidades de Punta Colorada o de Sierra Grande para la planta de GNL. Y ahí es cuando Marin tiene esta actitud y este gesto de dar hacia dentro de YPF que se analice lo que estaba planteando Río Negro.

Marín nos permitió acercar toda la infor-mación y la propuesta de Río Negro para que sea comparada con la de Bahía Blanca. Ahí empezamos con, por ejemplo, todos los informes oceanográficos que teníamos del Golfo San Matías. Se avanzó sobre todo lo que es la infraestructura que había en el Golfo desde el puerto de San Antonio Este la ruta 3, la línea eléctrica de interconexión. Avanzamos sobre todo el ordenamiento de tierras para ponerlas a disposición.

#### es además adhirieron de inmedia to al RIGI, a diferencia de Buenos Aires. ¿Ese fue un otro factor clave?

La adhesión al RIGI era un factor importante por tratarse de una inversión, un financiamiento que hay que encontrar, con un mercado de GNL muy competitivo, con lo cual el costo de financiamiento es central para que sea competitivo. Pero también planteamos un modelo portuario totalmente privado, sin injerencia estatal de ningún tipo. Es decir, generamos un marco

#### muy amigable para las empresas. -También es cierto que los favorecía la ecuación política, con Milel en la Rosada y Kicillof en la gobernación bonaerense

-Yo creo que es eso. El marco de acuerdo amigable tuvo que ver porque el acompañamiento, tanto de los diputados y senadores, y estar de acuerdo con el RIGI como elemento central para este tipo de inversiones, me parece que acercaron mucho a la provincia también

# -¿Y la tensión política entre Milei y Kici-llof también? -También. Pero más allá de esa situación



bernador. De Río Negro, Alberto Weretilneck. No cuestiona la candidatura de Lijo.

política, yo estoy convencido que la decisión de YPF y Petronas iba a estar más allá del componente político. Estoy convencido de que sí Bahía Blanca hubiese tenido más argumentos técnicos y económicos que Río Ne gro, YPF lo hubiese planteado desde ese pun-to de vista. Pero también estamos convencidos de que Río Negro tenía la mejor propuesta desde el punto de vista técnico y eco-

#### -Río Negro le termina birlando en un tiem po récord de 6 meses un proyecto con el que Buenos Aires soñaba hace años.

-Si, si, si, si, Estamos contentos. La Patagonia está ante un momento histórico que tuvo muchas frustraciones durante muchísimos años. Acordémonos de (la planta de fertilizantes) Fertineu y de tantas otras frustraciones que tuvimos las provincias patagónicas de industrializar en origen o de utilizar nuestros recursos naturales

#### -¿Kicillof tiene razón en sus quejas contra

-No, yo me quedo con que la decisión fue absolutamente técnica. No creo que el Directorio de YPF, que votó por unanimidad, y Petronas hayan tomado esta decisión por un componente político. Estoy convencido de

#### SE QUEDÓ SIN LA PLANTA

#### Bronca del intendente de Bahía Blanca: "Parece una decisión de un sistema de casta

Federico Susbielles, intendente peronista de Bahía Blanca, estalló de bronca al hacer su descargo después de que YPF eligiera a Punta Colorada (Río Negro) en vez de esa ciudad bonaerense como destino de la me ga obra de 30 mil millones de dólares. "Se parece mucho a una decisión de un siste ma de casta", deslizó el jefe comunal, que sin mencionario-señaló a Javier Milel y habló de "un proceso de toma de decisiones claramente alterado".

"Bahía Blanca hizo todo lo que debía hacery más para tener este proyecto en la cludad", afirmó Susbielles, que destacó las "condiciones legales, impositivas y técni-cas" que ofrecía la ciudad. En la intendencla sostienen que no fue culpa de Axel Kicl-llof porque Javier Milei ya había tomado la decisión. Pero consideran un error político del gobernador no haber adherido al RIGI.

que fue una decisión técnica

- -¿No tiene razón entonces Kicillof? ¿En decir que es una decisión política?
- No. Yo no quiero polemizar. Pero no hay un componente político en la decisión, es un componente absolutamente técnico. ¿Erró Kicillof al no adherir al RIGI?

Si, me parece que al haber estado imposibilitado de adherir al RIGI. Fue un factor determinante en lo que es la definición fi-na, cuando había que hilar muy muy fino si iba a una zona o a otra. El RIGI es central porque hoy, cuando Argentina tiene todavía cepo, cuando expropió YPF, Suez, Aerolíneas, cuando Argentina no cumplió con un montón de contratos que están en el CIADI. La única manera que Argentina vuelva a tener inversión real directa es con condiciones de estas características. El RIGI lo hace viable. Sin RIGI no hay financiamiento. Estábamos hablando de un sueño, ahora hablamos de una rea-

-Le repregunto. Si era central el RIGI, ¿entonces Kicillof se equivocó al no adherir? -Creo que él no pudo. Mi opinión es que por el contexto político de la provincia de Bue-

nos Aires no pudo o no quiso adherir. ¿Puede haber problemas ambientales para el desarrollo de la planta por la presencia de ballenas en la zona?

-No, no existe ese argumento. Puerto Ma-



#### El RIGI lo hace viable. Sin RIGI no hay financiamiento. Estábamos hablando de un sueño, ahora hablamos de una realidad".

dryn funciona con yates, con crucero y Aluar y está lleno de ballenas. Y el puerto puestro de San Antonio funciona y no bemos tenido ningún incidente con ballenas. Escuché que hubo ejecutivos de Petro-nas hace poco en Punta Colorada.

-La semana pasada, o la anterior, estuvo una delegación de Petronas con su vicepresidente en todo el Golfo durante dos días. Obviamente no tuvimos contacto con ellos porque hay todo un esquema de confidencialidad y de reserva, pero estuvieron y revisaron todo el Golfo, desde el mar y desde el aire con helicóptero, revisaron el puerto, miraron toda la disponibilidad de tierras, Punta Colorada, las rutas. No fue una decisión tomada en Malasia, fue una decisión con mucho rigor técnico.

#### Puede haber otra frustración como pa só con la planta de hidrógeno verde qui iba a instalarse también en Río Negro?

-La planta de hidrógeno tuvo un motivo por el cual después se discontinuó que fue la exigencia de la empresa de tener una ley específica. Que se había comprometido el gobierno de Alberto Fernández y nunca se le cumplió a la empresa.

-Río Negro tiene una senadora que inte-gra su espacio político. ¿Votarán a favor de Ariel Lijo para Integrar la Corte Supre-ma de Justicia?

-Un punto a discutir es el aspecto de género y también la cuestión del federalismo. Pero nosotros no tenemos problema con ninguna de las dos candidaturas.■





# Cumbre con los gobernadores de Juntos por el Cambio

Los recibirá el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y no se descarta que pase Milei. Primer encuentro después de la Ley Bases. Luego irán al acto del PRO.

Guido Carelli Lynch

Mientras Javier Milei elige como enemigo público número 1 al bo-naerense Axel Kicillof y el mismo mismo día en que reaparecerá Mauricio Macri, los gobernadores que pertenecían a JxC peregrinarán a la Casa Rosada. El encuentro, este jueves a las 11, será a "agenda abierta", el primero tras la sanción de la Ley Bases y el Paquete fiscal, y fue a pedido de los mandatarios provinciales entre los que prima un malestar ascendente. Acusan destrato de la Rosada, deudas y se quejan por cambios en el área de

Los recibirá el jefe de Gabinete. Guillermo Francos, que la semana pasada estuvo ausente varios días vacaciones y se reincorporó a sus funciones el domingo en La Rural. No está previsto que el Presidente se sume al ágape, aunque nadie se atreve a descartarlo

Después de recibir a los 24 gobernadores en diciembre, Milei solo provinciales del Norte.

La nueva reunión terminó de co cinarse en Tucumán en la previa del Acta de Mayo. Los reclamos son heterogéneos y vinculados a la ges-

Si bien JxC ya no existe más como interbloque en el Congreso, los gobernadores radicales de Juiuv. Carlos Sadir; Corrientes; Gustavo Valdés: Mendoza, Alfredo Cornejo: eandro Zdero, Chaco; y Santa Fe, Maximiliano Pullaro: junto a los tres del PRO, Rogelio Frigerio (Entre Rios), Ignacio Torres (Chubut) y el jefe de gobierno porteño se mueven en tándem junto a sus pares Marcelo Orrego (San Juan) y Claudio Poggi (San Luis). Hasta el momento están todos confirmados, aunque en Corrientes-conmocionada por el caso Loan- no tenían el viaje en agenda.

Valdés estuvo hace poco en la Rosada para firmar convenios para reactivar v traspasar obras.

En efecto, los cambios en las delegaciones de Vialidad Nacional en sus distritos molestaron a varios

obernadores. El último fue Guillermo Marcone, en Entre Ríos. Los funcionarios desplazados respondían en su mayoría a los mandatarios provinciales.

Delegados del santafesino Pullaro-que este miércoles hizo equili-brio geopolítico al visitar la embajada china y la de Estados Unidos mantendrán reuniones en Vialidad para reclamar por el estado de ru-tas que conducen a la Hidrovía por donde sale el 80 por ciento de las exportaciones del país. Cornejo y Frigerio también adelantaron su desembarco en la Capital.

Los cambios en Vialidad en una decena de distritos -casi todos de JxC- se dan después de la salida de Raúl Bértola, uno de los dirigentes "cordobesistas" que recaló en la ad-ministración nacional. El ex delegado de Juan Schiaretti fue reem-plazado por Marcelo Campoy, que va había estado al frente del orga nismo durante el gobierno de Carlos Menem.

Se suman, además, distintos pe didos cruzados pero compartidos por varios ejecutivos provinciales. Frigerio, Zdero, Torres y Pullaro, empujan el pedido ante la Corte Suprema para que el Gobierno pague lo adeudado por a las cajas jubila torias provinciales que no fueron transferidas a la ANSeS. Desde que asumió Milei, el Tesoro deió enviar fondos a las provincias y anunció una auditoría para saber cuál es la verdadera deuda con las provincias -13 en total- que reclamaban por-que en 2021 Alberto Fernández les congeló esas partidas. El jefe de Gobierno porteño, en

tanto, ya se aseguró la deuda que reclamaba en materia de coparticipación luego del fallo de la Corte Suprema, pero queda saber cómo saldrá el retroactivo.

El de este jueves será el primer encuentro de Francos con los gobernadores de JxC que apoyaron de manera cerrada la Ley Bases y el paquete fiscal. Varios de ellos se quejan, porque señalan que no reciben un trato diferencial como el de otros distritos. "Les da lo mismo", se lamentan.

Luego, los gobernadores asistirán al acto del PRO, con Macri.

### Milei visita a Boric: primer viaje oficial a un país sudamericano

Javier Milei se prepara para su primera visita oficial a un país sudamericano. El jueves 8 de agosto, el Presidente viajará muy temprano en un avión de la Fuerza Aérea a un recorrido por varias "estaciones hi-drocarburíferas" fronterizas a la altura de Neuquén, y terminará la iornada por la tarde en Santiago de Chile, para participar del acto por los 40 años del Tratado de Paz y Amistad que se cumplen este 2024.

Estará allí con Gabriel Boric, su par

La invitación inicial al Presidente surgió de Eduardo y Hugo Eurnekian, de Corporación América para que visite ese jueves la celebración de GasAndes del primer TCF (por las siglas Trillion Cubic Feet, que equivalen a 28.000 millones de metros cúbicos) de gas natural transportado de Argentina a Chile a través del gasoducto que cruza la cordillera

Y se va a celebrar ese 8 de agosto, con Milei presente en el Hotel Mandarín Oriental, de Santiago de Chile, Puede ser que haya otros invitados como el ex presidente Eduardo Frei, que compartió su presidencia con Carlos Menem, y numerosos conflictos limítrofes que se resolvieron en los '90. Originalmente querían llevar a Milei y Boric juntos al Vaticano para una

celebración conjunta con el Papa Francisco, por lo que fue la intervención de Juan Pablo II en 1984, pero no se logró.

'Nuestro ler TCF", reza en gran des letras la invitación, que no deja de tener un alto contenido simbólico en las zigzagueantes relaciones bilaterales en torno al gas que le exportaba Argentina a Chile, Porque no hay quienes recuerden en el país trasandino con mucho disgusto aquella "traición" del fallecido ex presidente Néstor Kirchner a su colega de entonces, Ricardo Lagos cuando en el otoño de 2007 y últimos meses de su propio gobie no, Argentina detuvo sus envíos de gas natural a Chile por una ola de

frío. Argentina era el único provee dor de Chile en gas y los afectó fuerente en materia económica y política, a un gobierno de enorme intonia con el kirchnerismo.

A Chile, según se informó, viajan: los ministros Luis Caputo (Economía). Diana Mondino (Exteriores); el secretario de Energia, Eduardo Javier Rodríguez Chirillo. los gobernadores de Neuquén, Rolando Figueroa y de Mendoza, Alfredo Cornejo. La parte política del viaje está siendo coordinada por las presidencias y los embajadores José Antonio Viera Gallo (chileno en Argentina) y Jorge Faurie (argentino en Chile).

Natasha Niebieskikwiat

pressreader Pressreader com +1 664 278 4604

CLARIN - JUEVES 1 DE AGOSTO DE 2024 16 El País

# Tras la presión opositora, LLA acepta tratar el DNU de la SIDE

El oficialismo convocará para el jueves 8 a la comisión que trata los decretos. La oposición critica el DNU que sube los fondos reservados en Inteligencia.

Gustavo Berón

gberon@clarin.com

Frente a la presión de los bloques dialoguistas, el oficialismo decidió convocar a la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo para avanzar con el tratamiento de los decretos firmados por el presidente Javier Milei, entre los que se destaca el DNU que otorga a la Secretaría de Inteligencia fondos reservados por 100 mil millones de pes

Según pudo confirmar Clarín, el presidente de la bicameral, el libertario Juan Carlos Pagotto, formalizó el pedido de la convocatoria de la comisión que en principio tiene pendiente el análisis de unos 70 decretos presidenciales.

El dato que llama la atención es que hasta este miércoles no ingresó al Congreso el controvertido de-creto 656/24 que establece un fuerte incremento en el presupuesto reservado del área de inteligencia.

Sin embargo, entre los DNU que ya están habilitados para su tratamiento figura el 614/24 que fija la reestructuración integral del Sistema de Inteligencia Nacional, promoviendo la disolución de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) pa ra reemplazarlo por la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE).

El reclamo de la oposición está centralizado en que cualquier decisión sobre los gastos reservados y también los vinculados al área de inteligencia tienen que pasar por el Congreso, trámite que el Gobier-

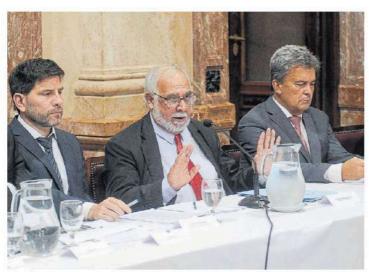

En acción. El libertario Pagotto, de corbata roja, preside la bicameral de los DNU, FEDERICO LÓPEZ CLARO

no quiso pasar por alto

Lo cierto es que el oficialismo resolvió convocar a la bicameral tras una nota que los diputados Francisco Monti (UCR) y Nicolás Massot (HCF) junto al senador Carlos "Camau" Espinola (Unidad Federal) presentaron a Pagotto reclamando la urgente convocatoria a una próxima reunión de la comisión para analizar los decretos que

están pendientes del análisis del

A este se suma el reclamo del bloque de diputados de la UCR que emitió un comunicado este mar-tes con un fuerte cuestionamiento a la decisión del Gobierno de asignar 100.000 millones de pesos para gastos reservados de la nueva Secretaria de Inteligencia.

En este sentido, la bancada que

preside Rodrigo de Loredo señaló que la asignación presupuestaria multiplica "por 8 el presupuesto anterior de 15.000 millones"."Lo que preocupa aún más es que es-pecifican que son fondos de carácter reservado, evitando rendir cuentas o dar información de carácter público sobre el uso de los mismos", señalaron

La bicameral de Trámite Legisla-

tivo no se reúne desde el 25 de abril. cuando fue convocada también por presión de la oposición para avanzar con el tratamiento del mega DNU 70/23 de desregulación de la economía. En aquel momento se había asumido un compromiso de reuniones semanales. Sin embargo eso no se cumplió y el Senado lo rechazo en el recinto, pero al no ser tratado en Diputados se mantiene

A la controversia por la asignación presupuestaria se suma a las tensiones generadas por el reparto de lugares de la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligen cia, que justamente entre sus competencias tiene la misión de "sı pervisar y controlar" el Sistema de Inteligencia Nacional.

En este sentido, la discusión está stancada a partir de la queja de Hacemos Coalición Federal, el bloque de Miguel Angel Pichetto, que había reclamado un lugar para Emilio Monzó por un acuerdo con el oficialismo. Pero por decisión de Martín Menem la plaza quedó para La Libertad Avanza.

En un segundo capítulo se destapó la puja por la presidencia, que por rotación debería quedar este año en manos del Senado. En un incipio se mencionó al macrista Martin Göerling (Entre Rios), quien tenía el apoyo de Mauricio Macri y de la ministra Patricia Bullrich como así también de Victoria Villarruel. Pese a que el PRO daba por segura la presidencia de la bicame-ral, en la discusión se metió la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el asesor Santiago Caputo y ungieron para el cargo al peronista entrerriano Edgardo Kueider, socio clave para que apruebe la Ley Bases.

Ahora sólo resta resolver en ma-nos de quién quedará la presidencia de una comisión que también forma parte de la interna que mantiene el presidente Javier Milei con su vice, la presidenta del Senado Victoria Villarruel.

### Jubilaciones: el oficialismo acompañará la ley, pero en parte

Jazmin Bullorini

ibullorini@clarin.com

El oficialismo quiere evitar que el Senado apruebe la media sanción para actualizar las jubilaciones tal como vino de Diputados y, bajo el argumento de evitar el veto del presidente Javier Milei, acepta acompañar una parte del proyecto-la recomposición extra del 8,1%- pero pretenden eliminar el resto de los La idea es dictaminar el miérco-

les que viene y llevar la iniciativa

al recinto el jueves 15 de agosto. La UCR, de quien depende la suerte del proyecto, debate su postura puertas adentro.

La media sanción aprobada en Diputados plantea actualizaciones mensuales por inflación -como rige ahora por DNU- pero agrega una recomposición extra de 8,1% puntos que se sumaria a la del 12 % que ya dio el Gobierno para alcanzar a compensar el 20,6% que fue la inflación de enero, la más alta del

Pero además, la iniciativa plantea una actualización anual-en cremento de salarios (RIPTE); y la obligación para el Ejecutivo de saldar las deudas con las cajas de las provincias y sentencias firmes. Estos dos puntos, el Ejecutivo no los

"Para poner en dimensión: que se resuelvan las sentencias y cajas provinciales este año implicaria que el Estado no tenga superávit. Que tenga déficit y tenga que salir a emitir deuda", aseguró el secretario de Hacienda, Carlos Guberman. en el inicio del plenario de las co misiones de Previsión Social y Presupuesto

Sin embargo, los emisarios de las provincias presionaron por el te-ma, entre ellos el radical Víctor Zimmermann, que apuntó que a Chaco sólo por 2024 le deben \$ 25 mil millones

El bloque radical es decisivo para la suerte de este proyecto en el re-cinto. Sin embargo, todavía no sientan postura. En el arranque del debate su jefe de bloque, Eduardo Vischi, había pedido cuidar el "déficit fiscal" pero en el bloque hay quienes están dispuestos a avalar la media sanción de Diputados.

La mayoría coincide que el tema de las sentencias desde lo legislativo no tiene sentido. Es incluir en la ley un artículo para que se cumpla otra ley. Podría resolverlo con el Ejecutivo "por afuera de la ley", pero aseguran que no tuvieron pro

puestas del Gobierno por el tema

Por su parte, el titular de la AN-SeS Mariano de los Heros, aseguró que a partir del 1º de julio toda nueva sentencia firme se va a cumplir y se va a actualizar el haber en el transcurso de los 120 días

"Hasta ahora no se cumplían las sentencias y por eso se generaba un retroactivo cada vez más grande. A partir de julio los jubilados van a ver reflejado en su recibo el haber actualizado y el retroactivo lo iremos pagando, con prioridad para los más antiguos. Entre fin de año y principio del que viene vamos a poder tener reajustados to-dos los haberes con sentencia firme", señaló el funcionario.

También expusieron el periodis ta de Clarín Ismael Bermúdez y el ex director de ANSeS, Alejandro

pressreader PressReader.com +1 604 278 4604

# Reflotan el proyecto que permite a las FF.AA. detener a narcos

Luis Petri envió esta semana un borrador de la polémica propuesta a diputados de la UCR, el PRO y la LLA que Clarín adelanta en exclusiva.

**Daniel Santoro** 

dsantoro@clarin.com

El Gobierno reflotó esta semana. luego de tres meses de silencio, su provecto para que las fuerzas armadas participen de la lucha contra el narcotráfico y otrasactividades vinculadas con la seguridad interior realizando patrullajes, controles de personas y vehículos y **de** tenciones en flagrancia o con las manos en la masa como se dice comúnmente.

El ministro de Defensa, Luis Petri, mandó un borrador de provecto de ley, al que accedió Clarín en exclusiva, a un grupo de diputados de La Libertad Avanza, la UCR y del PRO que propone solo **reformar el** artículo 27 de la ley 24.059 de Seguridad Interior sancionada durante el gobierno de Carlos Menem.

Entre los diputados a los que se les envió el proyecto figuran **María** Fernanda Araujo (La Libertad Avanza), Alejandro Finocchiaro (PRO), Alejandro Bongiovanni (PRO), Francisco Monti (UCR), Beltrán Benedit (LLA) y Sergio Capozzi (PRO), entre otros, informaron fuentes parlamentarias.

La movida se realiza luego del exitoso desfile militar del 9 de Julio sobre la avenida Libertador y a pesar de las restricciones presupuestarias que sufren las unidades militares.

La propuesta habla de una "opción intermedia" entre las acciones de apoyo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea a la Gendarmería, Policía Federal, Prefectura o Policía de Seguridad Aeroportuaria y el estado de sitio.

Y sostiene, tras consultar a cons titucionalistas de la talla de Daniel Sabsay y Félix Lonigro, que la Constitución "no contempla una dife-



Ministro de Defensa. Luis Petri reflotó y mejoró un proyecto que ya había presentado en marzo.

renciación entre las cuestiones de seguridad interior y la defensa nacional, ni contiene limitaciones, reparos o divisiones con respecto a la actuación de las FF.AA.

El proyecto propone que el ministerio de Defensa a propuesta de un Comité de Crisis creado en una provincia en riesgo que las FF.AA apoven "las operaciones de seguridad interior mediante la afectación de diferentes capacidad". Para esta tarea habrá un representante del Estado Mayor Conjunto en el Centro de Planeamiento y Control de la subsecretaria de Seguridad Inte-

rior de la Nación. Pero primero el Comité de Crisis deberá calificar la situación como

"acciones terroristas que tengan por fin atemorizar a la población y ongan en peligro la vida, la liber tad, la independencia, la soberanía, la integridad o la autodetermina-

La ministra de Seguridad Interior, Patricia Bullrich, había calificado como "terrorismo" el asesina to de un playero de Rosario porque busca crear el terror en la población, en el marco de una serie de

#### ANUNCIO OFICIAL

#### Aumento salarial del 6,6% a militares

El Goblerno dispuso una nueva escala de haberes para el perso-nal militar de las FF.AA. Establece los Importes del "Haber Mensual para el personal militar de las Fuerzas Armadas y de la Policía de Establecimientos Navales (de

endiente de la Armada Argentina), vigentes a partir de agosto de 2024 Esta actualización salarial Incluye un incremento del 6.6%, el mismo porcentaje que se otorgó para la Administración Pública

ataques de narcos contra el endurecimiento de las medidas de seguridad de los líderes de "Los Monos y otras bandas narcos.

Entonces, el proyecto estipula que el Comité de Crisis podrá ordenar a las FF.AA medidas como "pa trullaje, control de personas y vehículos, operaciones de puestos de control en puntos fijos o móviles". Además, "proporcionar seguridad a instalaciones permanentes y no permanentes en zonas especialmente determinadas y por tiempo limitado y la aprehensión en fla-

Sin embargo, "en caso de detec-tar un presunto delito, las FF.AA podrán actuar en flagrancias y comunicarán su actuación de forma inmediata al fiscal competente".

La actuación de las FF.AA en este tipo de situaciones deberán contar con la "autorización del goberna dor o los gobernadores de las zonas

En estos casos, "el uso de la fuerza se regirá en los mismos términos y condiciones vigentes para las fuerzas de seguridad nacionales, quedando expresamente habilitadas la realización de operaciones de seguridad interior en dicho ám-

Además, el ministerio de Defen--dice el proyecto de borrador-"deberá elaborar las reglas de empeñamiento conforme al requeri-

#### El proyecto también autoriza a patrullar zonas en emergencia.

miento efectuado".

En ese sentido, precisa que en cao de que los militares debieran usar "medios materiales de coacción en forma disuasiva o efectivo deberán hacerlo de forma racional, progresiva y proporcional". Su accionar "será calificado en cumplimiento de deber y por lo consi-guiente no punible en los términos del artículo 34 del Código Penal".

Finalmente, el proyecto señala que las FF.AA "deberán contar con capacitación técnico y legal correspondiente para intervenir en las acciones previstas, como así también el equipamiento deberán ajus-tarse a las necesidades operativas de la misión".

### Críticas de militares y ex ministros de Defensa de la UCR

El proyecto de ley del ministro de Defensa Luis Petri es resistido por sectores militares en actividad y en retiro por más que el Gobierno proponga como ejemplo, los casos de Brasil, México, Uruguay y Colombia donde las fuerzas armadas participan de la lucha contra el narcotráfico, aunque con distintos nivel de compromiso.

En marzo, Petri había anunciado que mandaría en breve un proyecto al Congreso para modificar la ley de Seguridad Interior de 1991 y permitir que las Fuerzas Armadas en acciones de seguridad ciu-

dadana. No obstante, en una con ferencia en la Universidad de Belgrano, los ex ministros de Defensa radical Horacio Jaunarena y Ricar-do López Murphy coincidieron en objetar el proyecto de reforma de la ley de Seguridad Interior. En forma paralela. Petri tiene redactado

un proyecto de decreto presidencial para anular la reforma a la reglamentación de la ley de Defensa que hizo la ex ministra de Nilda Garré en 2006 y prohibió a los militares actuar contra otra fuerza que

no sea un Estado. Para Petri, la "reforma Garré" y la propaganda de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner sobre la violencia de los setenta "han demonizado y perseguido a las Fuerzas Armadas". En ese momento fuentes cercanas a Petri había se ñalado que el ministro de Defensa necesitará por lo menos seis mo ses para entrenar un batallón "de no más de 2 mil efectivos" para intervenir en ese tipo de situaciones extraordinarias, como las que su fre Rosario. No va a abarcar a los 86 mil efectivos que tienen el Ejérci-to, la Armada y la Fuerza Aérea. Desde 1991 hasta ahora, los militares solo daban apoyo logístico a los policias en la lucha contra el narco y así lo hicieron durante los gobiernos Ky el de Mauricio Macri en los llamados Operativos Fortín I y For tín II y Escudo Norte, entre otros.

pressreader ProssReader.com +1 604 278 4604

CLARIN - JUEVES 1 DE AGOSTO DE 2024 18 El País



ado de la ex presidenta. Diego Bermúdez declaró aver como testigo en el juicio oral por el intento de asesinato

# Defienden al policía de Cristina que quiso borrar un video

Diego Bermúdez, secretario de la ex vice, dijo en el juicio oral que el oficial a cargo de la custodia actuó así por "celo" para que no se filtre nada.

Lucia Salinas

Diego Bermúdez, el secretario privado de Cristina Kirchner que estuvo junto a ella el día que intenta ron dispararle dos veces, declaró este jueves en el juicio contra los acusados de realizar el ataque y respaldó el controvertido rol de la custodia, Incluso defendió que los efectivos le ordenaran a un mili-

tante K que borrara el video del atentado. Bermúdez fue el único del circulo cercano a la ex vice (entre custodios y secretarios) que advirtió que un hombre había intentado dispararle a Cristina con un arma de fuego. Fue en ese momento que le pidió a la custodia que retire del lugar a la ex vicepresidenta, pero no le hicieron caso.

Tras hacer un repaso sobre todo lo que pasó ese día, el secretario mencionó a Guillermo Gallo, el res

ponsable de la custodia el día del ataque y quien le pidió a varios mi-litantes kirchneristas -tal como se escuchó en el juicio-su teléfono ce lular para exigirle que borre del mismo el video donde se observa el arma de fuego apuntando contra Cristina Kirchner.

Bermúdez defendió a Gallo y a los custodios, y sostuvo que el pedi-do fue por el "celo" acerca de todo lo que pasa alrededor de Cristina con mucho celo de información por cuestiones privadas de la doc-tora, por cuestiones políticas, no es una persona común y corriente o sí pero no, con responsabilidades distintas. Eso produce que seamos muy celosos', sostuvo.

Al brindar más argumentos pa-ra justificar la decisión de Gallo de haber dado la orden de borrar el video, Bermúdez dijo: "Si me preguntás a mí qué pasó, es que en el celo de cuidar la información le dije que

o se le filtre nada. Por cómo se dio la situación que el video está, no está editado, el joven reconoce que es el video y Guillermo se lo de-

vuelve después". Durante la última audiencia antes del inicio de la feria judicial Cristóbal Elgueta, un joven estudiante de medicina, contó que "la custodia de Cristina, el señor canoso, de saco negro, que ese día ten-go entendido estaba a cargo, me hizo entrar al palier del edificio de Cristina. Me preguntó si yo había filmado, le dije que sí y me pidió que le muestre los últimos chats para ver si se lo había enviado a alguien. Después me pidió que borre el video".

La llamativa situación no concluyó alli. El militante kirchnerista explicó que cuando vieron en la televisión la difusión de las imágenes del suceso, "el custodio nos dijo que ya está, que estaban por todos lados los videos y que éramos libres de hacer lo que que quisiéramos con las imágenes". De hecho, el video que grabó Elgueta es una de las pruebas centrales del expediente.

Sobre esa exposición, Diego Ber-múdez continuó defendiendo a la custodia y dijo: "No me llama la atención tanto eso (la orden para borrar el video), como sí me llama la atención que no se esté investigando en esta causa quiénes financiaron el atentado o que se haya roto la cadena de custodia del teléfono o que no se hayan citado testigos que para nosotros son cruciales, es mucho más importante todo eso". En ese punto, la jueza Namer lo ubicó: "Lo que le llame la atención a la Justicia o no, lo comunicará la Justicia en el momento ade cuado de la manera acorde, límite se a responder las preguntas de la fiscalía" El secretario subió al estrado poco después de las 10 y de claró en carácter de testigo ante el Tribunal Oral Federal 6 (TOF 6) presidido por la jueza Sabrina Namer. Bermúdez contó cuáles eran sus funciones: llevar su agenda, acompañarla a reuniones y actos y ser un nexo con el responsable de la custodia.■

### La ex presidenta declara el 14 como testigo en el juicio oral

El juicio continuará el miércoles próximo, y el siguiente-14 de agos to-se escuchará el testimonio de la ex vicepresidenta, Cristina Kirchner, que se presentará a declarar de regreso de un viaje a México.

Diego Bermúdez es un hombre de confianza de la ex presidenta y la noche del 1 de septiembre estuvo pegado a su lado, y fue quien palpó a su atacante en un momento de mucha confusión.

Las primeras preguntas formuladas a Bermúdez fueron por parte de la fiscal Gabriela Baigún, que en una primera etapa del juicio había indagado sobre un posible vínculo entre el intento de homicidio y los referentes de la agrupación Revolución Federal. Este jueves le preguntó al secretario si consideraba que el ataque a la ex vice fue producto "de su condición de género": una tesis que el fiscal Carlos Rívolo desestimó cuando pidió la elevación a juicio del caso

Las morisquetas de Brenda Uliarte

Finalmente, llegó el momento de eferirse a lo ocurrido aquella no che afuera del departamento de la calle Uruguay, en el barrio de Recoleta. En un momento determinado, la jueza Namer interrumpió la declaración al observar a la acusada Brenda Uliarte -quien se conectó desde la plataforma virtual Zoom desde el Penal Federal donde permanece detenida- con un comportamiento "que no se condice con la situación". La joven acusada de homicidio en grado de tentati-

va, cantaba, hacía gestos de burla y se sonreía, mientras el secretario de Cristina Kirchner declaraba. La situación volvió a repetirse y fue advertida por el abogado de la ex mandataria, Marcos Aldazábal. Cuando el comportamiento de Uliarte siguió bajo la misma tesitura, la jueza Namer ordenó un cuarto intermedio para resolver la inusitada situación.

Al reanudarse la audiencia, Bermúdez continuó con la reconstrucción de la noche del 1 de septiembre de 2022. "Ella empieza a saludar a la gente y va decidiendo cuánto se acerca o no, la gente es muy respetuosa. Como viene saludando a la gente a veces no va prestando tanta atención. Ese día estaba pegado a ella, mirando siempre abajo, al piso. Siento que algo me pega en la rodilla v cae al piso v pensé que era un libro. Cuando levanto la vista, veo a la gente. Estov acostumbrado a la gente que se le acerca a Cristina, que expresan cosas bue nas, cariño, que la quieren abrazar. Hago el paneo de esa gente, me encuentro con una cara que no refle iaba nada de esto, con una mirada **enajenada", d**ijo en referencia a Fernando Sabag Montiel.

Bermúdez volvió un poco sobre su relato, y contó que escuchó un "clac" en el momento que algo ca yó al piso. "Crucé la mirada con él, no sabía qué había pasado. Me des prendo de donde estoy y voy en dirección a él, él levanta las manos y dice 'soy compañero pero otro me dice 'tiene un fierro'". ■

pressreader Prossador com 41 664 278 4604

CLARIN - JUEVES 1 DE AGOSTO DE 2024 El País 19

# El Gordo Dan, el nuevo ídolo menemista, y el sombrero de Victoria Villarruel

POR LOS PASILLOS



Pablo de León pdeleon@clarin.com

Streamersvintage

Juan Bautista "Tata" Yofre dirigió la Secretaría de Inteligencia del Estado en los pri-meros meses del gobierno de Carlos Saúl Menem. Cuando el riojano asumió su pri-mera presidencia, ubicó en la SIDE a un ex periodista que se transformó en uno de sus alfiles, ocupándose de "La Casa" y de sus problemáticos miembros, gente acostum-brada a interesarse en la vida de los demás, algunas veces por fuera de la ley. Desde entonces, Yofre se transformó en una voz consultada sobre los asuntos de la Inteli-gencia. Pero también, a través de frondosos libros, se dedicó a Juan Domingo Pe-rón, la guerrilla de los años 70 y a mantener una voz polémica sobre los derechos humanos. Y participó de un video realizado por la administración de Javier Milei, donde bajo la dirección del cineasta libertario Santiago Oria, se reclamó una "Memoria completa" sobre las víctimas de la guerrilla de Montoneros y el ERP. Ahora, con la reorganización de la central de Inteligencia, la AFI devino nuevamente en SIDE, All se eligió al cariglinista Sergio Daniel Neiffert para ser el nuevo "Señor 5" (nom-bre que se usa para denominar al titular de los servicios de inteligencia argentinos) y se optó por nombrar como director de la Escuela Nacional de Inteligencia (ENI) al veterano Yofre. Así fue que la semana anterior, el escritor de 77 años juró en la sede de la ENI sobre la porteña calle Libertad

#### En la jura de "Tata" Yofre en la Escuela de Inteligencia, se desvivían por una foto con "El Gordo Dan".

La coqueta casa se pobló de hombres y mujeres que querian acompañar a Yofre en su retorno a la actividad pública, en lo que se convirtió en un revival menemista afin a un Presidente que reivindica la ges tión del peronista riojano. Pero lo llamativo del momento de la jura fue que l**as es** trellas no fueron ni Neiffert ni el propio Yofre: los curtidos asistentes se volvie ron locos por obtener una fotografía grupal (o una selfie) con "El Gordo Dan". Da niel Parisini es el médico pediatra del Hospital Garrahan devenido en estrella de las redes v del streaming, donde con el seudónimo de "Gordo Dan", grita, insulta y ataca a periodistas, dirigentes y cualquier persona que critique el rumbo del gobier-no de su jefe espiritual Javier Milei. "Pensar que el peronismo tiene semejante historia y hoy, estos muchachos quieren un retrato con el Gordo Dan", rezongaba un curtido iusticialista, acodado en un rincón de la sede de la Escuela Nacional de Inteligencia, mientras el streamer mileís-



Vicepresidenta en capilla. Look para diferenciarse en la Exposición Rural

ta se convertía en el centro de atención de varios amantes del mundo de la Inteligen-

#### Redes sin control

El mundo de las redes sociales desvela a todo el esquema que conduce Javier Milei y nada sucede sin que tenga el control de los responsables del tema: Santiago Caputo, el asesor es trella -quien actúa en el Gobierno de modo plenipotenciario- y los referentes dentro y fuera del Gobierno, como son el tuitero "Juar Doe", cuvo nombre es Juan Carreira y tiene e cargo de director de Comunicación Digital de la Nación. El referente fuera de la administración y sin cargo oficial es el ya mencionado 'Gordo Dan''. Ellos, centralmente, determinan el rumbo y la línea y luego actúan las cuen tas que replican e instalan tendencias que sir van a la discusión que quieren imponer des-de las filas libertarias. Hoy, resulta el caso Venezuela (y la pelea directa entre Nicolás Ma-duro y Javier Milei, absolutamente funcional

para el relato libertario) y en los términos de la interna oficialista, las charlas sobre la situación de Victoria Villarruel, enemistada con los hermanos Javier v Karina. En ese marco. quien ha perdido acciones dentro del Gobier-no es Fernando Cerimedo, el autodenominado consultor político y especialista en marketing político, quien se hizo conocido por participar de la campaña de Jair Bolsonaro en Brasil, donde fue denunciado y donde realizó una campaña en redes para desmentir el triunfo de Lula Da Silva en la última elección presidencial brasileña.

#### Clicks redituables

Cerimedo continúa con una agencia de publicidad, varios sitios web y el manejo del portal "La Derecha Diario", donde impone temas afines al gobierno de Milei. En la administración nacional, solo coló la denomi-nación de su pareja Natalia Belén Basil en la Agencia Nacional de Discapacidad. Quie-nes hoy manejan el mundo de redes y strea-

ming del Gobierno afirman que "no se sabe qué rol cumple. No se sabe qué hace" y lo parangonan a otros consultores como el desgastado Gastón Duek, también vinculado al mundo de los "trolls" como Cerime-do, pero ligado a radicales como Facundo Manes. En la Casa Rosada señalan que Ce-rimedo no está cerca de "El Gordo Dan", a quien lo alejan de cualquier ingreso que surja de arcas oficiales y dicen que muchos surja de arcasoliciales y dicen que muchos difusores libertarios "ganan fortunas" a partir de que plataformas como YouTube, X o Instagram pagan "por tráfico" y que va-rios de ellos pueden llegar a ganar unos 15 mil dólares por mes por ese movimiento digital. Quienes defienden al hoy alejado del poder Cerimedo, sostienen que desde "La Derecha Diario" logra conseguir ingre-

sos genuinos, pues ese portal participa ac-tivamente del debate mileísta, más allá de

estar hoy lejos del círculo de influencia del

Presidente Milei. Las Fuerzas del Cielo...

#### Sombrero Sombreritus

Quien también tiene sus bemoles con el tridente gobernante (Javier y Karina Milei más Santiago Caputo) es Victoria Villarruel. La vicepresidenta tuvo dos hitos-ya conocidos-en la última semana: su presencia en la reunión semanal de Gabinete, donde no abrió la boca, y su paso por la Exposición Rural de Palermo, donde apenas recibió un frio saludo del Presidente. Tras la cita del equipo ministerial desde las oficinas de la vocería presidencial se encargaron de decir que pudo participar "porque no llegó tar-de", algo que en febrero casi le cuesta ser marginada de la reunión, como si la Vice fuera una funcionaria más del montón. El destrato que Villarruel cree recibir del Poder Ejecutivo es funcional a cómo se enteró de la reunión de ministros: por la comunicación de Guillermo Francos en el chat de Gabinete, sin una convocatoria diferente. "Victoria está muy molesta", es la frase que dejaron trascender desde su entorno. La excompañera de fórmula, lejos de amilanarse, se maneja en modo "campaña permanente", al igual que el Presidente. Por eso, nada está descuidado en sus movimientos: por ejemplo, la vestimenta que lu-ció en la Expo Rural. Hasta allí, **llegó con un** sombrero modelo Fedora -o de ala media-, un estilo originario de Italia, que confeccionaron en "Sombreros Maidana", una casa tradicional de Avenida Rivadavia al 1900. a la vuelta del Senado. Un día, Villarruel sa lió de su despacho y, con una colaboradora y un custodio, entró en el local que creó Jor-ge Norberto Maidana en 1968 (y que hoy manejan Manuela, Silvia y Adriana Maida-na) y eligió ese Fedora de mujer para diferenciarse en medio de la tensión política del Gobierno, que quedó evidenciada una vez más, en la Rural. "Sombrero, sombreri-tus, conviérteme en Súper Hijitus"... ■

pressreader PressReader.com 41 664 278 4604

CLARIN - JUEVES 1 DE AGOSTO DE 2024 20 El País

# El mercado le creyó a Caputo: fuerte suba de bonos y acciones

Las acciones treparon más de 8%. Subieron los dólares financieros y bajó el blue. El ministro aseguró que están los fondos para pagar deuda hasta 2026.

Annabella Quiroga aquiroga@clarincom

Los bonos subieron más de 4% ayer, después de que el ministro de Economía Luis Caputo mantuviera un encuentro con representantes de las sociedades de Bolsa para anticiparles algunos movimientos respecto al pago de la deuda futu-

El funcionario intentó llevarles tranquilidad sobre la disponibili-dad de fondos para hacer frente a los compromisos. Y los títulos de la deuda reaccionaron en forma positiva: los bonos en dólares aumentaron más de 4% en la Bolsa de

El Global 35 saltó 4,8% y el AL30 4,1%, lo que le permitió volver a su-perar los 50 dólares después de tres semanas. Con esto, el riesgo país bajó 49 puntos a 1.507 puntos básicos. Se trata del menor nivel desde el 12 de julio.

Las acciones también mejoraron afuera: los bancos BBVA, Galicia y Supervielle avanzaron más de 7% mientras YPF, tras el anuncio de que instalará la planta de gas licuado en Río Negro, **trepó 5,2%**. En Buenos Aires el Merval subió 5%. La reunión de Caputo con las

Alves se deió transcender que había gestiones avanzadas para la formalización de uno o varios acuerdos de REPO (préstamos de bancos) con bonos y no con el oro del Banco Central como garantía. Estos fondos permitirían asegurar el pago de los vencimientos de deu-



Optimismo. Es lo que buscó transmitir Caputo a los operadores de mercados con los que se reunió

da en moneda extraniera de 2025 e.

incluso, parte de 2026. Las palabras de Caputo parecen haber cambiado el humor del mercado, que en las últimas ruedas mostraba caída de los bonos y acciones y a<mark>lz</mark>as del riesgo país.

Desde Rava Bursátil marcaron que "si bien el mercado acompañó las medidas en la primera fase de la gestión, en esta segunda fase

reacciona de manera negativa a las intervenciones por parte del Esta-do para bajar la brecha entre el dólar oficial y los dólares financieros con el objetivo final de liberar el ce po. Esto genera incertidumbre con relación a los pagos de la deuda previstos para el año que viene".

"En la reunión que mantuvo ayer el ministro de Economía con algunas ALyCs, trascendió que el Gobierno tendría garantizado el capi tal y los intereses de la deuda en dó-lares para los vencimientos del próximo año y medio. En este sentido, no sería necesario recurrir al mercado para refinanciar la deuda hasta enero 2026. Por el momento se desconocen las condiciones y el tema de las garantías. De todas ma neras, esto inyecta tranquilidad al

Se estima que las reservas internacionales tengan un piso de incremento en al menos US\$ 1.200 millones en agosto, y que la cuenta comercial energética cambiará a partir del mes siguiente, y que tomară fuerza a partir de septiembre. También Caputo mencionó que anticipa una inflación en torno a 1% (o incluso cercano a 0%) en septiembre. Este miércoles, en la última rue-

da del mes, el Banco Central ven-dió US\$ 81 millones. Con esto julio cerró con un rojo de US\$ 181 millones y fue el segundo mes consecutivo con saldo negativo en las in-tervenciones del Central en el mercado. En la últimas seis ruedas el central acumula ventas por US\$ 406 millones, la peor racha ne gativa hasta ahora de la gestión Milei. Con esto, las reservas brutas ba-jaron en US\$ 593 millones, a US\$ 26.399 millones, el menor nivel desde febrero.

La caída de las reservas se debió a las ventas del Central y también al pago del bono a los importadores (BOPREAL) por US\$ 167 millones.

Desde Aurum Valores señalaron que en los próximos días "las reservas se verán afectadas por el pago de intereses al FMI por unos US\$ 740 millones, que se verán compensados por el anuncio de la llegada de fondos frescos de parte

#### El riesgo país bajó 49 puntos y los bonos subjeron hasta 4%.

Siguió bajando el dólar blue

El dólar blue siguió cayendo en sta rueda. Cedió 15 pesos y cotizó a \$1.370. De este modo retrocede 130 pesos en las últimas tres sema nas, tras haber tocado los \$1.500.

En cambio, los dólares financie ros mostraron un repunte de 2%. on esta corrección el MEP está en \$1,293 y el contado con liqui en \$1.285. La brecha quedó en 36%.

### Reservas: US\$ 593 millones abajo y encima hay que pagarle al FMI

Juan Manuel Barca jbarca@clarin.com

En una nueva señal de las dificultades para retener dólares y levanta el cepo, el Banco Central vendió este martes divisas por sexto día consecutivo en el mercado de cambios y las reservas brutas registraron una caída de US\$ 593 millones. De esa manera, el stock cerró con un US\$ saldo de 26.399 millones, el menor nivel desde el 8 de febrero. La pérdida de divisas fue la quin-

ta más importante en el año y se

debió al pago del vencimiento de US\$ 167 millones del bono para im-portadores (Bopreal), la venta de ayer de US\$ 64 millones y otras operaciones. "Hay pagos varios, entre ellos la primera cuota de bopreal 2, v movimientos habituales de fin de mes que luego se revierte", dijeron fuentes oficiales

Durante la rueda, se operaron US\$ 471,8 millones en el segmento de contado. Los exportadores de cereales v oleaginosas ingresaron US\$ 63 millones en el Mercado Abierto Electrónico (MAE), pero el BCRA vendió US\$ 81 millones. En las ultimas 6 ruedas, las ventas sumaron US\$ 485 millones, por lo que la entidad cerró julio con un saldo vendedor fue de US\$ 181 mi-

Así, pese a que en lo que va del año las compras acumuladas del Central suman US\$ 14.000 milloes, las reservas acumularon en julio una caída de US\$ 2.600 millones. Dado que la intervención oficial en el mercado financiero se habría reducido desde los anuncios de las últimas medidas semanas atrás, lo que preocupa es la pérdida de dólares en el canal oficial.

"Se venía venir, desde junio em pezó a caer fuerte el volumen en operado en el mercado de cambios por más demanda, en parte por energia, las cuatro cuotas de importaciones y empezó a haber más congestión. Y en julio se sumaron pagos de Bonares, Globales, FMI y Bopreales por más de US\$3,500 mi-llones", explicó Gabriel Caamaño,

director de Outlier. Mañana, el BCRA deberá afrontar un nuevo vencimiento del Fon-do Monetario. "En los próximos dias las reservas se verán afectadas también por el pago de intereses al FMI por unos USD 740 millones que se verán compensados por el nuncio de la llegada de fondos frescos de parte del BID(Pablo Quirno, Secretario de Finanzas, se-naló que habría unos USD 650 M)", señaló Aurum

Los días de mayor pérdida de reservas fueron en su mayoría por pagos de deuda: el 8 de enero por un vencimiento con el Fondo (USS 886 millones), el 30 de abril por un pago de capital al organismo (USS 2.290 millones), el 28 de junio (US\$ 725 millones), el 8 de julio por el pago a los bonistas (US\$ 1.603 millones), según Francisco Ritorto, economista de ACM.

En ese contexto, el ministro de Economia, Luis Caputo, deslizó el martes en una reunión con sociedades de bolsa que espera volver a comprar reservas entre agosto y septiembre y que los organismo multilaterales desembolsen U\$S 1.200 millones. Por otra parte, dijo que tiene "garantizados" los pagos de capital e intereses de los bonos en dólares hasta principios de

pressreader PressReader.com +1 604 278 4604

# Pese al impacto en la inflación suben la luz, el gas y naftas hasta 4%

Economía habilita subas este mes. Apuesta a que con menos subsidios y emisión y mejor resultado fiscal la inflación estará controlada. El litro llegará a \$ 978.



Otro aumento. Ayer ya hubo colas en las estaciones de servicio. Los combustibles aumentan hasta 4%

#### Santiago Spaitro sspaltro@clarin.com

El Gobierno decidió que habrá un nuevo aumento de tarifas de luz y gas en agosto, que tendrá un techo de 4% de impacto final a los usua

los **combustibles**, que incorpora-rá parte del alza pendiente de impuestos a la nafta y el gasoil.

Y previamente había dado el visto bueno para que el agua trepe 5,16% en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde ope-

Así se lo comentaron a Clarin fuentes del sector, que pidieron no ser identificadas.

En Economía aún nadie lo da por hecho, pero tampoco lo des-

Saldrá oportunamente toda la información en el Boletín Oficial", comentaron. Las resoluciones se publicarían entre hoy y mañana.

Mientras tanto, el boleto de coectivos se mantendrá sin cambios en \$ 270 v se destinarán más subsidios de Nación, la Ciudad y la provincia de Buenos Aires para sostener el funcionamiento del sistema

Aver y en horas de la tarde, el miistro de Economía, Luis Caputo, definió cuánto quiere balar el gasto público en subsidios y cuánto: ingresos extra les habilitaría a las

El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional establece que habría nuevos incrementos de tarifas en agosto, al menos para llevar los subsidios a la energía **hasta e**l equivalente a 0,7% del Producto Interno Bruto (PIB), partiendo de 1,6% en 2023. Sería un ajuste cerca-no a los US\$ 5.000 millones.

No obstante, en esta ocasión tam-bién se podría habilitar una actualización del Valor Agregado de la Distribución (VAD), los márgenes que cobran firmas como Edenor, Ede-sur, Transener, TGS, TGN, Metrogas, Naturgy y Camuzzi, entre otras

La última vez que hubo aumentos para este tramo fue en febrero (energia eléctrica) y abril (gas na-

Con eso, las compañías volvieron a tener balances positivos y la expectativa de que a fin de año tendrán un panorama cierto sobre las tarifas, costos e inversiones por los próximos 5 años.

Sin embargo, generó incertidum-bre en ambos sectores que la normativa que preveia subas mensuales en función de la evolución de la inflación y los salarios, fuera frenada sucesivamente entre mayo y julio.

Con todo, y como siempre, lo que pasará en agosto es un incremento adicional a los que ya están anunciados e implementados, y que se están viendo en las facturas de los usuarios por estos

Como contó este medio, tras los aumentos de tarifas y el alza de consumo energético por la ola polar, las boletas llegan a los hogares con valores que se multiplican por 9 (800%) o más respecto al mismo período del año pasado.

Por otro lado, la suba de la nafta entre 3% v 4% que se producirá en las próximas horas llevará al litro de nafta a entre \$ 969 v \$ 978 en la Ciudad de Buenos Aires.

Según distintos ejecutivos del ctor, el petróleo crudo de Vaca Muerta se vende en las refinerías a unos 68 dólares por barril, aproximadamente 12% menos que el precio internacional neto de retenciones y descuentos.

Esa es la "brecha" que se debería cerrar para alinear los precios internos con la paridad de exporta ción, el deseo de las empresas multinacionales para mostrar "normalidad" ante sus casas matrices v seducir con nuevas inversiones en el sector..

Por sobre eso, aparte, restaría que se lleve a cambo la actualización de impuestos pendientes por hasta \$ 135 en la nafta y \$ 87 en el

### El BID, en auxilio de las reservas: crédito por US\$ 647 millones

Paula Lugones

plugones@clarin.com

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó este miércoles un desembolso de US\$ 647 millones para la Argentina, un monto de libre disponibilidad que servirá para fortalecer las reservas del Banco Central, un importante respaldo para el gobierno de Javier Milei en estos tiempos en que busca ma-yor financiamiento para salir del

cepo y cumplir sus compromisos

En un comunicado, el BID anunció que el directorio ejecutivo del organismo dio luz verde al "Progra-ma de Apoyo a la Sostenibilidad Fiscal y el Crecimiento", que "con-tribuirá a fortalecer las finanzas públicas y la balanza de pagos, re-forzando la estabilidad macroeco-

nómica y el crecimiento". Y añadió: "Los recursos del préstamo del BID apoyarán los esfuer-zos del gobierno de Argentina en su programa con el Fondo Mone-tario Internacional (FMI)".

El financiamiento está designa-

do bajo la modalidad de Préstamos de Financiamiento Especial para el Desarrollo, y es parte del programa del BID de apoyo a la Argentina con asistencia técnica y prestamos en áreas cómo eficiencia fiscal, energía y social, asegurando la protección de las poblaciones más vul-nerables, dijo el organismo.

El préstamo tiene un plazo de amortización de siete años y un periodo de gracia de tres años. Una fuente del BID dijo a Clarín

ue el organismo "continúa trabajando con Argentina y está acom pañando al nuevo gobierno en el diagnóstico, diseño e implementación de reformas fiscales estructurales que contribuyan con los es fuerzos para alcanzar el equilibrio

El préstamo da un alivio al gobierno de Milei, que viene buscan-do fondos en todos los frentes. El líder libertario aseguró el viernes que "seguramente" alcanzará un acuerdo con el FMI antes de fin de año" y el Gobierno quiere que ese nuevo programa otorgue más desembolsos y tienen expectativas de que sean entre US\$10.000 y 15.000 millones. Pero por ahora el organismo ha evitado referirse al tema y ha enfriado esta perspecti-

El panorama de reservas asoma más complicado estos días. Volvie-ron a caer y persiste la desconfianza con un riesgo país arriba de los 1.500 puntos básicos. En ese marco, algunos analistas empezaron a alertar que "si no hay un "puente financiero" o una mejora sensible de los bonos, el Gobierno deberá apurar un acuerdo con el Fondo para evitar un default.

Este miércoles precisamente las servas del Banco Central cayeron US\$ 600 millones justo antes de un vencimiento importante por pago de intereses con el Fondo.

En enero vencen más de US\$ 5.000 millones, de los cuales US\$ 4.457 millones corresponden a pagos de capital e intereses con los bonistas, mientras el resto se reparte entre organismos multilate-rales y pagos del Bopreal, los títulos a los que acuden los importa-dores para hacer frente a sus compromisos con el exterior.■

pressreader Prossador com 41 664 278 4604

CLARIN - JUEVES 1 DE AGOSTO DE 2024 22 El País

# Acciones, ON, fondos y títulos: atajos para que el blanqueo salga gratis

El organismo detalló los activos financieros en los que se puede invertir dólares del blanqueo. Se saca una renta y no se paga multa. Pero no se puede retirar el dinero.

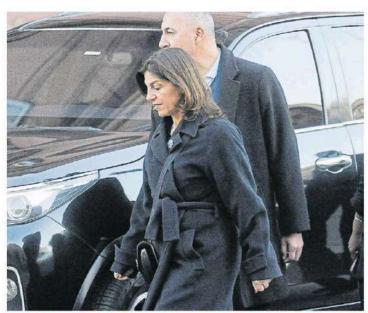

ntivos. Florencia Misrahi, titular de la AFIP, Buscan seducir para el ingreso de dólares.

A pesar de que el blanqueo de capitales ya está en marcha, todavía no terminan de ajustarse todos los detalles para que los que quieran adherirse tengan las herramientas

Algunos bancos va ofrecen la apertura de la cuentas especiales, pero no todos.

Y recién en estos días el Gobier no afinó la lista de las inversiones que se podrán hacer mientras el dinero blanqueado queda congelado hasta el 31 de diciembre de 2025, la forma de no pagar multa por la ex-

El reloj corre: el dinero hay que ingresarlo antes del 30 de septie bre para poder tener este benefi-

Los encargados de fijar los destinos de esas inversiones fueron la AFIP la Comisión Nacional de Valores (CNV) y el Ministerio de Econo-

Hasta US\$ 100.000 se puede blanquear "gratis" (ya sean billetes o bienes por ese valor).

Es decir, se ingresa el dinero en la Cuenta Especial de Regulariza ción de Activos (CERA) antes del 30 de septiembre y se puede disponer de él a partir de octubre de la manera que disponga el contribuyen-

Por encima de los US\$ 100.000, para no pagar el impuesto (de 5%) hay que declarar dinero en efectivo (no bienes) hasta el 30 de septiembre inclusive

Esos dólares también se depositan en una cuenta especial y deben mantenerse en el sistema hasta el 31 de diciembre de 2025, inclusive

Pero, durante ese tiempo, el diero se podrá destinar a una cantidad limitada de inversiones, que a futuro podría ampliarse.

Las inversiones son las siguien-

• Títulos públicos emitidos por los Estados Nacional (incluidos los Bopreal), Provinciales, Municipales y/o la Ciudad Autónoma de Buenos

 Acciones colocadas por oferta pública autorizada por la CNV

•Obligaciones negociables con oferta pública autorizada por la CNV. Esta es deuda de empresas.

 Cuotapartes de Fondos Comunes de Inversión cerrados, colocadas por oferta pública autorizada por la CNV.

•Certificados de participación o títulos de deuda de fideicomisos colocados por oferta pública autorizada por la CNV, destinados al financiamiento de las MiPyME, y/o a la inversión y/o financiamiento en proyectos productivos, inmobilia rios v/o de infraestructura, para el fomento de la inversión producti-

.Proyectos inmobiliarios iniciados a partir de la vigencia del Títu-lo II de la Ley Nº 27.743, o con un grado de avance inferior al 50% de la finalización de la obra a ese momento. Comprende construcciones, ampliaciones, instalaciones, entre otros trabajos, en inmuebles propios o de tercero

•El dinero en las CERA no pagará el impuesto aunque se registren cambios en las inversiones dentro de las opciones admitidas, siempre que se mantenga en las cuentas estentes especiales de las sociedades

•El dinero en efectivo exteriorizado por hasta US\$ 100.000 también podrá destinarse hasta el 30 de septiembre inclusive a operaciones onerosas debidamente documen-

La AFIP detalló así las inversioes para que el blanqueo salga "gratis". Es una manera de incentivar a que adhieran. El organismo recau dador aclaró que son activos financieros en los que se puede poner los dólares. Así, se saca una renta y no se paga multa Per o no se pue de retirar el dinero.■

### La nueva agenda de los recursos humanos: qué se prioriza

El mundo del trabajo cambia vertiginosamente y las expectativas de las personas también. La recien-te Encuesta <mark>d</mark>e Expectativas de Empleo de ManpowerGroup reveló que en el tercer trimestre del año

el trabajo **crecerá levemente**. Del total de empleadores entre vistados, el 36% de los argentinos planea aumentar sus dotaciones de personal, el 33% disminuirlas, el 28% no espera realizar cambios, y el 3% restante no sabe si los reali zará. Es información que arroja una Expectativa Neta de Empleo (ENE) de +3% ajustada estacionalmente para el período.

El mundo de los Recursos Humanos se torna cada vez más com-

vas generaciones cambian la forma de relacionarse con el trabajo y hoy las demandas son distintas, obligando a adaptar las culturas organizacionales

Sobre estos temas tratará "La mejor empresa para trabajar" el sexto encuentro del ciclo "El mundo que viene" de **Clarin,** en el cual habrá dos mesas. En "Cómo retener los mejores talentos" estarán presentes: Carlos Alustiza, CEO de Great Place to Work; Guillermo Avogadro. Director de Recursos Humanos de MetroGAS; María Eugenia Huergo, Gerente ejecutiva de Re-cursos Humanos de PAE; y Laura Migliavacca, VP de Recursos Humanos de Aeropuertos Argentina. Y de la mesa "Nueva agenda de recursos humanos" formarán parte: Gabriela Smud, Directora de Recursos Humanos de FISERV; Luis Guastini, Presidente y Director General de ManpowerGroup Argen-

EL MUNDO QUE VIENE

36%

de los empleadores en la Argentia sumar más person en medio de la escasez de talen presas para trabajar?

tina; Hernán Scotti, Director de Recursos Humanos de Dia Argenti-na; y Leonel Sánchez, Director de Recursos Humanos de ENEL.

Esta charla forma parte del ciclo anual "El mundo que viene", una serie de encuentros entre directivos de empresas, funcionarios, referentes sociales, emprendedores y expertos, con la conducción de pe riodistas de Clarín sobre los retos que enfrentan las compañías en el país. El ciclo cuenta con el apovo principal de Telecom, DESA, OSDE y Camuzzi, además del sponsoreo de Afarte y Pan American Energy y el apoyo de Enel, MetroGAS, Dia y Aeropuertos Argentina. A diferencia de lo que se prevé

para nuestro país, el estudio de ManpowerGroup dio un promedio positivo de Expectativa Neta de Empleo (ENE) de 22% a nivel global, lo que determina nuevas contrataciones a nivel regional, sobre todo en Costa Rica (+35%), Guatemala (32%), México (32%) y Brasil (27%). El sector de Sanidad y Ciencias de la Vida lidera las intenciones más sólidas de contratación con una ENE de +29%, seguido por Tecnología de la Información (+20%) y Finanzas y Real Estate (+17%). Sobre esta expectativa, se debate el futuro de las organizaciones y las personas que las integran. Y se ponen en discusión la **prese**ncialidad, el trabajo online o la forma hibrida, así como los beneficios para el personal, los valores de la compañía, la diversidad, la competencia con empresas del exterior, el impacto de la Inteligencia Artificial, la sustentabilidad, la inte-gración e inclusión, el voluntariado

corporativo, entre otros. Un estudio de Great Place to Work (GPTW) midió la confianza y detectó que el bienestar y el buen rendimiento están ligados a la ca-lidad de los liderazgos dentro de las organizaciones.

pressreader Prossreader 20m +1 664 278 4604

#### Principales indicadores





#### **ESCUELAS SECUNDARIAS RURALES CONECTADAS**

Un centenar de escuelas secundarias rurales de Salta, Jujuy y Tucumán recibirán Internet de alta velocidad

gracias a una donación de Frávega a Unicef. Se permitirá a 1.700 chicos y chicas acceder comunidad.

# El crédito al sector privado crece por tercer mes consecutivo

La baja de tasas y el cambio de política monetaria impulsaron la tendencia de mayo y junio. Los bancos prestan luego del fin de las Leliq y de los pases.

#### Ana Clara Pedotti

La recuperación del crédito banca rio puede ser uno de los indicadores **positivos** que mire el Gobierno en el segundo semestre. Luego de haber encontrado un piso en abril pasado, el crédito al sector privado mejoró en julio por tercer mes consecutivo.

La abrupta baja de tasa de inte rés de la primera fase y el cierre de la ventanilla de pases para los bancos en esta segunda etapa del programa económico dieron como re sultado que las entidades se volviesen más agresivas a la **hora de sa** lir a colocar préstamos y motorizaron este crecimiento

Al miércoles pasado, último dato disponible en el Banco Central, el stock de pesos colocados en préstamos en los bancos argentinos llegaba a los \$31.241.062 millones.

Si se toma un corte de 90 días y se compara este número con el nivel de préstamos del 24 de abril pa-sado, el **incremento de este stock** resulta de \$11 billones. "Se trata de un aumento considerable, impulsado por el abaratamiento del cré-



dito sumado al desarme de los pases del Banco Central", dijo el eco nomista Amilcar Collante, de Ce-

Los números del BCRA mues-

les tanto en las lineas de financiamiento a personas como a empre-sas, en línea con lo que se había visto en los últimos dos meses. Mientras en el mercado esperan que la inflación de julio se ubique

el 3.7% anticipado por el vicepresidente de la autoridad monetaria hace un par de semanas y el 4% que estiman la mayoría de las consultoras, hay líneas de crédito, sobre todo en lo que tiene que ver con el

#### financiamiento a empresas que trepan más de 15% mensual en tér-

Por el lado de las empresas, las lineas que muestran mayor dinamismo son las que tienen que ver con documentos, con un Incremento de más de 18% respecto al cierre de junio. Por el lado del financiamiento a los hogares, los créditos prendarios y los personales continuaron con la tendencia po-

#### PARA TENER EN CUENTA

7,9%

fue la suba en mayo de los salarios registrados, con una suba del 7.7% mensual en el sector pri

sitiva que habían ensayado en meses anteriores:

"Se advierte un mayor dinamismo de las líneas para consumo de mayor plazo como son los créditos personales y prendarios. Partiendo de niveles muy bajos luego de la aceleración inflacionaria del primer semestre, el crédito parece encaminado a recuperar protagonismo de la mano de la recuperación de los salarios reales y tasas de interés bajas en términos reales", explicaron en Delphos.

Los analistas de Delphos apuntaron que, mientras los bancos salieron a colocar más créditos, mejo-ró el margen de las personas para buscar financiamiento por una suba del salario respecto de la infla-

### Farmacity invierte \$ 2.100 millones en otro formato para crecer en Provincia

#### Agustina Devincenzi

agdevincenzi@clarin.com

Farmacity busca crecer con nue vos locales de su cadena Simplicity, que inauguró su primera tienda en Morón en 2013. Encontró en este formato una es

trategia para llegar a la Provincia de Buenos Aires, donde no puede entrar con su marca insignia debido a un fallo de 2021 de la Corte Suprema que le impide establecerse y competir con las farmacias bo-

Además, diversifica así su negocio vendiendo artículos multiuso de cuidado personal, belleza, moday hogar; a la par que crece con la firma de alimentación saludable con la que se asoció en 2022 e inte-gró a su ecosistema, The Food Market. Nació en 2015 de la mano de dos socias, Melanie Wolman y Nadia Javkin, como un mercado online y ya tiene siete sucursales con una oferta de más de 4.000 comes tibles sustentables que incluyen productos secos, congelados, sin gluten, sin sal ni azúcar, orgánicos,

vegetarianos y veganos. Con Simplicity, Farmacity también quiere llegar a otros puntos del país en un contexto en el que el consumo sigue retraído y las marcas buscan alternativas para crecer. El formato acaba de inaugurar su tienda 50 con una inversión de \$ 250 millones en Concepción del Uruguay, Entre Ríos; y con un desembolso de \$ 2.100 millones planea otras siete aperturas este año.

"Esta tienda es un hito, nuestro primer paso en Entre Ríos. En estos 11 años de Simplicity, consolidamos la propuesta de valor y se guimos creciendo con la genera ción de empleo e inversión. Ofre-cemos productos a un precio asequible, valorado por los clientes, afirmó Carlos de Tezanos Pinto, líder de Simplicity.

La cadena tiene otras 44 sucursales en el Gran Buenos Aires, cuatro en Santa Fe, una en Mendoza y una en Entre Ríos; que emplean a un total de 500 trabajadores. En septiembre, lanzó su e-commerce con más de 8.000 productos de 400 marcas de higiene y cuidado personal, belleza, cosmética, fragancias, accesorios, moda, hogar, electro beauty, tech, librería y otras. Ya tuvo más de 100.000 pedidos, con

entregas en menos de 24 horas. Además de la red de farmacias, el negocio de Farmacity incluye a Get The Look, cadena de maquillaje v cosmética con 20 locales en Capital Federal, Provincia de Buenos Aires, Córdoba y Mendoza, con 117 profesionales y marcas propias co mo Extreme, Studio 9 y Home.■



#### La crisis en Oriente Medio

# Asesinan en Irán a Ismail Haniyeh, el principal líder de Hamas, y apuntan a una operación de Israel

Fue en un ataque aéreo en el departamento supuestamente secreto que ocupaba en Teherán. Participaba de la asunción del nuevo presidente iraní. La potencia persa prometió venganza.

Abbi Sewell

El máximo líder político de Hamas murió este miércoles en un ataque aéreo en la madrugada en Teherán. la capital iraní. El grupo ultraislámico culpó a Israel del asesinato en medio de temores de que el atentado dispare una guerra regio-

El líder supremo de Irán prome tió venganza. El premier israelí, Benjamin Netanyahu, dijo que Israel hará pagar "un precio muy alto por cualquier agresión en cualquier frente", pero no mencionó el asesinato. "Hay días difíciles por delante", añadió

Israel había prometido matar a Ismail Haniyeh y otros líderes de Hamas por el ataque del grupo terrorista el 7 de octubre en el sur de Israel que desencadenó la actual

El atentado se produjo después de que Israel eliminara a un alto dirigente de Hezbollah

guerra en Gaza. El atentado se produjo justo después de que Haniyeh asistiera a la inauguración del nue-vo presidente de Irán en Teherán, el moderado Masus Pezeshkian, y horas después de que Israel eliminará a un alto comandante del Hezbollah, aliado de Irán, en Beirut.

El asesinato fue potencialmente explosivo en medio de los conflictos volátiles e interconectados de la región debido a su objetivo, su momento y la decisión de llevarlo a cabo en Teherán.

Lo más peligroso era la posibilidad de empujar a Irán e Israel a un choque directo si la potencia per-sa toma represalias. En una declaración en su sitio web, el líder supremo iraní, el ayatollah Allí Khamenei, dijo que "la venganza es nuestro deber" y que Israel había "preparado un duro castigo para si mismo" al matar a "un querido huésped en nuestra casa".

Israel e Irán, dos rivales regionales acérrimos, corrieron el riesgo de sumergirse en una guerra a principios de este año cuando Is-

rael atacó la embajada de Irán en Damasco en abril. Irán tomó repre-salias e Israel respondió con un intercambio de ataques sin precedentes en el territorio del otro país, pero los esfuerzos internacionales ograron contener ese ciclo antes de que se saliera de control.

El asesinato de Haniyeh también podría impulsar a Hamas a retirarse de las negociaciones para un acuerdo de alto el fuego y liberación de rehenes en la guerra de 10 meses en Gaza, que los mediadores estadounidenses habían dicho que estaban avanzando.

Y podría inflamar las tensiones ya crecientes entre Israel y Hezbollah, que los diplomáticos internacionales estaban tratando de contener después de un ataque con cohetes el fin de semana que mató a 12 jóvenes en los Altos del Golán controlados por Israel.

Israel hizo un inusual ataque el martes por la noche en la capital libanesa que mató a un jefe prominente de la milicia libanesa como represalia al asesinato de los jóvenes. Hezbollah, que negó su intervención en el bombardeo al Golán. confirmó la muerte de Fouad Shukur. El ataque también mató a tres mujeres y dos niños.

El portavoz de seguridad nacio-nal de la Casa Blanca, John Kirby, dijo que no había "ninguna señal de que una escalada sea inminente" en Oriente Medio y que un acuerdo de alto el fuego para Gaza todavía era posible. También dijo que Estados Unidos no podía confirmar de forma independiente los informes de lo que ocurrió en Teherán. Una pregunta clave es si Israel anticipó la operación a WaCuando se le preguntó sobre el ase-sinato de Haniyeh, el canciller Antony Blinken, dijo: "Esto es algo de lo que no estábamos al tanto ni en lo que estábamos involucrados". En declaraciones a Channel News Asia, Blinken indicó que no especularía sobre el impacto en los esfuerzos de alto el fuego.

Khalil al-Hayya, una figura poderosa dentro de Hamas que era cercano a Haniyeh, comentó a los periodistas en Irán que quien reemplace al líder muerto "seguirá la misma visión" con respecto a las negociaciones para poner fin a la guerra y continuará con la misma política de resistencia contra Israel.

Se esperaba que el principal órgano consultivo del grupo se reúna pronto, probablemente después del funeral el viernes en Qatar, pa

El jefe del Pentágono, Lloyd Aus-tin, dijo que todavía tenía esperanzas de una solución diplomática en la frontera entre Israel y el Libano. No creo que la guerra sea inevita-

Pero los diplomáticos internacionales que intentan desactivar las tensiones estaban alarmados. Un diplomático occidental dijo que los ataques en Beirut y Teherán "casi han acabado" con las esperanzas de un cese del fuego en Gaza y podrían empujar al Oriente Medio a una "guerra regional devastadora"

El ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, sostuvo a su vez que Israel no quiere una guerra con Hezbollah, "pero nos estamos preparando para todas las posibilidades". No mencionó el asesinato de



Protesta. Una marcha en homenaje a Hanlyeh, uno de los fundadores del grupo terrorista Hamas asesinado en un ataque en la capital irani. AP

CLARIN - JUEVES 1 DE AGOSTO DE 2024 El Mundo 25

#### EL LÍDER DE HAMAS

Personalidad polémica, amante del lujo, hoteles caros y negociador

La vida de lujo en Doha, los discretos encuentros con mujeres bellisimas, el hedonismo d dido, todos perfiles de Ismail Hanlyeh, el fundador del grupo ultraisiámico Hamas, liquidado en Irán por un ataque quirúrgico atribuido a Israel. Ese despliegue de hoteles caros y movimiento en aviones privados, era motivo de burlas especialmente entre la milicia libanesa de Hezbollah que nunca terminó de conflar totalmente ni en Haniyeh ni en su gru-

El lider muerto jugó un papel central en la evolución de la organización fundamentalista desde que arrebató el poder de Gaza a la Autoridad Palestina, despreciada por este grupo porque reconoci el derecho a existir de Israel y dialoga con EE.UU.

Hanlyeh, nacido en el campo de refugiados Shati de Gaza City en 1962, había sobrevivido a un inento de asesinato en 2003 cuan do Israel lanzó un ataque contra su mentor, el jeque Ahmed Yassin, a quien acompañaba en ese momento. El jeque finalmente fue ultimado el año siguiente.

En 1988 estuvo entre los fundadores de Hamas, con la bandera de destruir a Israel y rechazar la

la potencia persa. Al mismo tiempo, fulmina a uno de los negociadores principales de la banda terrorista.

El exitoso ataque exhibe la debilidad de la seguridad de

# Un golpe contra Teherán que amenaza el diálogo sobre la guerra en Gaza

PARÍS, BEIRUT Y TEL AVIV. ANSA,

La muerte del prominente lider de la organización terrorista Hamas, Ismail Haniyeh, este miér coles en un bombardeo en Teherán atribuido a Israel, revela en principio la persistente vulnerabilidad de Irán. Al mismo tiempo, resalta de modo notable las capacidades de los ser vicios de inteligencia israelíes.

La operación ha sido un duro golpe a la reputación de la teocracia persa en un momento en que ese país experimenta una fuerte contradicción interna en tre los halcones debilitados y la instauración por presión popu-lar de un presidente moderado, Masus Pezeshkian, que había

comenzado a enviar señales para buscar un diálogo con Occidente.

La muerte del líder más aristocrático de Hamas, uno de los participantes centrales de los diálogos de paz que estimula Estados Unidos con la mediación de Oatar para cerrar la guerra en Gaza, se produce justamente en el día de la inauguración de la nueva presidencia Por eso Haniveh estaba en Irán.

Como si fuera poco, los primeros en ser burlados fueron los Guardianes de la Revolución, columna ver tebral del régimen autoritario iraní: Haniyeh estaba alojado en un apartamento secreto, escondido en el corazón de Teherán, propiedad de los pashdarán.

El golpe obligará al flamante mandatario moderado persa a endurecer su discurso. Un efecto co

lateral, pero tal vez también busca do con esta operación militar quirúrgica contra la potencia persa. La presencia de un gobierno dialoguista en Irán complica los provectos de las alas utlranacionalistas y ultrareligiosas del gabinete del polémico premier israelí Benjamín Netanyahu v de las cuales depende la continuidad de ese Ejecutivo.

Al mismo tiempo, el asesinato de Haniyeh descalabra las negocia ciones para un cierre de la guerra en Gaza cuya evolución ya se mos traba con graves dificultades pese a la presión de Washington.

Ese conflicto se disparó el 7 de octubre pasado con la masacre terrorista que la organización ultrais lámica Hamas cometió en el sur de Israel con el asesinato de 1.200 civiles y el secuestro de más de 200 operación militar de arrasamien-to en ese territorio, pero no logró aún fulminar totalmente a la orga nización, como anunció Ne tanyahu que era el objetivo central de la guerra. Tampoco pudo liqui-

personas entre civiles y militares. Israel reaccionó lanzando una

dar al lider de la banda terrorista en Gaza, Yahya Sinwar, un individuo de movimientos autónomos y rival interno de Haniyeh y de otro alto dirigente del grupo, Saleh al-Arouri, responsable de la organización en Cisjordania, también liquidado por Israel en una operación con un dron en Beirut lanzada en enero pasado.

Analistas en la prensa israelí han sugerido que Sinwar ordenó el brutal ataque del 7 de octubre que mató a mujeres, ancianos y niños como parte de una disputa de poder interna en esa organización. Hamas, que arrebató en 2006 el poder en Gaza, niega el derecho a existir de Israel, está disciplinado a los halcones iraníes y trata con desprecio al gobierno palestino de Ramallah. econocido por Estados Unidos, la ONU y la Unión Europea.

Los israelíes, como es acostum brado, no han confirmado estar detrás de esa operación pero "parece evidente que esto solo puede venir de Israel en el contexto actual" de guerra en Gaza, consideró Agnès Levallois, del Instituto de Investigación y Estudios sobre el Mediteráneo y Oriente Medio

El dirigente fue abatido "en un lugar considerado seguro", lo que evidencia que Irán es "incapaz de

#### Haniyeh estaba bajo protección de los Guardianes de la Revolución.

garantizar la seguridad de los invi-tados del Guía Supremo y del presidente", observó Hasni Abidi, del Centro de Estudios y de Investigación sobre el Mundo Árabe y Mediterráneo, con sede en Ginebra.

Sin embargo, subrayó Thierry Coville, especialista en Irán del Instituto de Relaciones Internaciona-les y Estratégicas (IRIS), este tipo de fallo no es ni nuevo ni sorpren-dente en la teocracia persa.

El especialista recordó la muer-te de científicos iraníes relacionados con el programa nuclear, como el profesor de física de partículas Masud Ali Mohammadi, el 12 de enero de 2010, y de Majid Shahriari, fundador de la Sociedad Nuclear de Irán, el 29 de noviembre del mis-

Otras acciones similares se regi traron en 2011 y en 2012, y el 27 de noviembre de 2020, cuando el físico nuclear Mohsen Fakhrizadeh fue abatido cerca de Teherán en un ataque contra su convoy, que tam-bién fue imputado a los israelíes, con la ayuda de cómplices.



unión. El líder de Hamas asesinado durante un encuentro con Ali Jamenei, jefe supremo de Irán, RTR

pressreader Prossador com 41 664 278 4604



posición de la dirigencia palesti-na para u<mark>n</mark>a negoclación. El grupo fue repudiado en su

momento por el mayor dirigente palestino, Yasser Arafat, que ordenó el arresto de decenas de sus militantes y los acusó pública mente de "terroristas" por los ataque de suicidas en autobuse

yeh por su participación en la pri-mera intifada. Eso ocurrió durante las décadas que aquel país ocupó Gaza. Haniyeh cumpiló varias condenas en cárceles israelíes en los años 1980 y 1990.■

Israel, a su vez, arrestó a Hani-

## **Opinión**

### Entre los gritos de la revolución libertaria y la prosa de gobernar

DEBATE

Loris Zanatta

Historiador. Profesor de la Universidad de Bolonia, Italia

l Estado, con mayúsculas, Papá para unos, Moloch para otros, gendarme que nos protege, Drácula que nos desangra. Los grandes filósofos lo han adora do o denostado, los grandes estadistas lo

han domesticado o exprimido. Nosotros, los ciudadanos, también: **aho** ra lo invocamos ahora lo maldecimos, aver era entrometido hoy está ausente. Los que lo quieren grande y poderoso piensan que sirve para el «bien» pero corren el riesgo de quedarse mal, los que lo quieren pequeño y débil piensan evitar el «mal» pero corren el riesgo de renunciar a lo que puede hacer bien. Y así ad infinitum, así durante siglos, Tirios y Troianos, Montescos y Capuletos, Guelfi y Ghibellini.

Sin embargo, cuando se desciende del empíreo de las ideas a las cocinas de la historia, lo que parecía igual adquiere formas heterogéneas, **instituciones idénticas fun** cionan de maneras diferentes según el contexto. Hay estados robustos que coexisten con democracias sanas y estados gigantes que intoxican la democracia. Estados eficientes que auxilian la eficiencia social y estados ineficientes que la aplastan.

Nada raro. Los estados funcionan según los hacen funcionar las personas y las per sonas que hacen funcionar a los estados son condicionados por su historia y cultura. No existe un estado ideal típico

Me explico. Del mismo modo que los es tudios sobre la secularización enseñan que un católico del norte de Europa tiene una cultura más parecida a la de un protestante del norte de Europa que a la de un católi co latino, no debería sorprendernos que más que a la cultura de un liberal escocés, la cultura de un liberal latino se parezca más a la de un antiliberal latino. **De un peronis**ta, pongamos. Ya conociamos la idea peronista de esta

do. Veinte años de kirchnerismo nos han refrescado la memoria. El estado del pero nismo es botín e iglesia. Es botín porque lo considera propio. Se lo dio el pueblo, su pueblo. Y si es suyo, hace con él lo que quie

re. Premia a los amigos y castiga a los enemigos, contrata a los fieles y purga a los infieles. El estado del pueblo no es el estado de los ciudadanos: no reconoce derechos, los otorga, no ofrece eficiencia, exige obedien-cia. Pero también es iglesia, propaga su fe y combate los infieles. Padece el síndrome del 100%, extraña la «limpieza di sangre», sueña con el pueblo uno, el pueblo que al unisono piensa como él. Pluralismo, disenso, autonomía de las instituciones: ¡cuántas trabas El peronismo, al menos, nunca ha pretendi do ser liberal.

Ante un estado tan enorme y corrupto, tan ineficaz y clientelista, tan poco fiable y tan autoritario, era lógico que tarde o temprano estallara la revuelta: ¡basta ya! Como todas las revueltas, iconoclasta: destruyamos el Estado. El triunfo de Milei estaba en el aire. Pe ro al final se asentó el polvo de la batalla y hubo que retirar los escombros, los gritos de re-volución dieron paso a la prosa de gobernar.

Es en ese momento en que se miden la ruptura y la continuidad. ¿En qué punto nos contramos? Hasta la fecha, hemos aprendido que el mundo de Milei empieza y ter mina con la macroeconomía, es una envoltura de números agregados que hay que poner en equilibrio. Bien. Lo que hay en esa envoltura y cómo funciona no le importa. Se le nota a la legua que no le interesa gobernar, no le gusta y ni tiene actitud. A la grisu-

El Estado en manos de Milei es una playstation: se la regalaron, juega como quiere. Lo usa, como lo usaron otros. ra de los escritorios prefiere el show: ¿có-mo culparle? Habéis elegido a un genio, chicos, no ponéis a Maradona de lateral.

Milei es hombre de motosierra, no de bisturi. Despide donde otros contratan, recorta donde otros gastan. El resto son detalles. Detalles de los que, sin embargo, depende el éxito de sus reformas, que caminan si alguien las hace caminar: gesto-res competentes, funcionarios diligentes, administración eficiente, burocracia mo tivada. Si el estado funciona, en definitiva. Pero como el estado debe desaparecer. ¿por qué reformarlo, innovarlo, racionalizarlo, motivarlo? ¿Por qué insistir en un moribundo?

A la espera de que el estado destruya el estado, Milei lo usa como lo usaron otros. Como cultura institucional. Escocia está lejos, Avellaneda tan cerca. Pone amigos y saca enemigos, la plata está para los su-yos no está para "ellos", tanta para la SIDE tan poca para la universidad. Sobre quién, cómo y dónde decide, misterio. Hermanas, cuñados, nueras, tías, el habitual tráfico de colados y de influencias.

El estado en manos de Milei es una plays tation: se la regalaron, juega como quiere ¿Le dan el premio al Presidente más peludo? Coge el avión y va. **Hoy se gobierna «a** distancia», nos explican los genios. Lo pú-blico y lo privado, lo institucional y lo personal, todo mezclado, todo chismorreo. Lo único que está destruyendo del estado es el poco respeto que le quedaba. Juró cerrar el Banco Central, hoy es el Banco Central menos independiente del mundo libre ¿La Corte? La quiere a su antojo, llena de amigos de los amigos.

El estado botín, en fin. Pero también el estado iglesia. Nadie sufre más que Milei el síndrome de unanimidad. Como es el Je fe del Estado, deduce que el Estado es del Jefe y que puede utilizarlo para catequizar a los devotos y agredir a los hereies. También sueña con el pueblo uno, un pueblo tan libertario que termine con la libertad de no ser libertario. A diferencia del peronismo, pretende ser liberal.

EL NIÑO RODRÍGUEZ







#### **MIRADAS**

Luis Vinker

lvinker@clarin.com

#### Los Juegos de Céline Dion

El viernes pasado no fue la primera vez que Céline Dion apareció en las ceremonias olímpicas ya que en Atlanta 96 cantó "The power of dream". Pero todo lo que la rodeaba en París, fundamentalmente su reaparición, provocó un sentimiento especial. Causó conmoción después de varias horas de fiesta olímpica ba-jo el diluvio. Dion se había presentado por última vez en marzo del 2020 en Newark, durante su gira "Courage World Tour" y desde entonces su vi-da quedó condicionada por el Síndrome de la Persona Rígida, un tras-torno neurológico que le causa espasmos musculares, alteró su voz y sobre el cual detalló en su documental "Soy Celine Dion", filmado por Ire-ne Taylor. Allí Dion relató cómo lidia a diario con la e<mark>n</mark>fermedad, la que le impide desarrollar su vocación y lle

var una vida normal. "Quería documentar esta parte de mi vida, intentar despertar concien-cia acerca de esta poco conocida condición y así poder ayudar a otros que comparten mi diagnóstico", habló sobre esa filmación. Sus formidables dotes de artista convirtieron a Céline Dion en una superestrella del espec-táculo. Dion se convirtió en empresaria con inversiones en clubes nocturnos, cadenas de restaurantes y perfumes, además de la industria musical y propietaria de una colec

ción de ropa infantil, Celinunu. Al cantar el tema de Edith Piaf iunto a la Torre Eiffel. Céline Dion produjo lo que se recordará, sin du das, como uno de los momentos icónicos del retorno de los Juegos Olímpicos a la Ciudad Luz después de un siglo. Luego de que Dion cantara el Himno al Amor, llegó el desenlace de la ceremonia. La cantante envió su mensaje a toda la comunidad olímpica: "Mi corazón está con ustedes. Me siento honrada de haber actuado esta noche para la cere monia de apertura y llena de alegría de estar de vuelta en una de mis ciu-dades favoritas". Escribió en su cuenta de IG: "Sobre todo, estoy muy feliz de celebrar a estos increíbles atletas, con todas sus historias de sacrificio y determinación, dolor y perseverancia! Todos ustedes han estado tan enfocados en su sueño, v ya sea que se lleven o no una meda lla a casa, espero que estar aquí signifique que se ha hecho realidad pa-ra ustedes". Y cerró con un mensaje que vale tanto para cada atleta como para ella misma: "Todos deben estar muy orguliosos, sabemos lo duro que han trabajado para ser los mejores de los mejores. Manténganse en-focados, sigan adelante, imi corazón está con ustedes!".

pressreader Pressreader 278 4604 278 4604

CLARIN-JUEVES 1 DE AGOSTO DE 2024 Opinión 27

## Las urnas golpean al régimen de Maduro

DEBATE

Norma Morandini

Periodista y ex senadora nacional. Vicepresidente de CADAL

n dia después del innegable fraude electoral, nada pudo expresarlo mejor. El joven repartidor montado en su bicicleta con la inmensa bandera de Venezuela flameando sobre la caja roja en la que trasportan nuestras necesidades. La frustración y el dolor de tantos venezolanos expulsados de su país por el hambre y el miedo que conviven con nosotros y están incorporados al paísaje urbano con esas cajas de "deliveris" con las que se buscan ganar la vida. La prueba irretutable de la relación entre los colapsos económicos y los gobiernos totalitarios.

económicos y los gobiernos totalitarios. Nicolás Maduro cumplió con lo que prometió: ganar "por las buenas o por las malas". Las malas prácticas del fraude electoral para perpetuarse en el poder, reprimir la protesta social y victmizarse poniendo las culpas afuera. Nunca la responsabilidad propia por los muertos, los presos políticos y los millones de venezolanos exiliados fuera de su país.

Un fraude grotesco para consolidar una dictadura que, a diferencia de las que padecimos y conocimos en América Latina, mantuvo una ficción de elecciones libres. Manipuladas y alteradas desde el gobierno con las nuevas tecnologías de la electrónica, y las mentiras oficiales. Un régimen autoritario iniciado, paradójicamente, con las elecciones libres de 1999 que llevaron a Hugo Chávez a la presidencia de Venezuela.

go Chávez a la presidencia de Venezuela. El fraude de Maduro no debiera sorprendernos. Prohibió a Corina Machado, la candidata más popular de la oposición, dificultó las elecciones de los venezolanos que viven fuera deportó a los observadores extranjeros y utilizó todos los recursos del Estado para mentir y robar las elecciones.

Sin embargo, el hartazgo de la población y una oposición política que peleó con las mismas armas con las que el régimen se legitimó, las elecciones desnudaron como nunca antes la verdadera naturaleza represiva y fraudulenta de un régimen totalitario.

Un poder personalista autocrático que asesinó la democracia bajo la guía del manual

de las dictaduras: persecución a la prensa, la disidencia y millones de venezolanos expulsados por el terror, el hambre y la corrupción.

A la vista de todos y la omplicidad de los que también reducen la democracia a las eleccione Sin denunciar las pérdidas de las libertades, los presos políticos, los asesinatos y cierran os ojos ante lo que no se puede negar, la pobreza, hija dilec-ta de la dictadura como prueban los millones de venezolanos, diseminados por el mundo del que Argentina no es ajena, incorporados ya a nuestra vida cotidiana, y a nues

tras emociones como la imagen del humilde repartidor con una bandera más grande que su carga y su bicicleta.

Desde la época de Hugo Chávez, Venezuela fue hábil en conseguir la adhesión y complicidad de estados igualmente autoritarios que intercambiaron favores económicos y demostraron ser buenos alumnos de los cubanos que entrenaron a los espías del estado para vigilar a las personas, especialmente a los opositores.

Venezuela ha sido el mejor alumno de Cuba, donde desde hace 65 años se perpetúa el mismo régimen de partido único que institucionalizó el fraude, la criminalización del pluralismo político, destierra a los disidentes de gobierno de Maduro serán una tragedia no solo para los millones de venezolanos que condenaron al régimen en las urnas, sino que con el apoyo de Rusia y China es una peligrosa amenaza en la región. Si Maduro se perpetúa en el poder envalentona a los autoritarios y pone a prueba la capacidad de solidaridad con todas las migraciones expulsadas por el hambre y el miedo. De modo que es hora de demandar de

manera enérgica como urgente la defensa de la democracia, fuera y dentro de nuestros paises. Los gobiernos que garantizan las libertades y respetan los derechos humanos son los que tienen autoridad moral para intervenir y denunciar a los regimenes dictatoriales con políticas exteriores activas y solidarias.

Sin que las razones comerciales ni ideológicas impidan la denuncia de todas las violaciones a la libertad del decir, sin persecusión a la opinión. Sin que ese privilegio de la libertad incite al odio y a la violencia, tan contagiosas co-

cia, tan contagiosas como peligrosas. Las democracias no se definen sólo por el acto de votar. Sin la igualdan tel aley y la garantía y respeto de los derechos humanos no hay democracia que se precie. ■



y ya siquiera admite la protesta musical de los jóvenes que claman por libertad.

La comunidad internacional no siempre ha sido enfatica en condenar las violaciones a los derechos humanos. Seis años más

#### TRIBUNA

### Del Veni, vidi, vinci a la guerra nuclear

ine, vi y venci". Con esta expresión sintética e immodesta, Julio César describió su victoria sobre Farnaces II del Ponto en la Batalla de Zela, librada el 2 de agosto del año 47 a.c. En apenas cinco días y habiendo comenzado la campaña con solo mil hombres de la célebre VI Legión, aniquio a 20.000 soldados del monarca oriental, una contienda que apenas duró cuatro horas.

Con esta victoria, Julio César consolidó su poder político. Volvió a Roma, fue nombrado cónsul y posteriormente proclamado dictador. Este abrupto final de la República creó malestar entre los optimates (la aristocracia tradicional romana) quienes conspiraron contra el César, asesinándolo durante los idus de marzo del año 44 a. C.

Después de la muerte del César, Roma no volvería a ser la misma, al igual que el mundo, cuando el 2 de agosto de 1939 (casi 2000 años después de la Célebre frase del Cesar), Albert Einstein y Leó Szilárd le escribieron una carta al entonces presidente de Estados Unidos, Franklin D. Roosevelt, instándolo a Invertir en el desarrollo de una bomba atómica, ya que sabian fehacientemente que Alemania estaba estudiando el tema con cientificos de la talla de Otto Hahn, Carl Frie-

drich von Weizsäcker y Werner Heisenberg reunidos en el Proyecto Uranio.

En realidad, la idea de desarrollar un arma nuclear por reacción en cadena pertenecia a Szllárd, un fisico húngaro, alumno de Einstein y Max Planck que trabajaba en Alemania. Después de la llegada de Hitler al poder, Szilárd decidió instalarse en Inglaterra, donde asistió a refugiados europeos víctimas de las persecuciones del nazismo.

Según contaba el mismo Zsilárd, la idea de una reacción en cadena le vino al cruzar la avenida Southampton en Bloomsbury, en 1933. Este era el principio físico detrás de la "bomba atómica" (término que habia sacado de la novela de H.G. Wells "The World Set Free").

Para entonces, Szilárd, junto a Enrico Fermi, habían patentado un reactor nuclear y más tarde hizo lo mismo con su idea de una bomba atómica. En 1936, cedió esta patente al

almirantazgo británico.
Dos años más tarde aceptó la invitación para desempeñarse como investigador de la Universidad de Columbia. Fue entonces cuando después de probar con otros elementos, descubrió que el uranio era capaz de producir ese tipo de reacción. Al enterarse de que el gobierno alemán se había adueñado de todo el uranio que producía Checoslovaquia, sospechó que

ya estaban trabajando en el tema y se reunió con su antiguo profesor, Albert Einstein, para explicar sus ideas y temores.

Poco tardó en convencerlo del peligro que entrañaba la posesión de un arma como esta en manos de Hitler. Szilárd se valió del prestigio de su maestro para escribir una carta al presidente Roosevelt a fin de persuadirlo de desarrollar una bomba antes que los alemanes para usarla como elemento disuasorio.

Nada salió como habían planeado. Después de Hiroshima y Nagasaki, ambos fisicos se deicaron el resto de sus vidas a evitar el usode armas nucleares, sin éxito, ya que el arsenal nuclearacumulado en el mundo a la fecha suma más de 12.000 o jivas nucleares, suficientes para borrar todo vestigio de vida en el planeta.

Rusia es la nación que más ojivas nucleares posee (5.500 frente a 5000 de Estados Unidos). Todos los días escuchamos amenazas de utilizar armas atómicas en varios puntos del planeta, de Ucrania a Corea del Norte pasando por Medio Oriente y Polonia. En caso de una conflagración nuclear, nadie podrá exclamar que "vino, vio y venció" porque es dificil que alguien pueda ufanarse, como lo hizo en su momento el César, de silri victorioso de una guerra que tiene altas posibilidades de resultar apocalíptica.

Omar López Mato

pressreader Prausikader.com 41 664 278 4604

28 Sociedad

#### Clima





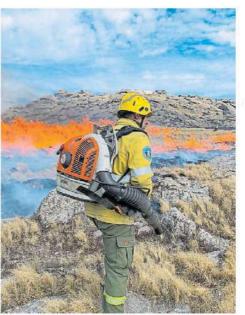

Peligro. Los incendios se pueden repetir, como los de Córdoba.

# "Efecto verano" en agosto: hoy la temperatura empieza a subir y mañana llegaría a 27°

El ingreso de una masa de aire tropical más el accionar del Zonda elevarán el calor y humedad pese a la época. El sábado volvería a bajar y podría llover.

#### Pablo Sigal

psigal@clarin.com

La naturaleza y los astros suelen deslumbrar cada tanto con algún eclipse de sol o de luna. Menos habitual es que una estación del año quede por unas horas completamente eclipsada. Eso es lo que se espera que ocurra cuando mañana la temperatura mínima en la Ciudad no baje de un extraño valor para la época: casi 20 grados, con una máxima también elevada.

Clarín consultó a Marcelo Madelón, meteorólogo y licenciado en Medio Ambiente, para buscar una explicación de este fenómeno que empezará a sentirse esta noche y por unas horas provocará un "efecto verano" en pleno invierno. El "eclipse de invierno" se sentirá aún más por contraste, dadas las bajas temperaturas que hubo en el inicio de esta semana y por lo cruda que viene siendo la estación.

"La clave de lo que va a pasar este viernes está vinculada con el ingreso de aire tropical con mucha humedad, lo que impedirá que baje la temperatura mínima. A eso se sumará en el norte y centro del país el 'efecto Zonda', que a su vez contribuirá a que las temperaturas se an más elevadas", explicó Madelón.

El experto agregó que "también va a influir en la mínima el hecho que el viento del norte tenga veloci-

LA CIFRA

#### 50 km/h

es la velocidad máxima que podría alcanzar el viento del norte que traerá calor al país. dades que van a superar en algún momento los 50 km/h. Por consiguiente, si a la hora de la mínima tenemos un viento considerable eso tampoco permite que baje la temperatura.

Sobre el descenso de la temperatura a la hora en que suelen producirse las mínimas, Madelón añadió que "siempre a la hora de la mínima la temperatura baja en condiciones de calma ambiental, pero cuando hay viento la mínima se eleva porque mezcla el aire".

"Este jueves (por hoy) vamos a tener una noche de primavera/verano", confirmó Cindy Fernández, vocera del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), en lo que será la previa de un viernes atípico. Si bien aclaró que para esta época del año suele haber algunos días más cálidos, evaluó como "llamativo" el hecho de que la minima pronosticada para este viernes se ubique en un valor tan elevado".

Este aumento generalizado y repentino de las temperaturas en el país no es inocuo, al punto que el SMN informó que "más de la mitad del país está en peligro muy al-

#### Este inusual fenómeno climático preocupa por el riesgo de incendios forestales.

to a extremo de incendio para los próximos dias". Fernández explicó que ese indice, que lo elabora el Servicio Nacional del Manejo del Fuego, "se debe a que a que las condiciones están muy secas, hace tiempo que no llueve. También, a que hay condiciones ventosas y temperaturas en ascenso. Todo esto crea una situación muy favorable para el fuego".

CLARIN - JUEVES 1 DE AGOSTO DE 2024

ble para el fuego".
Pero el "eclipse de invierno", con una temperatura máxima para el viernes que se anticipa entre 26 y 27 grados, durará pocas horas. "Luego de este calor inusual llegará un frente frio al finalizar el viernes y durante la madrugada del sábado se van a producir tormentas y chaparrones en Capital Federal", advirtió Madelón.

¿Dónde afectarán las tormentas y lluvias? "El centro y noreste de la provincia de Buenos Aires, sur de Entre Ríos, sur de Santa Fey sudeste de +Córdoba, mientras que en la parte media y alta de la Cordillera se van a registrar nevadas, a la altura de Mendoza y San Juan", describió el meteorólogo.

Finalmente, Madelón agregó que "también habrá nevadas en la cordillera patagónica, mientras que las tormentas del sábado van a seguir su curso hacia el noreste y van a afectar el domingo las provincias de Corrientes y Misiones. De manera que el frente frío va a barrer con todo el calor y la próxima semana se volverá a caracterizar por las baias temperaturas".

En resumen, todo apunta a que en los próximos viajes en ascensor, en la víspera del fin de semana, cualquier hijo de vecino que quiera sacar conversación se sienta empoderado para destacar por enésima vez la ciclotimia que viene caracterizando últimamente la temperatura ambiente, o aquello que simple y coloquialmente suele atribuirse al "tiempo loco".

pressreader Pressreader 278 4604 278 4604



### Por estudiar el clima y el mar, premian a dos científicos argentinos

Son Alberto Piola y Juan Rivera. Recibieron el premio Bunge y Born.

La Fundación Bunge y Born anun-ció los nombres de los dos ganadores de su tradicional premio dedicado a estimular la investigación científica, este año centrado en dos "patas" de la naturaleza: **el mary la** atmósfera.

El ganador del Premio 2024 fue Alberto Piola, investigador princi-pal del Conicet abocado a la oceanografía física, profesor titular de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA y entre otros ex miembro del Servicio de Hidrografia Naval.

Por sus estudios sobre las corrientes oceánicas y las masas de agua a nivel local y mundial, el jurado consideró no solo que se trata "del oceanógrafo físico más reconocido en Argentina" y que es "ampliamente reconocido en el mundo", sino que valoró "su liderazgo y compromiso con el fortalecimiento de las ciencias del mar en la Argentina, la red de colaboradores de la región que supo crear y hacer crecer, el reconocimiento de la comunidad científica internacional el haber forma<mark>d</mark>o y continuar con la formación de discípulos en oceanografía en Argentina".

El Premio Estímulo 2024, por su parte, fue para el doctor en Ciencias de la Atmósfera y los Océanos Juan Rivera, referente en el estudio de la variabilidad climática y el cambio climático, particularmente en los Andes centrales

De sus múltiples trabajos se destaca uno que podría despertar particular interés o curiosidad: un análisis en relación a la factibilidad de "sembrar nubes", un sistema que básicamente induciría lluvias a través de sustancias químicas y que se venía utilizando para mitigar el daño del granizo a la actividad vitivinícola

Doctor Honoris Causa de la Universidad Nacional de Mar del Pla-ta (2022) y miembro de las academias del Mar (2021) y Nacional de Ciencias Exactas y Naturales (2024), Alberto Piola es reconocido mundialmente por la descripción que hizo del que es considerado uno de los frentes más importantes de la plataforma del Océano Atlántico Sudoccidental.

Esto, que podría parecer bastan-te críptico, le permitió aportar a la literatura científica un análisis de-tallado en materia de información hidrográfica histórica, va que logró establecer la conexión entre la circulación de la región costera de Sudamérica y el océano profundo.

A través de sea relación. Piola pudo explicar, entre otros aspectos, la variabilidad en la distribución de distintas especies marinas, des microorganismos hasta el tope de la trama trófica marina.

En cuanto a Juan Rivera, uno de sus últimos artículos permitió sa ber que las olas de calor extremas del verano 2022-2023 en el centro de Argentina podrían haberse debido al cambio climático antropogénico (actividades producidas por el ser humano).

Por obvia o evidente que pueda parecer esa relación, la prueba científica de que realmente existe una correlación así entre estas variables tiene peso específico en es-te tipo de investigaciones.

Otros de sus trabajos relevantes se enfocaron en las sequías y en su impacto en la disponibilidad de Higiene urbana

## La Ciudad controlará más el servicio de las empresas de residuos y barrido

Ocurre a 10 días del apriete del gremio de Camioneros, que dejó las calles porteñas repletas de basura.

Hace diez días, las calles de la Ciudad amanecieron con basura por un apriete del gremio de Camio neros, que apuntaba a la licitación de las grúas de acarreo. Ayer, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Ma-cri, anunció más controles y sanciones a las empresas de recolec-ción, barrido y limpieza. "La Ciudad no es un gremio", dijo en re-ferencia al sindicato que manejan Hugo y Pablo Moyano

"No vamos a permitir que la limpieza esté en juego por actitu-des que no corresponden", desafió el alcalde porteño en una con-ferencia de prensa, en la que anunció medidas vinculadas al plan integral de limpieza e higiene para toda la Ciudad y más controles a la tarea de las empresas.

La medida de trabajo a reglamento que llenó de basura a la Ciudad apuntó a las demoras en la definición de la licitación del sistema de grúas de acarreo, en la que dos de las tres empresas que habían logrado la preadjudicación estaban vinculadas con la recolección de basura y por lo tanto al sindicato de los Moyano. El lunes, cuando la Ciudad ama-

neció llena de basura, se habló de un **'apriete' de Camioneros** y se especuló con la vinculación del gremio de los Movano con dos de las tres empresas elegidas para hacerse cargo de las grúas. Una de ellas, **Ashira**, la que estaría más ligada a los Moyano, opera en la recolección de basura en Caballito,

Parque Chacabuco y Boedo. Desde Camioneros dijeron que la medida de trabajo a reglamento tenía que ver con "defender las fuentes de trabajo de los 350 empleados de las grúas, que en 2022 pasaron a ser operadas por el Go-bierno de la Ciudad, tras <mark>m</mark>ás de 30 años bajo la órbita de dos empresas que operaban con contra tos vencidos y prórrogas

Cuando la gestión de Horacio Rodríguez Larreta interrumpió se vínculo, cuestionado porque las grúas iban a toda velocidad y acarreaban autos bien estaciona dos, entre otras irregularidades, la operación pasó a manos de AU-SA, la empresa estatal porteña que gestiona las autopistas. Y tras un protesta de Camioneros se acordó que a los empleados los tomara



Mugre. Así estuvieron las calles por la medida de fuerza. La

SBASE, que se ocupa de los subtes, para que no perdieran el con-venio con Camioneros.

La semana pasada, cuando era un hecho que Macri iba a dar de baja la preadjudicación firmada en los últimos días de la gestión de Larreta, Camioneros ejerció presión con la basura. El contrato que suspendió Jorge Macri reprentaba un acuerdo por 10 años y \$57,000 millones.

Con más controles y sanciones también se advierte al gremio de Camioneros sobre posibles medidas de fuerza en los próximos me-ses. Pablo Moyano viene advirtiendo que los contratos con las empresas de recolección se vencen v cumplen diez años en octubre, y que por eso reclamará una indemnización para cerca de 10.000 trabajadores.

Pero la Ciudad no está dispuesta a pagarla, ya que la prórroga está fir-mada y extiende los vínculos hasta 2028, con lo cual no cambian las condiciones para los trabajadores.

Ayer, junto al ministro de Espacio Público, Ignacio Baistrocchi, y la vicejefa de Gobierno Clara Muzzio, Jorge Macri lanzó anunció que se reforzarán las medidas de control.

El control de la recolección es-

tá a cargo de más de 150 inspecto res que recorren 15.000 cuadras diarias detrás <mark>d</mark>el servicio de hi giene. Según informaron desde la Ciudad, se reciben 300.000 denuncias al mes. Además, agrega-ron que las multas emitidas en 2024 representan el 75% del total acumulado de 2023.

Por otro lado, el jefe de Gobierno aseguró que se sumó tecnología, como sistemas de telemetría v lectura de tags (chips) en los contenedores, y más de 100 cámaras con inteligencia artificial en los camiones de residuos para detectar si quedan diseminados luego de ser vaciados.

Por otro lado, en zonas de alto tránsito "se hicieron más de 1.165 operativos de limpieza. Estos tra-bajos incluyen lavado intensivo, reparación de mobiliario y concientización de vecinos". Y está previsto cambiar el 100% de los contenedores de carga lateral (negros). La Ciudad tiene 28.456 contenedores negros y grises para residuos húmedos y 4.589 verdes para depositar los reciclables.

Desde el Ejecutivo recordaron que los vecinos tienen la posibilidad de hacer denuncias través de la línea 147, el BOTI y la web de gestión colaborativa.

pressreader PressReader.com +1 604 278 4604

CLARIN - JUEVES 1 DE AGOSTO DE 2024 30 Sociedad

Unas cinco universidades ampliarán en 2025 su oferta académica con licenciaturas, tecnicaturas y maestrías.

# Nuevas carreras terciarias que disparó el boom de la inteligencia artificial



Precursora, La Universidad Tecnológica Nacional ofrecerá una Tecnicatura en IA de dos años, JUANO TESONS

#### Gonzalo Herman

La inteligencia artificial está modificando la vida cotidiana. La aparición del ChatGPT aceleró expo nencialmente un proceso que tiene décadas de desarrollo. Su irrup-ción en el mercado cambia paradigmas establecidos y propone desafíos nuevos. Más allá de los pronósticos, la IA es una realidad y parece que no hay otro camino

que adaptarse, entender cómo funciona para no quedar afuera del mercado laboral del futuro. Por eso, muchas universidades estrenarán en 2025 carreras y cursos vincula-dos con la inteligencia artificial, para preparar estudiantes capaces de creary desarrollar sus propias re-

des neuronales informáticas. Las universidades Tecnológica Nacional (UTN), Argentina de la Empresa (UADE), Católica Argentina (UCA), de San Andrés (UDESA) y Austral son algunas casas de

tudio que proponen licenciaturas masters y orientaciones vincula das a la inteligencia artificial. Cada una tiene un formato de plan de estudio distinto. Son carreras cortas pensadas para gente ya formada o para novatos, cuya matrícula ronda entre 500 mil y 800 mil pe-

sos en las universidades privadas. La incorporación de estas especialidades plantea desafios educativos, ya que rompen con el molde de la enseñanza tradicional. La UADE estrena Licenciatura en Inte

ligencia Artificial y Ciencia de Datos, y Licenciatura en Diseño Estratégico (Global Design). Duran cuatro años y pueden cursarse de forma presencial o remota, con veinte horas semanales de estudio.

Daniel Feijo, director de la carrera de Ingeniería en Informática, ex-plica que "después de 2023 quedó clara la necesidad de jóvenes formados en inteligencia artificial". Aclara que no proponen una evolución de una carrera va existente sino "un modelo nuevo de carrera", con tecnicaturas cortas especializadas que apuntan a la inserción laboral. Para cursar estas carreras no es necesario tener un conocimiento previo sobre IA. "Se puede arrancar desde cero" afirma

Feijo estima que una de las carreras más atractivas es la aplica ción de la IA en la generación y análisis de imágenes, que puede utilizarse tanto en la creación de contenido como en la salud. "Los gra duados podrán desarrollar softwares que detecten cáncer en tomografias", ejemplifica, La IA genera puestos de trabajo que hasta ahora no existían. Uno de ellos es el de auditor de veracidad, "un curador de inteligencia artificial, una persona que detecta que lo que se ve en una imagen es real o no".

Emilio López Gabeiras, decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Austral, explica que se necesitan nuevas especializaciones: "la inteligencia artificial está cambiando la educación, la salud y el *management* de las empresas Allí abrieron cuatro nuevas orienes en aprendizaje de máquinas, robótica, comprensión del lenguaje natural y análisis de datos

"Sabemos que va pegar fuerte en la sociedad y es importante educar sobre el **uso ético** de esta herramienta" señala López Gabeiras y r marca que es importante que la IA no sea un "simple reemplazo" del trabajador" sino "una ayuda".

Estima que muchos estudiantes que cursan ahora otras carreras se van a volcar a estas nuevas orien-taciones. "Si estás en la mitad de carrera de Ingeniería, también pueden hacer estas orientaciones", que también puede cursar alguien que ya egresó. "Todo el mundo se tiene que meter en la orientación de inteligencia artificial, incluso los profesionales con una carrera avanza-da. Si no tenés una idea de formarte constantemente quedás obsoleto", advierte López Gabeiras.

César López Matienzo, director de Ingeniería Informática en la UCA, asegura que la inteligencia ar-tificial ya tiene demanda del mercado. En esta universidad fue crea da una carrera de Datos vinculada a la Inteligencia Artificial: "unimos tres mundos: informática clásica, la ciencia de datos y la robótica". La carrera de Ingeniería en Inteligencia Artificial apunta a diseñar softvares que ayuden a solucionar problemas sociales.

#### Análisis de Imágenes, Datos y Robótica son algunas propuestas.

"Como crear una aplicación para solucionar el problema de la independencia de los chicos con discapacidad es un programa que sirva de asistente, que les diga cómo vestirse, desayunar y adónde ir. Un software con sensores que controlen los signos vitales (ahí entra la robótica) y después un modelo de datos que resuelva temas como qué dieta debería seguir para maner una buena salud", describe

También abrirán escuelas de Invación, donde habrá **cursos co** tos de inteligencia artificial para todos: "esperamos que la participaron de muchas personas graduadas de cuarenta o cincuenta años".

Por otro lado, Alexander López, ubsecretario de Cultura y Extensión Universitaria de la UTN, dice que lo que fue pasando es que s amplió el alcance de la inteligencia artificial. "La apuesta es ser funcionales a este momento de la sociedad con usuarios que puedan crear esta tecnología, sin que todos tengan que pasar por una carrera de Electrónica. La idea es tratar de llegar a una masa crítica en carreras cortas de dos años".

### Cruce entre diputadas por los casos de acoso de Pedro Brieger

Alejandro Alfie

aalfie@clarin.com

La presentación de las mujeres afectadas por el acoso sexual de Pe dro Brieger, nucleadas en Periodis-tas Argentinas se convirtió en un fuerte debate con acusaciones cruzadas entre diputadas de diferentes bancadas, en la reunión de la Comisión de Mujeres y Diversidad de la Cámara de Diputados.

Hubo **durísimas críticas**, cuya declaración más áspera fue de la diputada kirchnerista Mónica Macha, presidenta de la Comisión, que acusó al presidente Javier Milei de hacer "de toda la **apología de la vio**lencia sexual y las violaciones, una forma de expresión, por una parte. Y. por otro lado, el desguace de todas las políticas de género".

Esas expresiones contra Milei se dieron en el marco de una discusión con la diputada libertaria Lorena Villaverde, quien se solidarizó con las mujeres acosadas por Brieer, pero cuestionó a las diputadas kirchneristas que "hoy levantan una justa causa que nos compete a todas", pero "cuando descuartizaron a Cecilia (Strzyzowski, en Chaco) no hubo ninguna voz que se le vantó. Por el contrario hubo un silencio que aturdió a muchos".

Desde el bloque del Frente de Iz-quierda, la diputada Vanina Biasi sostuvo que "una Argentina absolutamente atravesada por la precariedad laboral es un país donde se van a producir más acosos como los que cuentan las compañeras' de Periodistas Argentinas.

Sin embargo, la diputada radical Roxana Reves acusó a la exgobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner, de tener "un lamentable silencio ante un caso de extrema gravedad" como fue el abuso sexual de Macarena Barrionuevo. La diputada radical Karina Banfi

acusó a la expresidenta de Radio y Televisión Argentina (RTA), Rosario Lufrano, de **encubrir** durante su gestión "dos casos de acoso sexual en la TV Pública", donde la oficina de Violencia contra las Muj res estaba a cargo de la madre de Bernarda Llorente, presidenta de Télam. "La oficina desalentó esas denuncias ante la Justicia" y "se

ocultaron ambos casos", planteó. La diputada Silvana Giudici (PRO) cuestionó a Lufrano "que no pudo hacer nada para prevenir esa conducta" de Brieger, aunque des-tacó que los abogados de los medios públicos, en su gestión, apela-ron ante la Corte Suprema el fallo de la Cámara del Trabajo que obli-gaba a RTA a pagar 224 millones de pesos por un juicio laboral. "Brieger fue periodista de los medios públicos durante el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, pero, cuando llegó el Gobierno de Juntos por el Cambio, él se fue y exigió una indemnización", dijo Giudici.

pressreader Prossador com 41 664 278 4604

# Rige desde hoy un aumento del 50% en los taxis de la Ciudad

Por la ficha de la tarifa diurna se paga ahora \$ 128 y la bajada de bandera cuesta \$1.280. En unos días subirá el precio del estacionamiento medido.

Aunque no se concretará el aumento del boleto de subte, que se pospuso para octubre, hoy se apli-có el primero de los dos tramos del aumento previsto para los taxis porteños. El decreto se publicó ayer en el Boletín Oficial, Queda pendiente el incremento del estacionamiento medido, que ya pasó por una audiencia pública y se aplicaría en los próximos días

Hoy se agregó un 50 por ciento al valor que regía hasta ayer, por lo que la ficha de la tarifa diurna llegó a 128 pesos. La bajada de bandera cuesta ahora 1.280 pesos. El segundo tramo sumará otro 50 por acumulativo y llevará, a partir del 1 de noviembre, a 192 pesos la ficha y 1.290 pesos la bajada de bandera. La tarifa nocturna, después de las 22, suma un 20 por ciento.

El incremento, de un 124,8 por ciento, está argumentado en el impacto que, por la inflación, sufren los taxistas por los costos de mantenimiento e insumos y las subas en los combustibles

El fuerte aumento de las tarifas oncreta cuan<mark>do **también debía**</mark> aplicarse el aumento del subte, que llevaba el viaje de 650 a 757 pe

sos, pero se postergó para octubre La dilación, según se explica en el Boletín Oficial y publicó Clarín el viernes, tiene que ver con que



Gastos varios. La suba se debe al alto costo de mantenimiento causado por la inflación. LUCIANO

"se decidió posponer el último tramo de la actualización tarifaria, hasta tanto esté finalizado el recambio de validadores y molinetes que lleva adelante el operador Emova, ya que resulta más eficiente para la implementación".

El aumento en las tarifas noctur-

nas del 20 por ciento llevó el valor de la ficha de los taxis a 154 pesos, mientras que la bajada de bandera cuesta 1.540 pesos. En noviembre, el valor de ficha nocturna será de 230 pesos y la bajada de bandera ascenderá a 2.300 pesos

El 15 de julio se hizo la audiencia

pública correspondiente al aumento del estacionamiento medido, aún sin fecha confirmada de aplicación. La Ciudad acaba de sumar 3.695 nuevos espacios tarifados en Puerto Madero, un barrio en el que hasta ahora no se pagaba para estacionar. Se agregaron a los 4.457 lugares que ya hay en el área cen-tral, en barrios como como San Telmo, Monserrat, Balvanera, San Nicolás, Retiro y Recoleta.

La tarifa actual es de 176 pesos y el aumento previsto se dará en dos tramos. Primero, este mes, la hora pasará a costar 387 pesos. Pero como hay zonas, entre las que está Puerto Madero, con tarifa progresiva, la cuenta es diferente. Allí, los primeros 60 minutos costarán 387 pesos, mientras que, a partir de la segunda hora, se suma un 30 por ciento de incremento. Por eso, el valor irá subiendo a 503,10, 654,03 y 850,23 pesos la cuarta hora. De ahí en adelante, ese será el costo del

tiempo que se agregue. En un segundo tramo que se aplicaría en noviembre, el precio por hora se irá a 700 pesos. Quienes estacionen en cuadras con tarifa progresiva deberán abonar 910 pesos por la segunda hora, 1.183 pe-sos en la tercera y 1.537.90 desde la cuarta, "Se advirtió un atraso en las tarifas respecto a otras alternativas que tiene el usuario para estacionar", señala el decreto que convo caba a una audiencia pública, en referencia al costo de la hora de los garajes del centro porteño, que no bajan de 2.500 pesos por hora.

La suba acumulada respecto del dor actual será del 297,7 pesos. En el primer tramo representará el 119 por ciento comparado con la tarifa actual. La segunda agregará otro 80 por ciento al valor aumentado en agosto. Se mantiene la forma de pago a través de la app Blinkay imple-mentada en la Ciudad en 2022. También se puede cargar crédito en comercios adheridos. El estacionamiento medido (lunes a viernes de 8 a 20 y sábados de 8 a 13) permite optar por el prepago o el pospago desde billeteras virtuales o con tarjeta de crédito o de débito.■

### Chocan 3 camiones en Córdoba y muere uno de los conductores

Un conductor murió y otro resultó herido tras un triple choque de camiones en Córdoba, a las 6.40, en el kilómetro 176 de la ruta 11, entre Pascanas y Chazón. Según informó el sitio CBA 24, el camión conducido por el hombre que falleció mordió la banquina y se cruzó de ca-rril, impactando de manera frontal y lateral con los dos vehículos que iban en sentido contrario.

La víctima, de 50 años, era oriundo de General Baldissera y manejaba en sentido oeste-este en un ca-mión cargado de cereales. Además de la victima fatal, un hombre de bió ser trasladado a un centro médico con múltiples heridas. Los dos conductores que sobrevivieron al choque eran vecinos de Ucacha. Había un corte total en la ruta 11, por lo que se realizaban desvíos por



edia. Los camiones quedaron volcados sobre la ruta 11.

las rutas provinciales 4 v 8

Trabajaron agentes de la Policía local y Caminera, bomberos voluntarios, una ambulancia, Patrulla

Rural y un médico policial. La investigación quedó a cargo de la Fis-calía de Instrucción de Segunda Nominación de Bell Ville.

#### Una falla informática demoró unos 20 vuelos de Aerolíneas

Miles de pasajeros que tenían vuelos programados con Aerolíneas Argentinas para ayer a la mañana se vieron afectados por una "caída del sistema" en la compañía aérea, que obligó a cancelar y reprogramar fre-cuencias desde la madrugada.

La falla informática se resol-vió a las 9, pero las demoras siguieron. Fuentes de Aeropuer-tos Argentina 2000 confirmaron a **Clarín** que el problema empezó cerca de las 3.30 y afectaba sólo los servicios de la com-pañía aérea nacional.

Desde Aerolíneas confirmaron que la falla "fue consecuencia de una actualización defectuosa realizada por un proveedor externo. Los equipos técni-cos investigan el hecho para determinar las responsabilidades que pudieran corresponder".

En Aeroparque, hasta las 8 sólo habían salido cuatro vuelos. El si-tio web de AA 2000 consignó que había al menos 17 aviones de la ae-rolínea de bandera que debían partir de Aeroparque y seguian en la terminal aérea. "Consulte compañía", era el mensaje para miles de pasajeros que querían consultar el estado de sus vuelos. En julio, Aero líneas Argentinas sostenía una puntualidad del 87 por ciento de los vuelos y un factor de cumplimiento del 99,7 por ciento. Por el incidente se vieron afecta-

dos Mendoza, Neuquén, Rosario, Santa Fe, Comodoro Rivadavia, Mar del Plata, Ushuaia y Posadas, ade-más de Curitiba, Río de Janeiro y San Pablo, en Brasil, El problema también alcanzó a varios destinos con salidas desde Ezeiza.

pressreader Prossador com 41 664 278 4604

32 Sociedad CLARIN-JUEVES I DE AGOSTO DE 2024

## Matan en Lomas de Zamora a un policía de la Ciudad para robarle la moto

Juan Manuel Castelli (41) era oficial mayor y estaba de civil. Lo asaltaron en Camino Negro y recibió dos balazos.

Un policía de la Ciudad de Buenos Aires murió luego de ser baleado en un intento de robo. Se trata de Juan Manuel Castelli (41), un oficial mayor que circulaba en la madrugada por Camino Negro, a la altura de Ejército de Los Andes, cuando los sorprendieron para asaltarlo.

Fue en Lomas de Zamora, al sur del Gran Buenos Aires, y según pudo saber Clarin Castelli llegó herido a la Unidad de Pronta Atención (UPA) de Villa Fiorito. Tenía un disparo en la pierna y otro en el brazo.

Castelli estaba vestido de civil y conducia con sentido hacia la Ciudad para tomar servicio en la Dirección de Alcaldías. En el camino, según fuentes policiales, lo cruzaron dos delincuentes para sacarle sus pertenencias. Castelli no se detuvo y le dispararon dos veces.

Todavía no está claro si la victima llegó a mostrar su arma reglamentaria pero los primeros indicios indican que hubo un enfrentamiento entre el policia y los asaltantes. "Había varias vainas", indicaron a Clarín aunque todavía están intentando determinar de que arma salieron.

Los ladrones escaparon y el policia fue trasladado alrededor de las 4.40 de la madrugada, pero finalmente murió de un paro cardiorespiratorio. Antes de perder la consciencia el agente llegó a contar lo que le había pasado y fue gracias a su relato que se determinó dónde fue el hecho y cuántas personas participaron.

La causa quedó en manos de la

Fiscalia N°19 de Lomas de Zamora y aún no hay detenidos. Al momento, los investigadores pudieron determinar que dia antes, a la misma altura de la Autopista Camino Negro, hubo un robo similar y otra victima también resultó herida, aunque sobrevivió. Por eso, intentan establecer si se trató de las mismas personas.

Castelli cumpliria 42 años el 2 de septiembre, estaba casado y tenía dos hijos. Todos los días se trasladaba desde Burzaco hasta la Alcaldía 12 de Saavedra, donde cumplía funciones.

El ministro de Seguridad, Waldo Wolff, se expresó al respecto de la muerte del oficial Castelli: "Mis condolencias a sus familiares, seres queridos y a la Policía de la Ciu-



Castelli. Llegó herido y murió en el centro de salud de Villa Fiorito.

dad en este terrible momento".

También lo hizo el secretario de Seguridad porteño Diego Kravetz en sus redes sociales: "Lamento muchisimo el fallecimiento del Oficial Mayor Juan Manuel Castelli, asesinado en un intento de robo mientras venía a la Ciudad a cumplir con su deber. "Hoy es un día muy triste para toda la fuerza. Un fuerte abrazo a sus familiares, amigos y compañeros", señaló.

Kravetz, además, había posteado que había una persona detenida por el crimen, aunque fuentes de la investigación desmintieron esa información.



PEDÍ TU TARJETA EN 365.COM.AR | 0810.333.0365 |







BENEFICIO VÁLIDO EN LA REPÚBLICA ARGENTINA HASTA EL 31/12/2024. TARJETA 365 DESTINADA EXCLUSIVAMENTE PARA PERSONAS SUSCRIPTAS QUE DEBERÁN SUMAR AL MENOS: SEIS (6) PUNTOS DE ACUERDO A LAS COMBINACIONES POSIBLES Y DESEADAS, TODO CONFORME REGLAMENTO DE 365, TARJETA 365 PLUS ES EXCLUSIVA PARA PERSONAS SUSCRIPTAS QUE DEBERÁN SUMAR AL MENOS: NUEVE (9) PUNTOS DE ACUERDO A LAS COMBINACIONES POSIBLES Y DESEADAS, TODO CONFORME REGLAMENTO DE 365, BENEFICIOS SULDOS PRESENTANDO ALGUNAS DE LAS TRAJETAS 365 Y POLOCIMENTO QUE ACREDITE IDENTIDAD, EN TODO EL TERRITORIO ARGENTINO, LOS BENEFICIOS Y POSIBLES Y OD DESCUENTOS NOS SON COMBINADES, NA ACUENTADAS PROMOCIONES, BENEFICIOS, STENAN MAS INFORMACION SOBRE LOCALIDADES HABILITADAS PRADA LA SUSCRIPCION, BENEFICIOS, TENENTINOS Y CONDICIONES, LOCALES ADHERIDOS VER EN VWW.365.COM.AR/REGLAMENTO O LLAMÁ AL 0810,999.0365. ARTE GRÁFICO EDITORIAL ARGENTINO S.A., CUIT 30-50012415-2, PIEDRAS 1743, CP 1140, CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.

pressreader Proussouder com 41 664 278 4604



# clases en la facultad donde cursaba la influencer asesinada



El regreso a clases no fue un mo mento de alegria como pasaría habitualmente y el reencuentro de los alumnos de 4º año de la Facultad de Arquitectura y Urbanis mo fue tristisimo. Faltaba alguien. Falta Catalina Gutiérrez, la chica que se sentaba en una silla que aĥora está vacía junto a su grupo en las materias y talleres.

Este lunes, en medio de un pro ceso que se instrumentó desde el rectorado de la Universidad Nacional de Córdoba, los papás de Catalina asistieron a una clase que se transformó en un homenaje y un pedido de justicia por la estudiante asesinada por su compañero de curso, Néstor So-to, el pasado 17 de julio.

El edificio de la Facultad amaneció "intervenido" por carteles que expresaban dolor, un grito por justicia y la necesidad de que los femicidios se detengan de una vez por todas. En el aula a la que debía concurrir la joven para el inicio de clases tras el receso invernal hubo un momento espe-cial con los papás de la joven estudiante y en una silla con listones y decorado de color morado e colocó un cartel con la frase: "Acá debería estar Cata".

Mariela Marchisio, vicerrecto-ra de la UNC, le explicó a Clarín que se estableció un abordaje unificado con la Unidad de Género de la universidad y con el equi po de expertos de la Facultad de Psicología.

"Hay un equipo de expertas que trabajan sobre situaciones trági-cas, no únicamente femicidios. Hicimos todo el plan de contención, acompañamiento y escu cha, tanto de la planta docente ligada a los estudiantes involucrados como del grupo de amigos más cercanos", detalló Marchisio,

Y contó que en ese primer día de clases hubo expresiones de distintos grupos estudiantiles y que los compañeros más directos de la joven hicieron acciones en los distintos cursos, "Estamos trabajando con la familia (Gutiérrez) en ver cómo va a ser el espacio institucional y la expresión por Catalina dentro de la Facultad", expresó la vicerrectora.

Marchisio, que hasta hace po-co fue decana de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, planteó que la tragedia es muy fuerte para la casa de altos estudios.

"Son dos compañeros, uno co-metió el femicidio y Catalina fue la víctima y hay un grupo grande de estudiantes que está muy afectado", aseveró.

En el terreno judicial la expectativa está puesta en la citación a la primera indagatoria de Néstor Soto por parte del fiscal José Mana. La semana pasada, el fiscal recibió a los padres de la joven influencer y agravó la acusación contra Soto quien quedó imputa-do de homicidio calificado por alevosía y por mediar violencia de género (femicidio).

Mana espera reunir todos los detalles de prueba para citar a la indagatoria en la que el imputa-do conocerá los cargos en su contra y puede negarse a declarar. Fuentes del caso le dijeron a

Clarín que la prueba recolectada hasta el momento es determinante para sostener la imputación más allá de lo que declare Soto si es que lo hace.



r. Agustín Ybarra (der.) junto a Gustavo Valdés. Dijo que él no manejó, sino el abogado

# Un testigo dio detalles del viaje de Laudelina para declarar que Loan murió atropellado

Agustín Ybarra es amigo del senador provincial Diego Pellegrini. Citaron a declarar a la abuela del nene.

**Ernesto Azarkevich** misiones@clarin.con

#### Mariano Gaik Aldrovandi mgaik@clarin.com

Agustín Ybarra (46) declaró como testigo en la causa que investiga la desaparición de Loan Peña (5). La jueza federal de Goya, Cristina Pozzer Penzo, lo citó para que brinde detalles sobre el episodio en el que Laudelina Peña, tía del nene, viajó a Corrientes con el abogado José Fernández Codazzi para decir que su sobrino había muerto al ser atropellado por la camioneta del marino Carlos Pérez y su esposa María Victoria Caillava.

Ybarra, empleado del Concejo De-liberante de Corrientes, estaba señalado como el chofer que llevó a Codazzi, Laudelina y su hija Macarena Peña sospechosamente a de-clarar a una fiscalía provincial de la ciudad capital, cuando el expedien-te ya tramitaba ante la Justicia Fe deral de Goya. El hombre, en su declaración, reconoció que viajó con ellos desde 9 de Julio a Corrientes pero que **é**l **no manejó**, **si no e**l **abo**gado. Y situó al senador provincial -y su amigo-Diego Pellegrini en dos puntos de esa secuencia, aunque intentó desligarlo.

Clarín accedió al testimonio de Ybarra, que empezó a declarar el martes a las 21.13 y finalizó a las 23.20. El hombre contó cuál fue su rol aquel 28 de junio en el que llevaron a Laudelina y Macarena a declarar a Corrientes y por el que las dos mujeres luego denunciaron que fueron sobornadas, presionadas y hasta les ofrecieron una casa y una moto para sostener la hiesis del accidente

"Yo soy amigo de Diego Pellegrini, ese día me había ido con él hasta Esquina, estaba ahí lo conozco hace rato a Codazzi José. En un mo-mento él se iba a ir hasta 9 de Julio, no se cómo salió la conversación, me dijo: 'Acompañame' Le digo a Diego Pellegrini y me dijo: 'Sí, acompañale''', declaró Ybarra y de sa manera situó al senador en el inicio de la secuencia.

También confirmó que fueron en el VW Passat gris de Pellegrini a buscar a Laudelina y la hija "porque la camioneta de Codazzi estaba en el lavadero". Luego, ya con la tía de Lo-any Macarena a bordo, viajaron hasta Desmochado, donde se encontraron con Pellegrini-que estaba con la camioneta de Codazzi- e hicieron el cambio de vehículos. Así fueron el abogado -al volante-, Ybarra al lado y atrás Laudelina y Macarena en la camioneta hacia Corrientes, mientras que Pellegrini siguió viaje en otra dirección con su Passat.

La jueza Pozzer Penzo le preguntó a Ybarra si escuchó alguna conversación que corrobore la denuncia posterior de Macarena y Laude-

lina de que Codazzi les ofreció di-nero a cambio de declarar que a Loan lo mataron en un accidente y el hombre lo negó. "No, del ofrecimiento de dinero nunca escuché. Lo que escuché que la chica le dijo a la madre: 'No te olvides de decirle -supongo que cuando declarabaque la camioneta cuando frenó prendió la luz de atrás'. Eso me cuerdo patente", dijo Ybarra.

También mencionó que no escuchó amenazas hacia las dos muje-res durante el viaje. 'Ellas venían de la mejor manera sintiéndose por lo que yo percibí, protegidas or su abogado". Unas horas después de ese trasla-

do, en la madrugada del sábado, an-te el fiscal Gustavo Roubineau, Laudelina relató que Loan había muerto bajo las ruedas de la Ford Ranger del ex capitán Carlos Pérez y su esposa, María Victoria Caillava.

#### Citaron a declarar a la abuela

Ayer la jueza Pozzer Penzo citó a declarar a Catalina Peña, abuela paterna de Loan, luego de los informes telefónicos que arrojaron que del celular de la anciana se borra-ron 13 llamadas del día que desapareció Loan. A Catalina, por su avan-zada edad, le tomarán declaración en su casa y será grabada. Si bien el testimonio está previsto para el viernes a las II fuentes judiciales dijeron que también podría reali zarse el lunes siguiente.



Carteles. En Arquitectura de la Universidad de Córdoba, LA VOI



### **Deportes**

#### **Juegos Olímpicos**



Con dos series que cautivaron al público, José Torres brilló en la Plaza de la Concordia parisina y se subió a lo más alto del podio en el ciclismo BMX Freestyle. Una historia de resiliencia y coraje.



PARIS, FRANCIA. Luciana Aranguiz laranguiz@clarin.com

Lo sabe el Maligno. Sabe que con la rutina que acaba de realizar en las rampas del imponente escenario construido en medio de la Plaza de la Concordia, donde conviven la historia y la cultura francesas con la modernidad y la adrenalina de los deportes urbanos, tiene muchas chances de subirse al podio del BMX Freestyle de Paris 2024. Por eso cuando la chicharra marca el final de su pasada, levanta la bicicleta por encima de su cabeza en señal de conquista y luego aprieta los puños y respira hondo. Por eso mientras espera que los jueces decidan cuánto valieron todos los trucos que hizo desafiando a la gravedad, no se puede quedar quieto: se mueve, resopla y cierra los ojos, como tratando de controlar los nervios y la ansiedad, y habla con Maximiliano Benadía, su

entrenador, quien parece decirle: "Tranquilo, el trabajo está hecho! Y cuando el animador anuncia finalmente el puntaje, después de un par de minutos que parecen eternos, José Torres estalla, dejando salir toda la tensión acumulada. "¡Vaaaamoooos!", grita y se funde en un abrazo con todo su equipo.

Lo que no sabe-lo que ni siquiera se anima a imaginar- es que esos 94,82 puntos que le otorgaron lo terminarán transformando en el campeón olímpico, el primero de esa disciplina para el deporte albiceleste, y el responsable de inaugurar el medallero nacional en los Juegos Olímpicos. Y le puso la frutilla a su palmarés, que incluye ser el primer argentino en ser oro en los X Games (el año pasado, en California) y en los Juegos Panamericanos de Santiaco 2023.

ricanos de Santiago 2023. Esos 94,82 puntos inalcanzables para sus rivales, entre los que está el dueño del oro de Tokio 2020 y el del titulo mundial de 2023, le permitirán subirse a lo más alto del podio y lograrán que las estrofas del himno argentino suenen en la calurosa tarde parisina. "Era matar o morir", dijo un rato más tarde Torres con la dorada colgada al cuello. "Yo jamás siento que estoy a la par de ellos; siempre me siento menos. Esta vez uno de mis objetivos era ponerles presión, como ellos me pusieron presión toda la vida", agregó.

Maligno fue el tercero en salir. Ya habian pasado el letón Ernests Zebols y el brasileño Gustavo Batista Oliveira, que habían hecho delirar al público, la mayoria local por la presencia del francés Anthony Jeanjean entre los 9 finalistas.

#### LOS 22 OROS NACIONALES

En su historia olimpica, Argentina ganó 78 medallas: 22 doradas, 26 plateadas y 30 bronceadas. Las preseas de oro se lograron en 13 disciplinas distintas: 7 en boxeo, 2 en atletismo, fútbol y polo, y una en básquetbol, ciclismo de pista, natación, remo, taekwondo, judo, yachting, hockey sobre césped y ciclismo BMX Freestyle.

Las ovaciones que recibieron fueron nada en comparación con la que generó el argentino. Torres se lanzó desde el punto más alto del park y deslumbró con una actuación prolija, cargada de magia, velocidad y explosividad, que asombró hasta a los franceses que en varias competencias de estos Juegos se encargaron de silbar y abuchear cualquier presentación argentina. En La Concorde no hubo animo-

En La Concorde no hubo animosidad. Cada salto y giro en el aire, cada truco de Torres fue celebrado y aplaudido. Tan perfecto fue lo que hizo Maligno, quien nació en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, pero se siente, vive y habla como cordobés, que logró su propósito: poner nerviosos a los rivales.

Tras el 94,82, Jeanjean sintió la necesidad de arriesgar mucho, salió muy agresivo y se fue al piso en el primer truco (hasta perdió la zapatilla). Al francés, cuando terminó la final, se lo vio desolado, a pesar de baber sido hroneco no 37.6

sar de haber sido bronce con 93,76. Había descartado los 92,12 de su segunda ronda y Torres se mantenía arriba con aquel puntaje inicial soñado. Quedaban tres *riders* de los más fuertes. Maligno no sabía cómo mantener la calma. Cada tanto, la cámara lo buscaba y lo encontraba hamacándose sobre sus pies, moviéndose constantemente. El momento clave fue el paso del

El momento clave fue el paso del australiano Logan Martin, oro en Tokio 2020, que ya había sufrido una caída en la ronda inicial. El oceánico necesitaba una rutina sin errores para aspirar a un podio, pero terminó perdiendo el equilibrio tras un salto, apoyó un pie en el suelo y se quedó sin chances. Ahí el cordobés empezó a festejar.

"Esperaba que pasara él. Cuando no me pudo superar, me senti muy feliz, porque dije: 'Xa tengo el podio'. No me importaba si era la de oro. Lo único que pensaba era: 'Xa tengo una medalla para Argentina, con todolo que nos está costando'. Y cuando el inglés (Kieran Reilly, campeón mundial el año pasado y plata con 93,91) no logró hacer los trucos fuertes que debía hacer, antes de que le pusieran el puntaje medi cuenta que era oro', recordo.

Cuando el primer escalón del podio fue oficial, se desató un alocado festejo que casi termina costán-

pressreader PressReader.com +1 664 278 4604





Torres y Paula Pareto.

dole un pedazo de la oreja izquierda. "Un amigo chileno y todo el equipo me tiraron hielo y volar punetes y abrazos. Y pum, el aro se me salió y todo", relató mostrando la

oreja vacía, sin el arito. Curiosidad: no lloró el Maligno. Al menos no delante del público. Ni cuando todos los que tenía alrededor lo abrazaron y felicitaron. Ni cuando Gianni Infantino, presidente de la FIFA, le colgó la medalla al cuello. Ni cuando escuchó el himno y vio la bandera argentina fla-mear en lo más alto. Se lo vio muy emocionado y cuando terminó de entonar el "Oh, juremos con gloria morir" - la única estrofa que se ani-mó a cantar, tal vez para seguir controlando las lágrimas-, suspiró y los ojos le brillaron.

"Trato de no mostrar mucho mis emociones porque no quiero dar pena a nadie, pero por dentro estoy bastante derrumbado - reconoció-. No puedo entender todavía lo que está sucediendo. Creo que cuando esté en silencio en la habitación de la Villa, mirando la medalla, voy a

comprender lo que conseguí". Vale mucho esa medalla del Maligno, porque es el premio a la dedicación y al trabajo de muchos años en un deporte muy joven, al que todavía le falta crecer demasia do y en el que Argentina aún está lejos de las potencias, en cuanto a ecursos e infraestructura

"Vinimos con una bicicleta v media, en realidad. Y eso es tomar un riesgo, porque los países fuertes como Australia y Estados Unidos tienen dos o tres exactamente iguales. Esta bici con la que José ganó sale entre 3 mil y 4 mil dólares. Si se te rompe algo, como los precios son en dólares, nos cuesta muchísimo reemplazarlo", contó su entrenador, quien destacó que sin el apoyo de los sponsors privados se-ría imposible llevar adelante una carrera como la de su pupilo. Y vale mucho esta dorada porque

el cordobés que arrancó jugando al fútbol pero se hizo adicto a la adrenalina del BMX cuando lo probó por primera vez a los 14 años, dejó el alma para ganarla. Y también el cuerpo. "Tengo todo el lado izquierdo quebrado. En el hombro, una luxación acromio y una fractura arriba del húmero. En el codo creo que fueron tres fracturas; en la muñeca, una; y en el dedo indi-ce, otra. En las rodillas, los ligamentos cruzados. Y en los tobillos, problemas crónicos. Soy uno de los deportistas más lesionados. Y así y todo lo conseguimos", se enorgulleció tras recordar sus heridas de batalla. Y se despidió con una enorme sonrisa: "Todo valió la pena".

# El sueño del pibe, el origen de su apodo y las travesuras en la Villa

"Si tenía que morir, moría acá", sintetizó a la hora de contar cómo preparó sus dos rondas arriesgadas.



A la distancia. "¡Salimos vivos! Lo importante es que salimos vivos", le dijo a su familia en Córdoba

PARIS, FRANCIA. ENVIADA ESPECIAL

"Lo soñé toda mi vida. Desde chico pienso en unos Juegos Olímpi-cos. Sabía que mi deporte no era olímpico, pero pensaba que si lle-gaba a serlo, quería poder decir en algún momento de mi vida que fui olímpico", comentó José Torres, primer oro olímpico nacio-nal desde Río de Janeiro 2016, después de que lo saludaran Paula Paretoy Santiago Lange, campeones justamente hace 8 años en Brasil.

"Hice un quilombo acá; se pudrió todo, ja. Desde que llegué a París sabía que no había algo más importante que esto. Si tenía que morir, moría acá. Tenía mucho miedo, pero sabía que tenía que dejar todo. **Sé que es un deporte** de riesgo por las acrobacias, pe-ro esto es lo máximo", agregó.

En una entrevista con Eldoce.tv, el cordobés de 29 años aclaró que le pusieron Maligno porque le gustaba hacer travesuras pesadas de chico. Y contó una anécdota en la Villa Olímpica de París junto a los demás ciclistas, con quienes llegó a ponerles candado algunas bicicletas de las que usan los atletas gratuitamente.

"Nos empezamos a indignar y dijimos: '¿Sabés qué? Vamos a sacarle los asientos'. Entonces agarramos las bicicletas, les sacamos los asientos y nos fuimos a dormir con los asientos. A la mañana tampoco estaban las bicicletas", relató. Pero el *Maligno* no se dio por vencido y decidió sacarles también las ruedas de adelante a las dos bicis. "Nos fuimos a dormir con las dos ruedas y al otro día sí estaban las bicicletas", narró. Contó que mientras estaban desayunando le llegó un audio del equipo argentino que decía: "A los que sacaron las dos ruedas de las bicicletas, es pero que no sean argentinos". "Salimos corriendo y pusimos las dos ruedas", aseguró.

¿Cómo planteó la final? "Armé mis rondas y dije: 'Si logro hacer estas rondas, sé que voy a llegar al

#### **INSTAGRAM Y PASTELERÍA**

El oro del Maligno Torres se viralizó en las redes sociales y catapultó la cuenta personal del argentino: @malignobmx pa só de 121 mil a 297 mil seguidores en Instagram desde que es cam peón olímpico. Lo mismo ocurrió con @reposterlachampaqui, donde su madre hace las tortas que tanto le gustan, como una llamada "3 leches".

podio de alguna u otra manera, pero voy a tener que ser muy lim-pio también", contó.

"Como es un deporte muy subjetivo, de mucha apreciación, no es fácil. Es muy fino todo. Pero es ta vez siento que valoraron mucho los trucos que hice de una rampa a otra v me siento muv contento. Me tiraba con mucha velocidad. Cuando me escupía una rampa y tenía que desplazar-me a otra, fui el único que lo hacía. Además, aumenté los trucos y caí prolijo. Todo eso es lo que marcó la diferencia", sentenció. Y celebró la chance de darle una

alegría a la delegación celeste y blanca que lo bancó en las tribunas y en la Villa, y a todos los ar-gentinos. "Esto fue por toda Arentina. Nos está costando mucho lograr medallas, a pesar del trabajo inmenso de todos los atletas. Siento que los represento un poco ellos con este oro", aseguró. Y se ilusionó con el desarrollo

del BMX nacional. "Seria un privilegio que este oro pudiera potenciar nuestro deporte. Nosotros metemos el mismo esfuerzo que cualquier atleta y nos sacrificamos igual. Ojalá que en Argentina podamos fomentarlo mucho más. Que cambie y que mejore mucho", afirmó. ■

pressreader Prausikader.com 41 664 278 4604

36 Deportes

**Juegos Olímpicos** 

# Las claves del triunfo y la lucha por tener un parque cerrado

El entrenador del Maligno valora su talento y su disciplina, explica qué evalúan los jueces al puntuar y dice que se necesita infraestructura y apoyo.

PARIS FRANCIA, ENVIADA ESPECIAL

Hace 15 años, Maximiliano Bena día andaba en la bicicleta de BMX y José Torres lo miraba con asombro Ahora, en la Plaza de la Concordia el que está del lado de afuera es él celebrando **cómo su pupilo aso**r bra al mundo encima de la bici y se cuelga la medalla de oro. "Lo co nozco desde que arrancó con la bici a los 14 años. Ya tenía una condición un poco más habilidosa que otros chicos. A eso le sumó la disciplina. Se levanta, hace gimnasio v bici. Si no va al gimnasio en bici, porque nos complica el tema con el viento o la lluvia, lo toma como un día perdido, no como descanso". contó el entrenador del campeón olimpico ante Clarin.

"Yo ya sabía que no lo superaban, porque conozco la técnica y la dificultad de los trucos. En la segunda vuelta, el australiano había arrancado tan fuerte que si la hubiera completado podrían haber superado ese puntaje. Pero el francés (Anthony Jeanjean) no. Después de la primera vuelta había bastante claridad en que era lo que los jueces querían y Anthony no pudo, pero es buenísimo", repasó el representante de la Federación Argentina de BMX.

¿Por qué ganó un argentino que se entrena en el Kempes de Córdoba y no el campeón del último Mundial, el británico Kieran Rei-

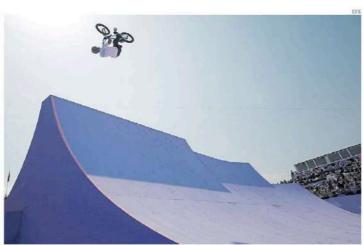

El sol se vistió de fiesta. Maligno Torres vuela una vez más sobre París, en la Plaza de la Concordia.

lly, medalla de plata, por ejemplo? "Maligno hizo la diferencia en las transferencias de una rampa a otra. A eso le sumó altura y le sumó dificultad. También en los ingresos a la rampa, donde él es demasiado prolijo-evaluó Benadía- Los Jueces evalúan en conjunto la altura, la dificultad, el Ingreso a la rampa y cómo terminás tu minuto, porque no podés terminarlo antes. Te

nés que terminar tu minuto arriba de la bicicleta".

El entrenador valoró otra virtud de Torres. "Al obtener un puntaje tan alto en su primera carrera, trabaja lo psicológico de los oponentes, porque salieron todos sabiendo que tenían que darlo todo para poder superar ese puntaje de 94 que es muy alto en esta disciplina. Es difícil de superar. Los otros riders

empezaron a caerse, a no poder completar su linea y demás. Lo terminó beneficiando salir entre los primeros y que su primera vuelta fuera tan exitosa", precisó.

Si bien era consciente de que Maligno "podía arriesgar algo más" en su segunda carrera, corría el riesgo de caerse. "Es una combinación. Creo que hizo lo que queríamos. No estuvo por encima de su nivel. El nivel lo tiene asi siempre, pero siempre pasa por una y otra circunstancia. Se lo merecia. Venimos trabajando mucho y siempre pasaba algo que no podiamos lograr el objetivo", resaltó.

"Sabiamos que podiamos lograr una medalla, pero no imaginábamos el tope. En mi cabeza dije: Vámos a darle con todo para una medalla de bronce y en Los Ángeles conseguir la de oro: Y reclén calgo en que tenemos que conseguir de nuevo la de oro dentro de cuatro años", concluyó.

Benadia se ilusiona con lo que

Benadía se ilusiona con lo que puede cambiar en este deporte ahora que Argentina tiene al campeón olímpico. "Ahora creo que todos van a conocer un poquito más el BMX y van a decir que es la bici chiquitita que hace trucos", se ilusionó con una amplia sonrisa, al mejor estilo cordobés.

Consultado por el apoyo gubernamental, explicó: "Tenemos el Kempes para entrenar y tratamos de trabajar con lo que tenemos. Cuando hay viajes, trabajamos para que nos apoyen y tuvimos buena respuesta. Falta apoyo a los más chicos. Porque Maligno ya hizo su carrera y puede. Pero el que tiene 20 años no puede ir por todo en la bici porque tiene que trabajar. No hay forma de hacer su carrera sin sponsor privado".

¿Qué es lo primero que hace falta? "Un parque cerrado es indispensable. Antes de esta competencia nos fuimos a Costa Rica ocho dias antes porque teníamos un parque que tenía techo y era cerrado, donde no nos condicionaba la Iluvia ni el viento, que son los problemas de nuestro parque. Ahora vamos a luchar por tener un parque cerrado y techado para entrenar en mejores condiciones. "¿El futuro para José? -se preguntó- Todavia está para Los Angeles 2028. Ahora se empezará a trabajar para Los Angeles. No se para" ■

### Maligno, ese espíritu resiliente a pesar de tantos malignos reales



Martín Voogd mvoogd@clarin.com

Llegó la primera medalla dorada para Argentina en los Juegos Olímpicos de París 2024. Y vino desde un deporte impensado, primo segundo del ciclismo, y desde el talento de un deportista que muy pocos conocian. José Torres, nacido hace 29 años en Bolivia pero cordobés de pura cepa, no sólo se convirtió en el mejor exponente del mundo del BMX Freestyle, sino que también hizo historia grande en la Plaza de la Concordia. Enorme.

Es que gracias a sus piruetas que desafiaron la gravedad, como si fuese la versión masculina y sobre dos ruedas de Simone Biles, Argentina llegó al 22° oro de su historial-también tiene 26 plateadas y 30 de bronce-. Para entender lo complejo de su logro: son menos victorias olimpicas que participaciones en Juegos-van 23, ya que la primera fue en Paris 1924 y no hay que contar la ausencia en Moscú 1980 por el boicot-. De ahi lo nota-

ble del logro del Maligno.

Asi las cosas, hoy somos todos fanáticos del BMX Freestyle y todos amamos a José Torres. Adoramos también que su apodo sea "Maligno". El problema es lo que ocurrió ayer y lo que ocurrirá a partir de hoy, mañana o pasado, cuando la llama de Paris 2024 comience a extinguirse. El casí nulo apoyo que reciben los deportistas de alto rendimiento en nuestro país seguirá siendo casi nulo o peor.

Es cierto que hay otras prioridades en un país pobre como el nuestro. Por empezar, la educación y la salud. Sin embargo, el deporte, primero como **herramienta inclusi-**va y más tarde como emergente de ese trabajo a largo plazo, conjuga a la perfección con esos dos pilares fundamentales de cualquier sociedad sana. Sólo hay que planificar.

Maligno Torres, con sus múltiples fracturas y con el ruego constante de no sufrir una caída que lo
lastime cada vez que sale a volar,
ganó el oro olímpico por su espíritu resiliente, por su perseverancia
y por el esfuerzo personal para conseguir el dinero que necesita para
armar su bicicleta y viajar por el
mundo para medirse con los mejores y así intentar (y lograr) ser
mejor que ellos.
Su entrenador, Maximiliano Be-

Su entrenador, Maximiliano Benadia, le contó a Luciana Aranguiz, nuestra enviada especial a París 2024, que estuvo viendo la hazaña del cordobés en la capital francesa, que la bicicleta que lo hizo entrar en la historia vale entre tres mil y cuatro mil dólares. "Viajamos con una bici y media porque la otra estaba ahí, a medias", dijo. Sus rivales, esos que no asombraron a los jueces tanto como él, tienen entre dos y tres bicicletas exactamente iguales. Hasta esa ventaja les dío.

El deporte argentino está lleno de "Malignos", aunque muy pocos, por miles de motivos, pueden llegar tan lejos como él. El talento y la disciplina quedan librados alazar. Y no es culpa de ellos. Es culpa de los malignos reales, sin comillas, esos que sin importar el color político son Incapaces de construir y sostener una política deportiva a lo largo del tiempo. Los que hoy, sin ponerse colorados, se suben al éxito de este bicivolador dorado. Y que mañana, o al menos hasta Los Ángeles 2028, no le volverán a preguntar ni siquiera cómo está. ■

pressreader PressReader com +1 604 278 4604

# Mascherano está de cara a una íntima revancha

El entrenador del Sub 23 se despidió de la Selección en la dolorosa derrota ante Francia en el Mundial de Rusia.



Maximiliano Uria muria@clarin.com

Los medios franceses presentan como "la gran revancha" al partido que disputarán Francia y Argentina mañana en Burdeos por los cuar

tos de final de los Juegos. Ya se es-cribieron varios artículos en los portales locales recordando la final de Qatar, los penales de la definición en el Lusail y los bailes del Dibu Martínez. También aun resuena el video publicado por Enzo Fer-nández durante la celebración de la Copa América, Sin embargo, por debajo de toda esa espuma de morbo existe otra pequeña revancha v es la que protagonizará el entrena

dor Javier Mascherano.

Masche le puso punto final a su extensa carrera con la Selección en la dolorosa derrota por 4-3 contra Francia por los octavos de final del Mundial de Rusia 2018. Aquel 30 de junio enfrentó los micrófonos con la voz apagada y los ojos llorosos para anunciar el adiós.

"Se terminó toda esta historia Dimos todo hasta el final. Fue un partido muy loco donde no empe

zamos bien, nos recuperamos y lo dimos vuelta, pero el empate de ellos nos hizo muchisimo daño. Nos costó levantarnos. A partir de ahora seré un hincha más de la Selec ción. Un golpe de estos te rompe la ilusión. Cuando te vaciás, hay que aceptar que el rival es mejor y se termina todo. Oialá en el futuro estos chicos puedan lograr algo, que sigan insistiendo. Se les va a dar". dijo en Kazan.

Fueron 15 los años que Mascherano defendió la camiseta de Arentina. Debutó de la mano de Marcelo Bielsa cuando aún no lo había hecho en River. Fue el 17 de julio de 2003 en un 2-2 contra Uruguay en La Plata, Acumuló 147 juegos (es el segundo con más presen cias en la historia detrás de Messi. con 184) y anotó tres goles. No pudo levantar un título, pero se colgó dos medallas de oro: Atenas 2004 y Beiiing 2008.

El pico máximo de popularidad para Mascherano fue durante el Mundial 2014. En Brasil realizó un enorme torneo y se lució en la victoria en las semifinales ante Países Bajos que llegó con los penales. "Mascherano va y te recupera las Islas Malvinas solo", se decía en las es sociales

La última de las imágenes no fue buena. Mascherano llegó a Rusia muy cuestionado off the record por el entrenador Jorge Sampaoli, quien le confió a sus intimos y no tanto que no lo llevaría al Mundial. Pero estuvo en Rusia y se empezó a hablar del "club de amigos de Mes-

Por eso la sensación que quedó es que Mascherano se fue mal de la Selección

Tal vez, entonces, sea esa pequeña revancha. "Seguro que los hin-chas de Francia harán su papel en la cancha. Nosotros, como dije después de Marruecos, nos enfocamos en jugar al fútbol, que es lo que po-demos controlar", contó luego del

triunfo ante Ucrania. Y agregó: "El objetivo nuestro era clasificar. Hacia 16 años que Argentina no llega-ba a cuartos de final de los Juegos. Volver a estar ahí es lo que tiene que pasar para nuestra Selección, por toda la actualidad que vive, especialmente con la Mayor. Queda un poco el sabor amargo de haber hecho todo bien y quedar segundos por el resultado con Marruecos en un juego en el que todos sabemos lo que pasó".

"Hay que descansar después de este trajin de jugar tres partidos en seis días en horas de la tarde. Es inhumano, una locura. Es enorme el esfuerzo que están haciendo los chicos jugando con 35 grados y, la mayoría, sin haber tenido vacacio



Argentina es el último campeón del mundo, un equipo que siempre termina en la final de los torneos que juega". Jean-Philippe Mateta

nes", agregó Mascherano, Y también cuestionó que la lista de juga dores sea solamente de 18. "Los de la organización se quedaron con lo que era el fútbol hace 30 o 40 años. Los futbolistas no se pueden recuperar en tan pocas horas, no hay margen. Lo único que podemos ha cer entre un partido y otro es descansar. No llegamos ni a un reducido. Igual nos adaptamos. Tratamos de no buscar excusas e ir para adelante", lanzó.

Se avecina un duelo caliente y los desquites estarán latentes. Francia buscará vengarse de la final de Qa-tar. Y Javier Mascherano de su amarga -e injusta- despedida de la Selección.

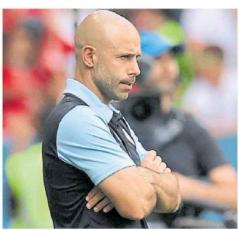

El Gran DT. Mascherano piensa en Francia, el rival de mañana, REUTERS

## DOS POSIBLES CAMBIOS

La Selección argentina ya se encuentra en Burdeos, donde enfrentará a Francia mañana. Ayer por la tarde los futbolistas que fueron titulares ante Ucrania se quedaron en el hotel realizando un circuito de recuperación con el cuerpo de kinesiólogos. Así, Mascherano y su cuerpo técnico sólo fueron al estadio Jacques Chaban-Delmas con Leandro Brey, Joaquín García, Bruno Amione, Santiago Hezze, Claudio Echeverri, Kevin Zenón y Lucas Beltrán. Respecto al equipo para jugar contra los locales, late la chance de que Bruno Amione se meta en el lateral izquierdo por Julio Soler, Además retornaria Lucas Beltrán por Luciano Gondou. Y Kevin Zenón pelea mano a mano con Giuliano Simeone.

# Trenes cancelados y la emoción de vivir un oro a la distancia

LYON, FRANCIA, ENVIADO ESPECIAL

La que empieza es la crónica de un diario de no viaje, la reseña de una oportunidad histórica perdida. Se sabe que la distancia suele funcionar como un sinónimo de nostalgia en la vida de la mayoría de los habitantes del planeta. La lejania pone en zoom a todas las emociones, las exagera. En lo profundo se extraña y se siente más.

La idea era viajar de Lyon-donde el Sub 23 jugó su último partido ante Ucrania- a París para intentar cu-brir la final <mark>d</mark>el BMX freestyle que tendría a José Torres como prota-

gonista y que comenzaba a las 14.32. "Hay altas chances de medalla", sugirieron los especialistas.

La misión no parecía imposible: el tren de alta velocidad salía a las 10 y hace el recorrido (470 kilómetros) en sólo dos horas. Impresiona la velocidad que toma la máquina: puede alcanzar sin problemas los 320 km/h. Pero los turnultos no suelen aportar buenas noticias y la estación era un caos de gente yendo y viniendo y el murmullo se hizo pesado en el caluroso aire. Sí, los servicios estaban cancelados; sí, en Europa también sucede.

Al rato llegó la información de

que un enorme árbol había caído sobre una de las formaciones. Más: desde las 8 que no salían los trenes. "Estamos trabajando para solucionar", explicó uno de los muchos trabajadores de la empresa SNCF.

Los minutos se convirtieron en horas y la posibilidad de estar en un momento histórico para el de-porte argentino se fue apagando. Creció la bronca, entonces. Y las emociones nostálgicas. ¿Cuánto más serviciales son los argentinos que los franceses y, tal vez, los europeos? Sucede algo especial con los franceses: no tienen paciencia para tratar de entender lo que se les

dice. Apenas hablan inglés, casi ninguno castellano. Pero no se es-fuerzan en nada por intentar ayudar. "No comprendo", sueltan y se van sin más.

Otra cuestión que agiganta la le-janía es la notable señalética de los trenes y los subtes en nuestro país. Acá, en Lyon y París, cuesta bastante agarrale la mano a los reco-rridos. Así que bien nos podemos

colgar otra medalla. Luego de horas de incertidumbre y espera no hubo más que pen-sar en retornar al hotel y postergar el viaje para el día siguiente. La de-terminación sucedió en el momento en el que Torres empezó con sus saltos dorados en el aire parisino. El WI-FI gratuito de la estación (en esto ganan) sirvió para conectar la VPN. Un curioso francés se acercó a preguntar algo y un argentino se sumó a mirar la pantalla. Era tucumano y pretendía llegar al partido de voleibol de Argentina contra Ja-pón. Torres, mientras tanto, realizó su primera serie con 94.82 pun-tos. Hubo un festejo mesurado.

Lo que siguió se vivió bajo los efectos de la distancia. Porque cuánto más lejos, más argentino. "No entiendo nada", dijo el tucumano. Pero no hubo demasiado por entender: sólo hubo que soltar todos los kiricochos del mundo cuando salieron los otros partici-

pantes y esperar. La celebración del oro no fue desmesurada. Un "vamos" potente y varios aplausos provocaron la atención de los muchos que seguían preguntando qué hacer con sus pasajes y sus vidas. Lo que debió suceder en la plaza de la Concordia ocurrió en la estación Part-Dieu. Igual, estuvo buenisimo. ¡Maligno viejo v peludo, nomás!

pressreader Prossreader Com 41 664 278 4604

38 Deportes

#### **Juegos Olímpicos**

# Las Leonas tienen tres de tres y ya están en los cuartos de final

Argentina acumula el puntaje ideal y logró el primer objetivo en la búsqueda de la sexta medalla de su historia. El oro es la enorme cuenta pendiente.

PARIS, FRANCIA. ENVIADA ESPECIAL Luciana Aranguiz

laranguiz@clarin.com

Las Leonas mantienen su ruta en París 2024 y ya están en los cuartos de final con un pleno de victorias en tres partidos, la última de ayer frente a España por Za L.

frente a España por 2 a l.

Argentina dominó, sufrió y logró
frenar la reacción de las españolas,
que tuvieron una nula eficacia en
los corner cortos: contaron con
ocho y no acertaron.

Tampoco las argentinas estuvieron muy precisas en esa acción del juego, con un único acierto de seis opciones aunque se trató de un golazo para el 2-0 parcial.

Las españolas fueron las primeras en atacar en el arranque con una buena llegada por la banda derecha de Laura Barrios y un buen remate de Alejandra Torres Quevedo detenido por Cristina Cosentino pero las Leonas movieron el marcador en la contra.

Agustina Gorzelany, la máxima goleadora del equipo con cinco tantos, no perdonó cuando tuvo un penal. La arquera Clara Pérez no pudo evitar el 1-0 aunque rtespondió

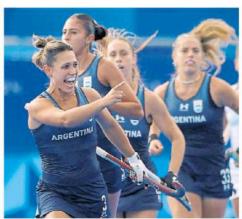

Goleadora. Agustina Gorzelany logró, de penal, su quinto tanto. REUTERS

bien enseguida ante Lara Casas.

Patricia Alvarez quedó cerca del empate en el cierre del primer cuarto y Argentina estiró la ventaja con una enorme jugada de *labo*ratorio definida por Eugenia Trinchinetti.

El coraje español apareció tras el 2-0 y el equipo dirigido por Carlos García empezó a encontrar cómo llegar al área adversaria. Le costó pero consiguió cinco cortos seguidos aunque no le sirvió de nada. Lola Riera y Coti Amundson se alternaron en ellos, pero Cosentino, su defensa y el palo en el último in tento de Amundson evitaron el gol.

El descanso cambió definitivamente la dinámica del partido y España marcó el ritmo del juego. Tuvo otro corto que derivó en un penal que Lola Riera cambió para el 2-1 que ajustó el marcador y enseguida Cosentino detuvo el intento de María López.

de María López.
El lucimiento de las arqueras siguió con las atajadas de Pérez a Julieta Jankunas, Agustina Albertario y Valentina Raposo y las de Cosentino a Patricia Alvarez, Julia Strappato y Begoña García.

En el último cuarto España no aprovechó la inferioridad por tarjetas de Argentina y tampoco otros dos cortos en los que reapareció la figura de Cosentino, clave en la victoria.

Con 9 puntos acumulados hoy Argentina tendrá un nuevo compromiso contra Australia, equipo que también se clasificó y con el que el conjunto de Fernando Ferrara comparte el primer lugar del grupo B.

## Perdieron Báez y Cerúndolo y el tenis no dará medallas

DADIS EDANCIA ENVIADA ESDECIAL

Se terminó el sueño de medallas en el tenis. Las dos últimas ilusiones que quedaban en el cuadro de single masculino perdieron en los octavos de final con dos derrotas lógicas. Bien tem prano Sebastián Báez fue eliminado por el griego Stefanos Tsitsipas por 7-5 y 6-1 y en el último turno el noruego Casper Ruud, noveno en el ranking mundial, le ganó a Francisco Ce rúndolo por 6-3 y 6-4. Báez tuvo ventaja de 5-3 pero perdió siete games al hiloy se le fue el partido mientras Cerúndolo tuvo que soportar a un adversario que le pegó a todo y acertó.

En cuartos de dobles se despidieron los españoles Carlos Alcaraz y Rafael Nadal ante los estadounidenses Austin Krakicek y Rajeev Ram por 6-2 y 6-4.■

#### **ACTIVIDAD ARGENTINA**

Los golfistas Emiliano Grillo y Alejandro Tosti comenzaban esta madrugada su participación. Además, a las 7.03, Francisco Saubidet Birkner, Chiara Ferretti, Francisco Guaragna y Lucia Falasca (yachting); 8.15, Leones-Irlanda; y 15, Gonzalo Molina (BMX racing).

# Conte estalló por el bochorno que dejó casi afuera al voleibol

PARIS, FRANCIA. ENVIADA ESPECIAL

La ilusión del voleibol argentino parece acercarse a su final. El equipo dirigido por Marcelo Méndez, que defiende la medalla de bronce obtenida en Tokio 2020, necesita un milagro para avanzar a la siquiente fase.

Tras la dura derrota del debut por 3-0 ante Estados Unidos, ayer perdió por 3 a 1 (25-16, 25-22, 18-25 y 25-23) ante Japón y necesitará ganarie al menos por 3-1 a Alemania, esperar otros resultados y hacer cuentas si desea meterse en los cuartos de final.

Sin embargo, para explicar el marcador ante los japoneses hay que hablar de un punto crucial que se dio en el cierre del segundo capitulo, cuando Argentina daba pelea y dominaba a los subcampeones de la reciente Liga de Naciones. Con el marcador 20-19 a favor de

Con el marcador 20-19 a favor de los argentinos, un remate de Facundo Conte rozó en el bloqueo y se fue afuera, en lo que pudo ser una ventaja considerable de 21-19 en ese tramo final del set.

Sin embargo el árbitro no vio ese roce y le dio el punto a Japón, motivo por el cual el combinado nacional pidió de inmediato la revisión de la tecnología a través del video check. "Pedila, pedila", se lo escuchó decir a Conte a su banco.

Lo más insólito o indignante se dio después porque los jueces a cargo de los monitores decidieron que la pelota no había tocado la mano del japonés a pesar de que claramente desvió su recorrido.

El banco argentino explotó con

los reclamosy el árbitro polaco Wojciech Maroszek no tuvo contemplaciones: le sacó tarjeta amarilla al equipo en un apercibimiento que no hizo efecto porque las protestas continuaron. Fue allí que Maroszek sacó la roja, penalización que consiste en un punto para el equipo rival.

De esa manera, lo que visiblemente era un 21-19 para Argentina terminó siendo 21-21. Con mucha bronca el equipo capitaneado por Luciano de Cecco terminó entregando ese segundo set. La sensación de frustración se hizo mayor porqueademás Argentina desaprovechó una ventaja que llegó a ser de cinco puntos.

El espíritu del seleccionado se vio en el tercer capítulo, dominado del principio al fin por Argentina, que se impuso y pareció iniciar una remontada. Sin embargo, Japón mostró su gran momento y se llevó el cuarto parcial y el partido.

Tras la derrota los argentinos se quedaron en la cancha unos minutos más, estirando y llorando, literalmente, por un resultado que los dejó casi eliminados.

dejó casi eliminados. Un rato después llegó el estallido iniciado por un Conte que eligió sus redes sociales para exponer los sentimientos de la Selección.

"Nos sacan una tarjeta amarilla y una tarjeta roja por enojarnos por esta pelota", escribió usando el inglés como para que su mensaje llegara a las altas cumbres de la dirigencia del voleibol mundial.

Y agregó: "Nosotros trabajamos tres años para estar en este torneo y se supone que no podemos mostrar nuestras emociones cuando nos joden a la vista de todos, solamente tragar saliva y que siga el sbow."

"Vergüenza por todos ustedes", cerró Conte, sumamente enojado.■

## Una derrota lógica en el handball

PARIS, FRANCIA. ENVIADA ESPECIAL

Argentina perdió en el handball ante Dinamarca por 38 a 27. Sólo una victoria ante Francia en su próximo partido le permitirá lle-gar al cierre de la fase regular ante Egipto con chances. La nadadora Macarena Ceballos quedó 18° en los 200 metros pecho con 2m26s55. Los remeros Pedro Dickson-Alejandro Colomino y Eveleyn Silvestro-Sonia Baluzzo disputarán las finales B del do-ble par ligero. El arquero Damián Jajarabilla perdió en la primera ronda de la fase final ante el uzbeco Amirkhon Sadikov por 6 a 2. Y los windsurfistas Francisco Saubidet Birkner y Chiara Ferretti están 19° y 23°, respectivamente.

pressreader Proussouder com 41 664 278 4604

# Y al fin el Sena recibió al triatlon tras la polémica

Se habló mucho del agua del río, pero se realizó la competencia femenina sin mayores inconvenientes.



Hacia el ciclismo. La francesa Periault y Biagioli salen del agua. REUTERS

PARIS, FRANCIA. ENVIADA ESPECIAL

Tras varios días de incertidumbre, de análisis bacteriológicos que ge neraron dolores de cabeza a la organización, de cancelaciones y sus pensiones y hasta de una idea de transformarlo en un duatlon, París 2024 pudo disputar su triatlón en el río Sena. La prueba femenina, con Romina Biagioli como abanderada argentina, se inició a las 8 en punto y tuvo de todo. Una enorme polémica en la largada, muchas caídas en la fase de ciclismo y quejas de varias atletas que

LA CORDOBESA FUE 47

Biagioli se ilusionó, pero terminó demasiado lejos

Romina Biagioli se despidió del triatión olímpico con una buena actuación: fue un 47° lugar en la prueba corrida en el Sena aunque ualmente lo suyo pudo haber sido meior. Porque cuando promedió la fase de la natación la cordobesa, de 35 años, se ubicó entre las 20 mejores. Pero una caída cuando disputaba la etapa de ciclismo -en la que perdió la caramañola en la que tenía los carbos le terminó costando caro. De todos modos ello no le borró la sonrisa y el orgullo de haber sido olímpica por segunda vez en su

consideraron "injustas" las condi-

ciones en las que se celebró. Los altos niveles de contaminación tras las fuertes lluvias de fines de la semana pasada forzaron a cancelar los entrenamientos en el agua previstos para el domingo y el lunes y postergaron la competencia masculina, inicialmente programada para el martes. Por eso las triatletas se fueron a dormir el-mismo martes sin saber si competirian al dia siguiente. Y los fuertes chaparrones que cayeron a la madrugada hicieron temer una nueva mala noticia. Pero bien temprano llegó la confirmación: el triatlon

Visualmente todo estuvo listo para una fiesta. La partida en el puente Alejandro III que une la explanada de Los Inválidos con el compleio monumental formado por el Gran Palacio y el Pequeño Pa lacio, le dio un marco imponente al trazado de la competencia. Las tribunas instaladas al margen del río estuvieron llenas y hasta hubo gente parada o sentada sobre las barandas del puente, en los canteros y hasta en las paredes de las entra das al subte. El cielo, que amaneció encapotado, comenzó a abrirse. Y las últimas gotas cayeron cuando las competidoras se acercaron a la plataforma de la largada.

Aunque para los franceses fue una celebración, sobre todo por la consagración de su representante Cassandre Beaugrand, una vez finalizada la competencia se escucharon muchas quejas y hasta preocupación por el impacto que podría tener en la salud haberse su mergido en un Sena que 24 horas antes no era apto para un baño

La largada fue insólita. Por alguna razón que nadie pudo explicar un grupo pequeño de competidoras se lanzó al agua antes de que se escuchara la señal de la salida. Las que quedaron arriba de la plataforma, sorprendidas, dudaron, pero finalmente se tiraron al agua

Yo creo que fue una largada fa-Ilida. Me pareció injusto. Obviamente una tiene que nadar a fondo hasta que se frena. Pero nunca se frenó. Una cosa más que estuvo mal", analizó Biagioli, que tuvo una gran actuación en el agua (llegó a estar en el top 20), pero una caída en el tramo de ciclismo la terminó relegando al 47° puesto.

Biagioli, que disputó sus segun-dos Juegos, fue también una de las que destacó que la corriente del agua fue determinante en la competencia porque como no pudieron "testear" las aguas en la previa,

las tomó por sorpresa. "A mí lo que me preocupaba era la corriente. Había seis metros por segundo en ciertas posiciones al medio del río y a los costados mucho menos. Entonces las atletas que habían podido elegir por dónde nadar tenían ventaja. Por eso era necesario probarlo para poder armar una estrategia en función a eso. Varias atletas coincidimos en eso. Yo creo que es un derecho del atleta poder probar el circuito antes de la competencia. Acá sólo pudimos hacerlo 10 minutos antes de la largada. Lo sentí como una falta de respeto hacia nosotras" aseguró la cordobesa.

Sobre el problema de la contaminación de las aguas hubo opiniones encontradas.

"No era algo que me preocupaba. Quizá a otros atletas sí. Pere repio, para mí era más <mark>inquie</mark>tante lo de la corriente", dijo Biagioli, "La verdad es que estaba un poquito preocupada. Ahora veremos cómo me siento en los próximos días", re-conoció la italiana Verena Steinhauser. La colombiana Carolina Velázquez afirmó: "La verdad es que fue como nadar en cualquier otro río. Yo no sentí ningún olor desagradable".■

# Un récord mundial, dos oros en una noche y una leyenda grande

PARIS, FRANCIA. ENVIADA ESPECIAL

Tres figuras tuvo una nueva jornada de la natación. El chino Pan Zhanle, el francés Leon Marchand y la estadounidense Katie Ledecky hicieron historia ayer. Los dos primeros con el primer récord mun-dial y un doblete de medallas de oro insólito respectivamente, y ella, con su octavo oro olímpico.

En una jornada que incluyó cin-co finales, en orden cronológico primero Ledecky revalidó su coro-na en los 1500 metros mientras enseguida Marchand hizo delirar a los 13 mil espectadores del estadio La Défense logrando lo que ni su idolo Michael Phelps consiguió: ganar dos finales-200 metros pecho y 200 metros mariposa- en la misma noche, con apenas dos horas de inter-



Amo y señor de 100 libre. Pan Zhanle clavó el crono en 46s40, reuters

valo. La frutilla del postre vino de la mano de Pan Zhanle, que se impuso en los 100 metros librey, con su primer oro olímpico, rompió el primer récord con un crono de 46s40.

Pan Zhanle se impuso por un buen margen sobre el australiano Kyle Chalmers, que terminó con 47s48, y la joya rumana David Popovici, que marcó 47s49 y venía de ganar los 200 libre el lunes. El campeón liquidó incluso su propia plusmarca establecida en febrero en el Mundial de Doha (46s80).

Ledecky dominó desde el inicio su carrera. Y además rompió su propio récord olímpico por más de cinco segundos y paró el reloj en 15m30s02. Muy atrás llegaron la francesa Anastasiia Kirpichnikova, con 15m40s35, y la alemana Isabel Gose, con 15m41s16.

El triunfo de Ledecky, a sus 27 años, supuso otra marca genial: se convirtió en la segunda deportista más laureada con oros de la historia de los Juegos junto a su compatriota nadadora Jenny Thompson y

quedó a sólo un oro de la gimnasta soviética Larissa Latynina.

Marchand la tuvo muy dificil en la primera final, la de mariposa, donde estuvo por detrás del gran favorito, el húngaro Kristof Milak, hasta que bajo el impulso del pú-blico lo doblegó en la última pileta para imponerse con 1m51s21 (récord olímpico) mientras en pecho dominó desde el inicio y terminó la carrera con 2m05s85, que de nuevo se convirtió en un récord olímpico.

#### EL MEDALLERO

| ta. | Palis          | Ore | Plata | Bronce | Total |
|-----|----------------|-----|-------|--------|-------|
| ĺ   | China          | 9   | 7     | 3      | 19    |
| 2   | Francia.       | 8   | 10    | 8      | 26    |
| 3   | Japón          | 8   | 3     | 4      | 15    |
| 4   | Australia      | 7   | 6     | 3      | 16    |
| 5   | Gran Bretaña   | 6   | 6     | 5      | 17    |
| 6   | Corea del Sur  | 6   | 3     | 3      | 12    |
| 7   | Estados Unidos | 5   | 18    | 12     | 30    |
| 8   | Italia         | 3   | 6     | 4      | 13    |
| 9   | Canadá         | 2   | . 2   | 3      | 7     |
| 0   | Alemania       | 2   | 2     | 2      | 6     |
| _   |                | -   |       |        |       |

pressreader Prausikader.com 41 664 278 4604

40 Deportes CLARIN-JUEVES I DE AGOSTO DE 2024

### Liga Profesional de fútbol

# Boca se fue feliz con una media vuelta de Cavani, un blooper para Merentiel y el bautismo de Saralegui

Vapuleó a Banfield y no dejó dudas. Fue ampliamente superior en el juego y tuvo eficacia en la definición. Buen debut de Martegani. La victoria lo pone en carrera en el campeonato.

Análisis

#### Daniel Avellaneda davellaneda@clarin.com

Tenía algunas cuentas pendientes Boca. Completar este partido de la 7º fecha y reencontrarse con la victoria, después del descolorido empate ante Instituto en Córdoba y el tirón de orejas de Juan Román Riquelme. Le quedará para otra oportunidad, sin dudas, mostrar un rendimiento sostenible. Le alcanzó con una genialidad de Edinson Cavani y el instinto depredador de Miguel Merentiel, que aprovechó un error no forzado. Liquidó el partido con los goles uruguayos y en el final, Jabes Saralegui le clavó otro

puñal a u**na pobrísima versión de** Banfield, carente de jerarquía.

Boca tiene dos ritmos, pero le cuesta mover la caja de cambios para encontrar la velocidad justa. Por definición, es un equipo que adormece con la pelota. Acumula pases—casi 300 en el primer tiempo y su juego es demasiado lento. Hasta que acelera, claro. Entonces, es disruptivo. Especialmente, por sus laterales. El principal problema es que pasa más tiempo en punto muerto que en sexta.

Empezó a despegar por las bandas Boca. Con Luis Advíncula, esta vez más profundo que Lautaro Blanco, y dos intérpretes que le dieron otra fisonomía al conjunto, muy a pesar de sus características innatas. El 4-42 que plantó Diego Martinez tuvo a Exequiel Zeballos en una posición que nunca había experimentado en su breve carrera.

El Changuitose movió detrás de los centrodelanteros, suelto, casi como un enganche que formó la punta de un rombo. En el otro extremo se paró Pol Fernández, que

#### El equipo saldó las deudas que le había marcado Riquelme.

no estuvo estático. Por el contrario, fue salida y se ofreció para conectar. A los costados, dos mediocampistas de diferente estilo como internos. Tomás Belmonte, más dinámico aunque impreciso en esos cuarenta y cinco minutos iniciales, y Agustín Martegani. El volante que llegó desde San Lorenzo tiene técnica y por eso se hizo cargo de las pelotas paradas. Intentó armar un buen circuito por adentro con Zeballos, el más movedizo, que se movió por todo el frente de ataque. La idea estaba clara, liberar las bandas para los laterales y enhebrar un buen tejido con Miguel Merentiel y, sobre todo, Edinson Cavani.

El astro uruguayo mostró toda su categoría en el gol que abrió el partido. También, sacrificio porque colaboró en la recuperación. Su definición fue propia de un fuera de clase. Llegó el desborde de Advincula y Cavani, de espaldas, hizo rebotar la pelota contra el césped para poder girar y sacudir ante la incrédula mirada de Gabriel Aranda y la estéril volada de Facundo San-

guinetti

Banfield mostró muchísimas dificultades. Prescindió de la tenencia, una clara estrategia, pero recuperó muy poco. Y cuando logró hacer uso de la pelota, dependió demasiado del ingenio de Ignacio Rodríguez. Buscó ser profundo a bordo del 4-1-4-1, pero no desequilibró. Y la mejor situación que produjo fue en el último instante del primer tiempo, a través de un tiro libre que bajó Aranda y que Mauricio Roldán no resolvió con pericia en las narices de Sergio Romero.

En el segundo tiempo, Banfield intentó adelantar sus lineas. Subió Braian Galván más cerca de Roldán. Sin embargo, se pegó un tiro en el pie por otra distracción de Aranda, que salió jugando con la pelota dominada y como no tenía receptor.



Implacable. Edinson Cavani le ganó el espacio a Aranda y llega antes que Macíel. Sacó una media vuelta furibunda que se metió arriba, cerca del travesaño. Fue el 1-0. MARCELO CARROLL

Un instante antes había entrado Matías González en lugar de Marcos Echeverría con la esperanza de hallar un socio para Nacho Rodríguez, una luz en el medio de la oscuridad visitante.

El regalo de Aranda cerró el trá-mite. Consciente de que se viene una seguidilla que incluye a Cru-zeiro en la Copa Sudamericana, Martínez empezó a cuidar titularesy renovó energías con los ingresos de Nicolás Figal en el arranque del complemento, más Milton Giménez, Jabes Saralegui y Lautaro Di Lollo en reemplazo de Marcos Rojo, Cavani, Zeballos y Advincula. Eso sí, el esquema no varió

Boca cedió la posesión y Banfield se animó con Rivera. A falta de diez minutos, Munúa apostó a un "9" puro como es el caso de Bruno Sepúlveda. No obstante, su mejor cara estuvo en la pelota parada, más allá de que no pudo aprovechar su supremacía en el juego aéreo.

Y Saralegui, luego de otra desinte-ligencia defensiva de Banfield en un lateral, aprovechó el tiro del fi-nal para darle formato de goleada a un duelo en el que a Boca le sobró contundencia, pero le faltó brillo. Al Toto Lorenzo poco le importa-ría bajo un lema que prima en Boca v en casi todo el fútbol: "Si quieren chiches, vayan a la juguetería".

## POSICIONES

#### Liga Profesional

| Equipos         | Pts. | T    | G    | E   | R    | CE.  | GC.   | DEF |
|-----------------|------|------|------|-----|------|------|-------|-----|
| Huracán         | 18   | 8    | 5    | 3   | 0    | 10   | 3     | +7  |
| Unión           | 17   | 8    | 5    | 2   | 1    | 9    | 4     | +5  |
| Racing          | 16   | 8    | 5    | 1   | 2    | 17   | 8     | +9  |
| Talleres        | 15   | 8    | 4    | 3   | 1    | 13   | 9     | +4  |
| Vélez           | 14   | 8    | 4    | 2   | 2    | 11   | 6     | +5  |
| Instituto       | 14   | 8    | 4    | 2   | 2    | 10   | 6     | +4  |
| Ind. Rivadavia  | 14   | 8    | 4    | 2   | 2    | 5    | 2     | +3  |
| Belgrano        | 14   | 8    | 4    | 2   | 2    | 13   | 13    | 0   |
| Rîver           | 13   | 8    | 4    | 1   | 3    | 13   | 8     | +5  |
| Atl. Tucumán    | 13   | 8    | 3    | 4   | 1    | 8    | 6     | +2  |
| Воса            | 12   | 8    | 3    | 3   | 2    | 10   | 6     | +4  |
| Estudiantes     | 12   | 8    | 3    | 3   | 2    | 9    | 6     | +3  |
| Lanús           | 12   | 8    | 3    | 3   | 2    | 11   | 11    | 0   |
| Argentinos      | 12   | 8    | 4    | 0   | 4    | 8    | 11    | -3  |
| Platense        | 11   | 8    | 3    | 2   | 3    | 8    | 8     | 0   |
| Newelfs         | 11   | 8    | 3    | 2   | 3    | 5    | 6     | -1  |
| Gimnasia        | 10   | 8    | 3    | 1   | 4    | 11   | 11    | 0   |
| Sarmiento       | 10   | 8    | 3    | 1   | 4    | 8    | 9     | -1  |
| R. Central      | 9    | 8    | 2    | 3   | 3    | 11   | 10    | +1  |
| Riestra         | 9    | 8    | 3    | 0   | 5    | 7    | 9     | -2  |
| Tigre           | 9    | 8    | 2    | 3   | 3    | 8    | 12    | -4  |
| Independiente   | 7    | 8    | 1    | 4   | 3    | 5    | 9     | -4  |
| San Lorenzo     | 6    | 7    | 1    | 3   | 3    | 5    | 7     | -2  |
| Banfield        | 6    | 8    | 1    | 3   | 4    | 6    | 12    | -6  |
| Def. y Justicia | 5    | 8    | 0    | 5   | 3    | 7    | 12    | -5  |
| Barracas Centr  | al 5 | 8    | 1    | 2   | 5    | 3    | 10    | -7  |
| Godoy Cruz*     | 3    | 7    | 1    | 3   | 3    | 4    | 8     | -4  |
| Central Côrdob  | a 1  | 8    | .0   | 1   | 7    | 7    | 20    | -13 |
| * Se le descont | aron | tres | niir | too | nori | ncid | ionto |     |

| Boca                 |   | Banfield             |   |
|----------------------|---|----------------------|---|
| 3                    |   | 0                    |   |
| 1 Sergio Romero      | 6 | 1 F. Sanguinetti     | 4 |
| 17 Luis Advincula    | 7 | 6 Guillermo Enrique  | 4 |
| 5 Gary Medel         | 7 | 4 Alejandro Maciel   | 4 |
| 6 Marcos Rojo        | 6 | 47 Gabriel Aranda    | 2 |
| 23 Lautaro Blanco    | 5 | 33 Emanuel Insúa     | 4 |
| 30 Tomás Belmonte    | 4 | 5 Cristian Núñez     | 4 |
| 8 G. Fernández       | 6 | 11 Ignacio Rodriguez | 6 |
| 19 Agustin Martegani | 5 | 32 Yonatan Rodriguez | 6 |
| 7 Exequiel Zeballos  | 5 | 14 Braian Galván     | 4 |
| 10 Edinson Cavani    | 8 | 39 Marcos Echeverría | 4 |
| 16 Miguel Merentiel  | 7 | 18 Mauricio Roldan   | 3 |
| DT: Diego Martinez   | _ | DT: Gustavo Munúa    |   |

Cancha: Boca.
Goles: PT, 22m Cavani; ST, 11m Merentiel y
45m (-5) Jabes Saralegui.
Cambios: ST, Nicolás Figal (8) por Rojo: 11m
Matilas González (8) por Echayerria; 22m
Milton Giménez (8), Jabes Saralegai (8) y
Lautaro Ol Lollo (8) por Cavani, Zebalios y
Advincula; 24m Gerónimo Rivera (8) por
Galván; 35m Bruno Sepulváda y Exequial
Bonifacio por Ignacio Rodriguez y Enfique;
27m Bralan Aguirre por Martegani.
Amonestados Guillermo Fernández, Figal,
Núñez, Yonatan Rodríguez, Roldán y
Bonifacio.

ARBITRO: Fernando Espinoza

En detalle

#### ZENÓN ESTÁ EN LA MIRA

Además de Equi Fernández, con un ple en Arabia Saudita, desde Europa están siguiendo de cerca a Kevin Zenón, convocado al Sub 23. Hay clubes interesados de Alemania e Inglaterra, Su cláusula es de 15 millones de dólares.

#### CAVANI-MERENTIEL

#### La dupla uruguaya está intratable: entre los dos ya hicieron 51 goles

Cavani v Merentiel forman una dupla explosiva. Los números de los uruguayos son indiscutibles. El astro nacido en Salto lleva 19 goles (16 este año) en 39 partidos. Su compatriota de Paysandú va sumó 32 en 82 encuentros con la camiseta azuly oro.

"Me pone contento que Edi maroles y él se pone contento también, y todo el grupo. Espera-mos seguir marcando, que es lo importante", manifestó Merentiel cuando terminó el encuentro.

"Sabíamos que teníamos por de lante un partido importante, este y el fin de semana, para reponer nos en el torneo", agregó La Bes-tia, que ya está pensando en el choque con Barracas Central, el domingo en este estadio

"Los chicos se van acoplando, vamos trabajando, sirve mucho que Gary (Medel) haya venido y aporte lo suyo. Estamos conte tos con el trabajo y seguiremos de esta manera para pelear el tor-neo", cerró el goleador charrúa.

# Unión sueña gracias a un golazo de Pittón y un penal atajado sobre la hora

Buen partido en Santa Fe y diferencia mínima sobre Central. Ahora es el único escolta del líder Huracán.

#### SANTA FE. ESPECIAL

El gol de Mauro Pittón y el pe nal que le atajó Thiago Cardozo a Enzo Copetti se festejó en el estadio 15 de Abril como un campeonato. Pero todavía falta para el final del Torneo de la Liga Profesional, recién van ocho fechas, pero Unión está ahí arriba tras vencer a Central 1-0, a apenas un punto del líder Huracán, soñando con un 2024 de peleas de títulos y copas y no como 2023 que luchó por mante-nerse en Primera hasta la última fecha. El Canalla, en cambio sumó su segunda derrota al hilo y necesita cambiar la racha de cara al clásico con Newell's el sá bado 10 de agosto y a los octavos de la Sudamericana contra Fortaleza (14y 21 de agosto).

Con la necesidad de seguir en el lote de punteros, Unión tomó la iniciativa del partido, fue más incisivo, buscó más el arco de Fatura Broun pero no tuvo efectividad. Sin embargo, más allá de esa instantánea de superio ridad de un equipo sobre otro, los primeros 45 fueron parejos en chances de gol. Pocas, pero

El Kily González está enojado con los dirigentes por la falta de refuerzos y el propio Claudio Corvalán, capitán del equipo que no estuvo ante Central porque fue expulsado con Racing, confirmó que el entrenador intentó renunciar tras la derrota pero los jugadores lo conveneron de seguir. Pero más allá del cortocircuito, desde lo futbolístico mantiene sus ideas. cuida al equipo, sostiene el esquema 5-3-2 y suplió la auser cia del lateral con el regreso de

Paz y mantuvo a Torrén. En tanto, Miguel Russo puso en la cancha a los mismos titulares que empataron con Inter en Porto Alegre y lograron la clasificación a octavos de la Sudamericana. Tampoco ca<mark>m</mark>bió mucho el andamiaje del equipo. De las pocas chances, dos para destacar en el primer tiempo. Una para Unión, cuando



Festejo. De Mauro, uno de los dos Pittón, tras su golazo. PRENSA UNIÓN

Balboa recibió en el área de Central y remató al arco desde la derecha, pero Broun tapó de un manotazo En el rebote, Bruno Pittón intentó hacer el gol en el área chica, pero no tuvo ángulo y no pudo generar peligro. Otra para Central, un pa-se a Marco Ruben que definió con efecto ante la salida de Cardozo y el balón se fue cerquita del otro palo. Le marcaron posición adelantada, pero estaba habilitado y si entraba seguro intervenía el VAR.

En la parte final no se modifica ron los papeles. En esa vocación ofensiva, esa voracidad de gol, Unión logró la diferencia con un derechazo de afuera del área de Mauro Pittón, quien recibió sólo y a espaldas de los volantes visitantes. Pero tuvo que sufrir para gozar el local. A los 41 minutos, Mosqueira lo pisó en el área a Jonathan Gómez. El árbitro Tello pensó que el de Central simuló y lo amonestó. Pero lo llamó el VAR, revisó y cambió la decisión: penal. Fue Copetti, quien anunció el disparo a la izquierda de Cardozo y allí fue el arquero para sostener la victoria.

|   | Rosario Centra                                 | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7 | 1 Jorge Broun                                  | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 5 | 32 Emanuel Coronel                             | -                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 7 | 15 Facundo Mallo                               | -                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 6 | 24 Juan Giménez                                | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 6 | 3 Agustin Sandez                               | i                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 5 | 16 Mauricio Martinez                           | ¥                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 5 | 5 Franco Ibarra                                | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 6 | 8 Jonathan Gómez                               | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 7 | 25 Erzo Copetti                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 5 | 13 Jaminton Campaz                             | -                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 6 | 9 Marco Ruben                                  | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|   | DT: Miguel Angel Russ                          | iO                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|   | 5<br>7<br>6<br>6<br>5<br>5<br>6<br>7<br>5<br>6 | 7 1 Jorge Broun 5 32 Emanuel Coronel 7 15 Facundo Mallo 16 Mauricio Martinez 16 Mauricio Martinez 16 Mauricio Martinez 16 8 Jorushan Gómez 17 25 Erizo Copotti 13 Jamintono Campaz 29 Marco Ruben 10 Miguel Angel Russ |

ARRITRO: Faci

#### En detalle

Cancha: 15 de Abril. Gol: ST, 24m Mauro Pittón. Cambios: ST, Mateo del Blanco (6) por Bruno Pittón, 15m Gonzalo Morales (5) por Torren, 21m Lucas Gamba (5) por Orsini, 26m Lautaro Glaccone por Campaz, 35m Agustin Módica por Ruben, 37m Francisco Gerometta por Vargas y Enzo Roldán por

Amonestados: Mosqueira, Vargas, Paz, Giménez, Campaz, Ruben, Coronel e barra. Detalle: ST, 41m Cardozo le atajó un penal

pressreader PressReader.com +1 604 278 4604

CLARIN - JUEVES 1 DE AGOSTO DE 2024 42 Deportes

## Fútbol local

# Suspenderían los descensos para que en 2025 jueguen 30 equipos

Planean jugar Apertura y Clausura en dos zonas, clásicos y partidos por streaming. Se mantendrían los 28 equipos actuales, más los dos ascensos.

#### Luciano Bottesi

lbottesi@clarin.com

El fútbol argentino está a punto de experimentar un revival, una vuelta a los 90 con los torneos divididos en **Apertura** y **Clausura** pero con el último deseo de Julio Grondona quien le puso punto final al campeonato con 20 equipos y lo llevó a 30, pero no vivió para verlo. La temporada 2025 se jugaría en dos zonas de 15 equipos, con playoffs para definir los campeones y para que ea posible se deberán suspende los descensos este año.

La última reforma de Grondona fue la ampliación de la máxima categoría, pero tras su muerte hubo algunos intentos para reducir el número y llevarlo a -al menos-, 22 equipos. Para ello, la asamblea había votado cuatro descensos y dos ascensos para reducir el número dos equipos por temporada

Sin embargo, la "sangría" hizo re-cular a los mismos dirigentes que fueron modificando el número sin achicar demasiado la nómina. En la actualidad la Liga Profesional está formada con 28 equipos y el primer paso para que en la temporada 2025 sean 30 es anular los descensos de la temporada en juego

La situación no es una novedad: desde hace unos años circula un borrador que de tanto en tanto sufre modificaciones y en esta ocasión se filtró con un formato simi-lar al de México, con el espíritu de la Copa de la Liga Profesional que tanto deslumbró a los directivos,



Tapia. La AFA piensa en un nuevo campeoanto que tiene mucho de otro vieio. Y los descensos, suspendidos,

or su dinámica

Desde Radio La Red AM 910, el periodista Hugo Balassone fue quien tiró los aspectos salientes y la bomba de que nadie perderá la ca-tegoría en 2024: "Los descensos volverán la próxima temporada uno por tabla anual y el otro por prome-

¿De qué depende el cambio? Los dirigentes consultados por Clarin aseguraron que el tema no tiene tratamiento formal, aunque no desmintieron la información. Algunos, incluso, ampliaron lo que se escuchó en radio

Las dos etapas del torneo se denominarian Apertura en el primer semestre y Clausura, en el segun do, a diferencia de la década del 90 en adelante, cuando las nomencla turas iban a contramano del calendario. Antes de cada torneo, se abrirá el libro de pases.

Cada zona tendrá su competencia que incluirá choques interzonales, de manera que los equipos se distribuirán con la lógica de los clásicos: Boca estará en una y Ri-ver en la otra, lo mísmo con Independientey Racing, San Lorenzo y Huracán, Central y Newell's o Ban-

#### PRIMERA NACIONAL

Aldosivi le ganó 2-1 de visitante a San Telmo el partido que tenían postergado. Así, los marplatenes son los únicos líderes de la Zona B con 47 puntos y hay tres escoltas con 43. Son el propio San Telmo, Colóny Gimnasia de Mendoza. El partido se había suspendido cuando bombas de estruendo explotaron en el vestua rio visitante en el estadio de la Isla Maclei. A San Telmo, además, le contaron tres puntos.

fieldy Lanús, entre otros

Luego de la fase regular, los mejores clasificados de cada zona irán por el título en mata-mata desd octavos, cuartos, semifinal y final, Este modelo de playoff, como el torneo mexicano, podría jugarse del mismo modo que en la Copa Argentina: en cancha neutral, aunqu solamente la final sería con público de ambas parcialidades.

La ventaja para los primeros y segundos de cada zona será saltearse los octavos y esperar por su rival directamente en cuartos de final. En paralelo, seguirá programándose la Copa Argentina, aunque podría replantearse el Trofeo de Campeones para que lo jueguen los dueños del Apertura y Clausura.

Sin embargo, esa posibilidad se-guirá bajo estudio porque plantea un problema a futuro ¿Se contará como campeonato cada chico o habrá un solo campeón, es decir el ganador de una suerte de final entre los dos primeros de cada semestre?

Eso está en debate y los que consideran que apoyan la idea de un campeón anual, sostienen el punto con un nuevo ingreso: el de un nuevo partido que tendrán que pagar los dueños de los derechos audiovisuales.. En ese sentido, habrá al menos dos partidos que se podrán ver, además de la TV Pública, en plataformas de streaming y por fuera de los packs de fútbol que se comercializan.

De hecho, la fundamentación para cerrar en 30 los equipos de elite es mostrar "más jugadores" para alimentar el mercado con transferencias internacionales

S la asamblea aprueba la reforma que el Comité Ejecutivo someterá a votación, hay por lo menos cinco equipos que festejarán la buena nueva.

Central Córdoba, Tigre, Sarmien to, Independiente Rivadavia, Platense y Deportivo Riestra, entre otros, v según promedio o tabla anual, son los más complicados a esta altura del año y se asegurarían otra temporada en la máxima categoría.

## La Libertadores es el objetivo de Gallardo

## River

#### Maximiliano Benozzi

mbenozzi@clarin.com

Marcelo Gallardo quedará al mando del plantel y tendrá su primera práctica el lunes, tras el encuentro del domingo en Santa Fe (el cual será dirigido por Marcelo Escudero, DT de la Reserva), donde River visitará a Unión, y el estreno debutará frente a Huracán el sábado 10 a las 18.30 en Núñez

Si bien Gallardo debutará en un partido del torneo local, la Copa Li-bertadores será la obsesión. El Muñeco apuntará todos los cañones a tla Copa. Y rápidamente tendrá que afrontar un mano a mano, esos que tanto le gustan y en los que tan bien le fue en su primer ciclo.

Cuatro días (el 14 de agosto) des pués del estreno de su segundo ciclo, con toda la carga emotiva a cuestas que habrá en el Monumen-tal, Gallardo dirigirá a River ante Talleres en Córdoba por el encuentro de ida de los octavos de la Copa. Y el 21 será la vuelta en Núñez

Gallardo firmará contrato hasta diciembre de 2025, cuando termine el mandato de Jorge Brito. El lunes será presentado y hará su pri-mera práctica en el River Camp. El lunes será 5 de agosto. Y es una fe-cha especial. Ese día, pero 9 años atrás, Gallardo logró su primera Li-bertadores con River. Fue a poco más de un año de haber asumido como DT de River y tras haber ga-

nado la Sudamericana y la Recopa. A su vez, aquel título será muy recordado porque cortó una sequía de 19 años sin que la Libertadores se quedara en Udaondo y Figueroa Alcorta. Lo que Gallardo había vivido como jugador en 1996 pasaba a sentirlo como técnico, pero ahora con más protagonismo, siendo el padre de la criatura.

Aquella Copa, además, será muy recordada por situaciones puntuales, desde el drama al goce. Prime-ro, con el sufrimiento para pasar la primera ronda y la ayuda que River necesitó de Tigres de México, casualmente luego rival en la final, para que le ganara a Juan Aurich en Perú, en la última jornada de la fase de grupos, en la que el conjunto del Muñeco goleó 3-0 a San José Oruro de Bolivia en el Monumental. Y después...

## Ramón Sosa se va a la Premier

#### **Talleres**

El delantero paraguayo viajó ayer a Inglaterra con el presiden-te Andrés Fassi para cerrar la venta al Nottingham Forest. La operación se haría en 14 millones de dólares. El extremo no jugó el útlimo partido en el 1-1 ante Banfield y además Talleres no lo tendrá para los octavos de la Copa ante River.

pressreader PressReader.com +1 604 278 4604



PRACCESER AL DESCIPITO DEBERÁN DIFEDER UN CICIDGO PREMAMENTE, EN EL BOTÓN DE "OBTENÉ TU DIPÓN". APLICA EN TOUS LAS FURNAS DE PAGO DA EL COMPROD ACEPTEAL PÓBLICO EN DENERAL, SUBRE DAS SUBREMENTES AL MOMENTO DE SU UTULACIÓN. SILEITO ADISPONDIDADES DE SIRENES PROFICIAL DE SENES DE PROFICIA DE SENES DE PROFICIA DE SENES DE PROFICIA DE SENES DE PROFICIA DE PROFICIA DE SENES DE PROFICIA DE SENES DE PROFICIA DE PROFIC

# **Spot**

#### Personaje



#### Alexandra Alter

Keanu Reeves no sabe exactamente de dónde surgió la idea, pero un día -en algún momento cerca del estreno de John Wick 2: Un nuevo día para matar, protagonizada por él, y antes de empezar a rodar Ma-trix resurrecciones, también protagonizada por él- imaginó a un hombre que no podía morir.

"Se convirtió en una serie acer-ca de qué pasaría si... -dice-. ¿Y si tuviera 80 mil años? ¿De dónde procedía este personaje? ¿Y si procedia de una tribu atacada por otras tribus y quería pedir a los dioses un arma, y si un dios respon-dió, y si eso dio a luz a un niño mitad humano, mitad dios?"

A partir de ahí, añade Reeves, partió "de esta simple premisa y fue ganando en complejidad y siguió creciendo". Durante un tiempo, el personaje sólo existía en su cabeza. Entonces se pregunto: ¿y si este guerrero inmortal se convirtiera en la base de un cómic? ¿Una película de acción? ¿Una serie de animación? Más: "¿Ÿ si se convir-tiera en una novela?".

Desde entonces, el antiguo gue-rrero de Reeves se convirtió en el ancla de una franquicia multime-

dia creciente. El cómic que imaginó y coescribió, BRZRKR (pronunciado "Berzerker"), se plasmó en una serie de doce números que vendieron más de dos millones de copias. Netflix desarrolla una película de acción real, protagonizada y pro-ducida por el propio Reeves, y tam-

bién una serie de animación. Y ahora, Reeves publica su primera novela, The Book of Elsewhere ("El libro de otro lugar") que escribió junto con el autor británico de ciencia ficción China Miéville. Ambientada en el mundo del có-mic BRZRKR, The Book of Elsewhere es una mezcla de ciencia ficción, fantasía, ficción histórica y mitología, con una fuerte dosis de existencialismo.

Decir que es un libro extraño no es suficiente para captar su extrañeza proteica, que **desafía los gé-neros**. Se centra en el guerrero de 80 mil años de edad de Reeves-llamado Unute o, a veces, B-, extrañamente fuerte, capaz de arrancarle los brazos a la gente y atravesarles el pecho de un puñetazo, pero que se cansó de su estado inmortal.

Es un thriller cargado de adrenalina, pero también es una novela malhumorada y experimental so-bre la mortalidad, la escurridiza naturaleza del tiempo y lo que significa ser humano

Al principio, Reeves y Miéville pueden parecer una extraña pare-ja. Se sabe, Reeves es una estrella de cine que protagonizó franqui-cias de acción multimillonarias como Matrixy John Wick, así como clásicos de culto como la comedia de viajes en el tiempo Bill & Ted's Excellent Adventure o el thriller criminal Punto límite.

Miéville es marxista y doctor en Relaciones Internacionales por la London School of Economics. Es

#### Escribió "The Book of Elsewhere" junto con el autor británico China Miéville.

conocido en los círculos literarios por sus embriagadoras novelas de ciencia ficción y fantasía de fuerte carga política, entre ellas *Kraken*, protagonizada por una secta de adoradores de calamares, y Railsea, ambientada en un mundo distópico cubierto de líneas de ferrocarril y poblado por gigantescas ratas topo desnudas, que es a la vez un ho-menaje a *Moby Dick* y una crítica del capitalismo moderno.

Pero la asociación Reeves-Miéville tiene sentido desde el punto

de vista estético, cultural e incluso filosófico. Ambos plantean en sus obras preguntas alucinantes so-bre los misterios de la existencia y a menudo introducen esas ideas en tramas llenas de acción.

Reeves creció devorando la cien-cia ficción de William Gibson y Philip K. Dick, y más tarde se afi-cionó a los relatos cortos de Miéville, a los que calificó de "maravilla". A Miéville, por su parte, le encanta cómo, en películas como Matrix y Johnny Mnemonic, Reeves fue capaz de "combinar la propulsión con el espectáculo asombroso, con la provocación filosófica herética y la investigación".

Durante una entrevista conjun-ta por videollamada -Reeves, desde su casa en Los Ángeles, y Miéville, en Berlín-, ambos utilizan la palabra "absurdo" para describir lo surrealista que les resultaba trabajar con el otro. Y hablan de su primer encuentro -en Berlín, durante el verano de 2021- del modo apa sionado en que una nueva pareja habla de cómo se conocieron

En esa reunión, Reeves le dijo a Miéville que, aparte de un par de puntos clave de la trama y los rasgos de los personajes que se habían establecido en el cómic, **Miéville** podía hacer lo que quisiera con el material original. La franqueza de Reeves convenció a Miéville de que podría escribir algo narrativamen-te interesante y entregar un libro que no pareciese un anuncio de có mic ni una publicidad.

"Para nosotros era importante abordarlo de una forma nueva, que fuera específicamente literaria en el sentido de utilizar la novela y su forma, pero que fuera descarada y alegremente una novela de BRZRKRy que honrara el material original", dice Miéville.

¿Por qué quería escribir una no-vela? ¿Cómo se entrecruzan sus proyectos literarios con su carrera cinematográfica? Reeves da una respuesta que admite "obvia y reduccionista": "Es otra forma de contar historias, algo que me encanta". Uno de sus colaboradores en la

serie de cómics, Matt Kindt, tiene otra teoría. Cree que Reeves, que sigue siendo una figura bastante enigmática a pesar de llevar décadas en el candelero, ve aspectos de si mismo en el guerrero: una figura a la que se rinde culto y gana adeptos, pero que se siente solo, tratado como un extraterrestre, agobiado por las ideas equivocadas de los demás acerca de quién es. En cierto modo, añade, la histo-

ria parece una respuesta oblicua





Cómic. Se pronuncia "Berzerker" y vendió dos millones de ejemplares.

a los papeles icônicos de Reeves en películas de acción hiperestilizadas, como una figura invencible que mata una y otra vez pero nun-

ca puede morir. Reeves dice que al principio no se dio cuenta de cuánto de sí estaba poniendo en el personaje del guerrero, pero que desde entonces vio cómo sus preocupaciones metafisicas dieron forma a la historia: "Me sorprendió lo que el acto creativo le revela a uno mismo. Quizá sea una especie de conversación. Y por eso quizá tengo problemas cor mi padre v con mi madre. Y guizá pienso en la muerte". Y continúa: "Quizá no entiendo

la violencia del mundo. No entiendo que todos sepamos que vamos a morir y que nos matemos unos a otros por cosas que, tal vez mirándolas en retrospectiva, no son tan importantes. Quizá me pregunto sobre el mundo: cómo llegamos hasta aquí, quiénes somos..."

Agrega: "Me pregunto sobre la tecnología. Sobre esta especie de deso de extinción que tiene la es-pecie. No sé por qué tenemos tanta prisa por salir del planeta y digitalizarnos. Tal vez me pregunto sobre el amor. Y su poder. ¿Por qué la muerte es tan fuerte y el amor tan frágil y, sin embargo, es la fuerza más poderosa del planeta? Me gusta pensar en eso, y pensé que quizá podría plasmarlo en un cómic

Además de las peculiaridades de la novela en sí, también está la rareza del hecho de que Keanu Reeves haya escrito una novela. Otras estrellas de cine lo hicieron -véase Tom Hanks, Carrie Fisher, Sean Penn, Ethan Hawke, Jim Carrevcon resultados dispares

El hecho de que Reeves eligiera un novelista galardonado como compañero de trabajo, en lugar de reclutar a un escritor fantasma, fue una señal de su seriedad. Juntos trazaron la trama, pero cuando lle gó el momento de escribir, Miéville tomó las riendas, creando un esquerna y entregando un borrador, y haciendo revisiones basadas en las sugerencias de Reeves.

Aun así, algunos podrían consi-derar que una novela de Keanu Reeves es un proyecto de vanidad, similar al lanzamiento de un perfume o un tequila por parte de un famoso. The Book of Elsewhereya demuestra ser algo polarizante. Re-cibió los elogios de uno de los ído-

#### Es un thriller protagonizado por un hombre cansado de ser inmortal.

los literarios de Reeves, William Gibson, que la calificó de "excep-cionalmente innovadora", y los de Kirkus Reviews por su "lenguaje juguetón e incluso poético".

Pero Publishers Weekly lo cali-ficó de "plomizo" y "tedioso". Un crítico de Booklist se mostró a la vez encantado y desconcertado, planteando que la narración podría ser un metacomentario sobre "algunos de los populares memes de Reeves en Internet" y concluye; "Sea lo que sea, funciona".

Al principio. The Book of Elsewhere se lee como un thriller de espionaje de operaciones encubier-tas, con escenas de carnicería que recuerdan al papel de Reeves en John Wick. Comienza con una es cena de violencia erotesca, pero muy pronto la novela se adentra en un territorio filosófico más denso.

"Es una novela de grandes ideas atravesada por una historia de acción", dice Ben Greenberg, que la adquirió y editó para Random House. "Parece muy difusa hasta que empieza a cuajar lentamente. No creo que la gente espere eso de una novela de Keanu Reeves".

The Book of Elsewhere está salpicado de interludios oníricos en segunda persona de los eones solitarios de B sobre la Tierra, mientras observa el auge y la caída de civilizaciones, tecnologías, especies, religiones, lenguas e ideologías.

Hay un largo cameo de Sigmund Freud, que intenta tratar la melancolia incurable del guerrero. B reflexiona sobre su encuentro con Karl Marx ("siempre mucho más divertido de lo que la mayoría de la gente cree que es") y con el drama turgo Samuel Beckett, quien, en la alocada historia alternativa de la novela, le dio un papel en su absurda obra La última cinta de Krapp.

La trama central gira en torno a un cerdo mágico e inmortal -en concreto, un cerdo indonesio salvaie con colmillos llamado babirusa-que lleva 78 mil años cazando a By se convierte en su némesis y en

lo más parecido a una familia. La narración está plagada de datosy referencias arcanas. Entre los términos que hay que googlear es tán "sastrugi" (nieve ondulada por el viento), "smilodon" (felino depredador con colmillos que vivió en el Pleistoceno), "urschleim" (término acuñado por el biólogo alemán Ernst Haeckel para designar un limo primigenio del que surgió toda la vida) y "khesheph" (una especie

de antigua magia de Oriente). "También hay juego en esto aporta Miéville-. No todo es existencialismo y Freud. Es una oportunidad para imaginar gliptodon-tes en la Borgoña primitiva". Ante la mención de los gliptodontes Reeves se muestra encantado, suelta un agudo "jiji" y hace el signo del rock and roll con ambas manos.

Reeves tiene otras ideas para nuevas obras basadas en el personaje, incluido, posiblemente, un poema épico. "El mundo del espectáculo lo ve como qué más pode mos hacer, pero yo lo veo desde el lado del artista", asegura

Aún no está seguro de cómo influirá la versión del personaje que Miéville desarrolló en la novela en el cómic y en otros proyectos futu-ros. Pero está bastante seguro de que lo sorprenderá: "Eso me lo van a revelar. Hay mucho que pensar sobre lo que puede ser y cómo afec-tará al canon, mientras vuelvo a jugar con mis propios juguetes".

# Digno cierre para una trilogía de terror

Tras "Pearl" y "X", el director Ti West y Mia Goth se reúnen otra vez.



en. Mia Goth entrega una de sus mejores actuaciones

#### "MaXXXine"

....

Terror. EE.UU., 2024. 104', SAM 16 R. De: Ti West, Con: Mia Goth, Simon Prast, Elizabeth Debicki. Salas: Cinemark Palermo, Hoyts Dot y Unicenter, Cinépolis Houssay, Showcase Belgrano y Quilm.

### Pablo O. Scholz

scholz@clarin.com

Las películas del género slasher en las que la sangre y las tripas suelen exhibirse en primerísimos primeros planos, son una epidemia en el cine hollywoodense de hoy en día. Así que MaXXXine trae una mirada un poco distinta. Los asesinatos están, pero sobre un entramado que cuenta varios rostros conocidos en pantalla y una trama pa-ra nada endeble. No es poco.

MaXXXine vuelve a reunir al director Ti West con la intérprete Mia Goth, con quien filmó Pearly X. Goth es la protagonista con -oh casualidad- el mismo nombre (Maxine) que en X, que transcurría en 1979. MaXXXine es el cierre de una trilogía de terror, en la que la sangre corre en abun-dancia, pero todo hay que decirlo,

siempre parece demasiado falsa. Aquí la crítica social y el empoderamiento femenino ocupan buena parte de la temática. Está embientada en el Hollywood de 1985: un asesino serial, brutal, conocido como el "Acosador nocturno", está matando y sembrando el terror en Los Ángeles.

Maxine Minx es una reconocida actriz del cine para adultos, a la que le ofrecen un cambio de género. Protagonizar La puritana II, secuela de un éxito slasher, dirigida por Elizabeth Bender (Elizabeth Debicki).

Maxine tiene violentos flashbacks de la pareja de ancianos que intentó matarla, y hasta pareciera que se aprovecha de ese miedo para tener una audición en el set y conseguir quedarse con el papel principal, luego de acceder al pedido de que muestre sus senos.

La llamada "Masacre de las Es-trellas Porno" de Texas, un quíntuple asesinato al que sobrevivió en 1979, toca a la puerta de la protagonista. Por un lado, hay u<mark>n d</mark>etective (Kevin Bacon) que la persiguey quiere contactarla con un hombre muy poderoso en Hollywood. Por el otro, una pareja de policías (Bobby Cannavale y Michelle Monaghan) está detrás de las pistas del asesino, y como los últimos cadáveres tuvieron conexión con Maxine, la indagan.

Y hay autohomenajes: quien haya visto las películas anteriores del dúo director-actriz los comprenderá de inmediato. Como cuando, mientras hace su audición, Maxine mira a cámara en un guiño al famoso monólogo de una sola toma con que cerraba la última película de West.

A esta altura puede afirmarse sin temor a equivocarse que MaXXXine ofrece la mejor interpretación que, como scream queen, haya hecho Goth.

Y para probar que hay presu-puesto, Maxine tiene como representante a Giancarlo Esposito, y también está Lily Collins. No es para atragantarse con el po-choclo, aunque el morbo y la venganza estén en pantalla.



46 Spot

# Un biodrama que ya conquistó al público en su paso por el teatro

Se estrenó en la Sala Lugones el documental acerca de la obra teatral homónima de Lorena Vega y sus hermanos. Recuerdos de familia.

#### "Imprenteros"

Documental. Argentina, 2024. 72, ATP con leyenda. De: Lorena Vega y Gonzalo Javier Zapico. Con: Sergio Vega, Lorena Vega, Federico Vega, Eugenia Diaz (Yeni), Dante Zapico, Gabriela Halac, Carla Ciarapica.

#### Pable O. Scholz

Imprenteros, la obra teatral que iba a tener 4 representaciones y, como dice **Lorena Vega** en su documental, ya pasó las 500, conmovía rela-tando las relaciones que tenían Lo rena v sus dos hermanos, Sergio v Federico, a partir del recuerdo de

la imprenta que tenía su padre. Lorena hacía subir al escenario a su hermano Sergio, que no es actor como ella. Sergio, imprentero como el padre -Federico es contador-, con Lorena y otros actores jugaban a mostrar cómo se aireaba el papel, se lo coloca en máquina e imprime, con o sin ruidos onoma-

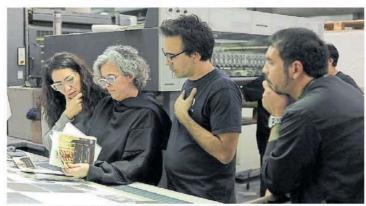

Entorno familiar. Lorena Vega, actriz y directora, mano en el mentón, con sus hermanos Sergio y Federico

topéyicos. Era una obra en la que el espectador se metía de lleno en la trama, que se desandaba sin pausas, con proyecciones y esas repre-sentaciones de otros actores.

¿Y qué es la película Imprenteros, que hoy estrena en la Sala Lugones del Teatro San Martín -estará, al menos, una semana en cartel? No es la mera transposición de lo que se veía en escena, y tampoco es la filmación de Imprenteros, como sucedió, salvando las distancias, con Hamilton, de Lin-Manuel Miranda en Broadway.

Imprenteros comenzó como

una suerte de biodrama: Maruia Bustamante, curadora del Centro Cultural Rojas, le pidió a la actriz directora y docente Lorena Vega, dentro del Proyecto familia, que creara una obra que hablara de su

La obra teatral presentada en el

Rojas era más de sentido coral que centrada en Lorena Vega. En escena la que lleva la voz cantante es Lorena, pero en el filme que codirigió con su marido, Gonzalo Javier Zapico, su presencia es mayor. La película muestra fragmentos de la obra -pocos- y se concentra en contar cômo los hermanos Vega termi-naron creando un libro sobre Imprenteros, pero también, sobre las relaciones familiares, con ese padre que tenía su imprenta en Lo-mas del Mirador, y que se distanció de la familia que creó con Yeni, y formó una nueva.

CLARIN - JUEVES 1 DE AGOSTO DE 2024

Ouizá resulte conveniente haber visto la obra, para no dar por sobreentendidos varios momentos, y tener más en claro todavía por qué surge la necesidad de crear el libro catártico, en más de un sentido. Un disparador fue que, cuando murió Alfredo, el padre, los hijos de su nueva pareja cambiaron el candado de la imprenta, y Lorena, Sergio y Federico no pudieron volver a en-trar. Eso sucedió en 2014, cuatro años antes del estreno de la obra. en 2018. Y rodado el documental entre 2020 y 2023, en tiempos de pandemia de Covid -se los ve en más de un momento con barbijos-

Vega, ni en la obra ni en la película, marca subrayados, y apela al humor, inclusive en los momentos en los que relata lo que sintió por ese padre que imprimía etiquetas de salamines, pero no le quería impri-mir las invitaciones a su fiesta de 15 porque "no hago sociales". Y a quienes no disfrutaron de la obra, seguramente les inquiete y quieran verla. Así, película y obra se re troalimentan.

# "Harold y su crayón mágico": una comedia infantil, familiera y pochoclera

#### "Harold y su crayón mágico'

....

Comedia / Aventura. Estados Unidos, 2024. Título original: "Harold and the Purple Crayon". 91, ATP. De: Carlos Saldanha, Con: Zachary Levi. Zooey Deschanel, Lil Rel Howery, Benjamin Bottani, Tanya Reynolds,

#### P.O.S. pscholz@clarin.com

Tres personajes en busca de un autor. Así podría titularse esta come dia de Carlos Saldanha (La Era de hielo), que combina un poquito de animación y mucha actuación de intérpretes como Zachary Levi (Shazam!) y Zooey Deschanel (500 días con ella).

Todo tan cierto como que no hay en Harold y su crayón mágico na-da que resulte del todo novedoso, pero la imaginación siempre sirve, v vava que el realizador brasileño

Basándose en el libro para chicos Harold y el crayón púrpura, que leía a sus chicos cuando eran pequeños, Saldanha no deja escena sin un gag, esencialmente visuales. Como si la ardilla Scrat estuviera por aparecer en cualquier momento en la pantalla

Zachary Levi interpreta al inocente hombre/niño Harold, cuyos

dibujos se vuelven realidad, quien se pregunta por quién lo creó. Está buscando al padre que nunca conoció, y entre otras cosas, le encantaría saber cuál es el propósi-to de su vida. Y así dibuja una puerta, con su crayón púrpura... y llega a la realidad. Lil Rey Howery Tanya Reynolds son sus amigos, Alce v Puercoespin, Tarde o temprano, los tres llegarán a nuestro mundo

Todo va mejor con el crayón

Y, claro, al salir del libro de cuentos se encuentran algún que otro problema, pero todo va mejor con el crayón mágico de Harold. Con él, Harold puede desde dibujar distintos medios de transporte y conver tirlos en reales, a enfrentar cualquier tipo de peligro.



Zachary Levi. El intérprete de "Shazam!", en otra comedia familiar.

Que no son muchos, y ni siquiera muy peligrosos, porque ésta es una comedia infantil, familiera y pochoclera.

Pero sin conflicto no hay película. Y Harold, Alce y Puercoespin conocerán a un niño, Mel (Benjamin Bottani), que queda maravillado con lo que Harold puede realizar, y a su madre y viuda Terri (Zooey Deschanel). El malo de la historia es Gary (Jemaine Clement), que descubre en el cravón mágico la vía para hacer sus travesuras

Piense el lector cuántas películas aptas para todo público, que pueda llevar a ver a su hijo, sobrino o nieto, sin que sea enteramente animada, y en una de ésas, hasta agradecerá que Haroldy su crayón mágico se estrene en los cines argentinos.

pressreader Prausikader.com 41 664 278 4604



El mundo de los Recursos Humanos se torna cada vez más competitivo para las empresas. Las nuevas generaciones cambian la forma de relacionarse con el trabajo y hoy las demandas son distintas, obligando a adaptar las culturas organizacionales.

## **Nuevos retos** para las empresas

## LA MEJOR EMPRESA PARA TRABAJAR

Los beneficios para el personal, los valores de la compañía, la

online, las propuestas de desarrollo de carrera.

diversidad, la competencia con empresas del exterior, el trabajo

## Mesa 1

## **COMO RETENER LOS MEJORES TALENTOS**

19hs







## **NUEVA AGENDA DE RECURSOS HUMANOS**

El debate sobre la presencialidad, el impacto de la Inteligencia Artificial, la sustentabilidad, la integración e inclusión, el voluntariado corporativo, los nuevos tipos de liderazgo.











Transmisión por Clarin.com y por nuestro canal de youtube

GOLD SPONSORS



afarte



SILVER SPONSORS

















CLARIN - JUEVES 1 DE AGOSTO DE 2024 48 Spot

#### Cultura

Su titular, Tulio Andreussi Guzmán, dialogó con Clarín

# En el Fondo Nacional de las Artes, más préstamos y menos becas y subsidios



Susana Reinoso

seccioncultura@clarin.com

l cartel es blanco, grande y en letras ne gras; viene de recupe-rar su identidad: "Casa Victoria Ocampo". Luminoso, atrae la atención a la calle Rufino de Elizalde 2371, en el arbolado Barrio Parque de Buenos Aires.

Apenas llegamos para entrevistar, en exclusiva, al presidente del Fondo Nacional de las Artes (FNA). Tulio Andreussi Guzmán. un grupo de personas se acerca a preguntar si pueden conocer la casa. Y si, se puede visitar la casa racionalista diseñada por Alejandro Bustillo a pedido de Victoria Ocampo, la histórica y quizá primera mecenas del arte y la cultura en nuestro país. Supo haber allí una placa de bronce con su nombre, emplazada durante la gestión de Amalita Lacroze de Fortabat, en el período menemista y que desapareció en la gestión ante rior. Asiduos paseantes de Barrio Parque indagaron al respecto, según contaron, y la explicación fue que "se había oxidado". Así pasó a ser Casa de la Cultura del FNA.

La casa tiene una historia riquisima, de allí que en 2022 fue declarado Monumento Histórico nacional. La vanguardista Victoria Ocampo sorprendió a todo Ba rrio Parque, de tradición neoclásica francesa, con su decisión innovadora inspirada en el estilo racionalista de Le Corbusier.

Andreussi Guzmán entra en escena para la entrevista con ur declaración de principios: "El Fondo volverá a ser una entidad financiera para la artes y la cultura. Queremos volver a la matriz de lo que el FNA fue históricamente. Este es un organismo vivo, que late. Vamos a optimizar los recursos con un espíritu federal". Y de inmediato dice, en la primera entrevista que concede a la prensa: "Lo que le planteé al secretario de Cultura, Leonardo Cifelli, fue un esquema básico: ordenar recursos y volver a crear re-des con otros organismos. Por

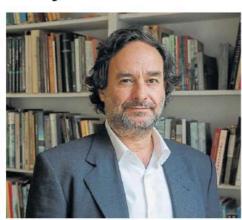

El objetivo. Ordenar recursos y crear redes con otros organismos

ejemplo, con el Ministerio de Justicia v con la Procuración del Tesoro, porque hay temas legales que debatir. Por ejemplo, la lev 11.723 de propiedad intelectual tiene un arancel de cuatro pesos que no se ajusta desde 1992. Este arancel es para que al artista le sirva legalmente. Son recursos del Fondo que al actualizarse van a impactar en la recaudación que parte del Dominio Público Pagante". Agrega que "el modelo del Fondo se va a invertir y será distinto al que se aplicó en las últimas gestiones. Cifelli me encargó, como lo hizo con otros organismos culturales, que hagamos los cambios necesarios para que la estructura vuelva a ser sustenta ble. No vamos a tener aportes del Tesoro y te diré que los números fueron bastante dramáticos los últimos cuatro años, porque en promedio tuvo un aporte del Tesoro nacional del 40%

Esto equivale a decir que el Fondo no se sostuvo con el Dominio Público Pagante, emanados de los aportes de las sociedades de ges tión (Sadaic, Argentores, etc.) v otras fuentes como la TV paga. Andreussi afirma que se ha planteado dos objetivos principales de gestión: "El primero será dar préstamos y el segundo, fiscalizar los recursos y monitorear los ingresos del organismo".

Su diagnóstico: "Recibimos el Fondo con una recaudación de ingresos en mínimos históricos; el último año ingresaron al Fondo más o menos mil millones de pe sos y hubo un aporte del Tesoro del 40% en promedio, para que se pudiera cumplir con el otorgamien to de beneficios. El primer año del Covid (2020) fue más alto y ya en 2023 fue más baio. Buscamos recuperar el espíritu fundacional".

#### ¿Qué significa que se va a invertir el modelo que el Fondo tuvo hasta ahora?

-Hay que entender que el Fondo es una entidad financiera cuyo objetivo principal es otorgar préstamos y fiscalizar el ingreso de los recursos. Luego tiene objetivos secundarios que son las becas, los concursos subsidios y otros programas. Cuando uno va hacia atrás, por ejemplo la presidencia de Juan Carlos Pinasco, entre 1958 y 1973, el FNA era una entidad financiera, que otorgaba el 70% de lo que recaudaba en préstamos para el sector de la cultura y las artes

## -¿Esa matriz fue mutando? -Sí, fue cambiando y bajó al 50% de

recursos asignados a préstamos a medida que fue pasando el tiempo. En la gestión de Amalia Fortabat, hubo un 50% o 60% de beneficios que fueron a préstamos. En las posteriores gestiones, ese modelo se mantuvo. Hasta la gestión de Carolina Biguard, en la que esa matriz se invierte. Se otorgan menos préstamos y comienzan a darse muchas más becas, por diversas ra zones. Ahora, si entendemos al

Fondo como lo que es, una entidad financiera sustentable que otorga beneficios en préstamos, esa lógica permite que esos préstamos con tasa UVA vuelvan para que en la devolución se pueda volcar a la cul-

#### -Da la impresión que no solo hubo un cambio de matriz en las últimas gestiones, sino que los ben ficiarios se adaptaron a recibir más becas y subsidios que no son retornables.

-Al Fondo le interesa tener capacidad sustentable para volcar recursos al ecosistema de la cultura. En su historia, el FNA funcionaba como una comunidad transversal para todas las disciplinas de la cultura, y también los artistas respondian. Eso se fue desvirtuando en la última década donde el subsidio y la beca comenzaron a ser más pre ponderantes. Cuando esos objetivos secundarios ocupan un lugar más importante que el beneficio principal -el préstamo- se resque-braja la sustentabilidad del Fondo de las Artes.

#### -¿Y con esa pérdida de sustentabilidad financiera como se cumplen los objetivos que pretende el Gobierno con un 80% para bene-ficios y un 20% para gastos de mantenimiento?

En la gestión de Amalia esos valores eran así: el Fondo invertía el 75% de lo que recaudaba en bene ficios y gastaba el 25% en mante-nerse. Pero en la última eso se invirtió: el 75% fue para gastos y un 25% para beneficios. Es cierto que 2020 fue el año de la pandemia del Covid, en el que el FNA tomó un pa pel de benefactor cultural cuando su rol es ser una entidad financiera (también conocido como el Banco de las Artes en la jerga de los creadores). Según su Estatuto, el Fondo no es benefactor de la cultura, aunque fomenta, incentiva y estimula la calidad artística. La gestión de Amalia Fortabat no tuvo aportes del Tesoro. Si los hubo durante las dos últimas gestiones. Ese nueo modelo se masificó.

#### En el primer año de la pandemia. con el cierre de la economía, casi se destruyó el sector cultural. El Fondo salló a pallar esa situación. ¿Cuántas becas y subsidios se otorgarony qué tipo de fiscaliza ción se hizo?

-En la época del Covid se procesa ron 35 mil pedidos de becas. Hasta ese momento el promedio era de 10 mil. También hubo una práctica similar con los préstamos. Se otorgaban a tasa cero v con la inflación funcionaban como subsidios encubiertos. Hubo dos programas. En el Sostener Cultura I, se habrán inscripto 10 mil personas y se otorgaron 400 becas, pero fue una prueba piloto. Luego, con Sostener Cultura II, fueron más de 20 mil becas. Fiscalizar 20 mil destinatarios hoy es imposible. Mi interés está en hacer sustentable el Fondo de

las Artes y que continúe con su objetivo de conceder préstamos Acá hubo una crisis profunda y cada organismo salió a paliar la situación con los recursos que tenía. A mí el secretario de Cultura, Leonardo Cifelli, me pidió que optimice los recursos. A la fecha ya llevamos un 30% de re-ducción de gastos, entre personal y otros costos; rearmamos el área operativa y de planificación. Estamos para lanzar en agosto la programación del Fondo de las Artes. Para este año ya tenemos un presupuesto de 2.800 millones de pesos, de los cuales ya devengamos 1.500 millones. En estos primeros meses nos estuvimos ordenando.

## -Ha reiterado su decisión de ha-cer "sustentable" el FNA. ¿Có-

mo piensa conseguirio?
-Redujimos personal, dimos de baja contratos de cooperativas de limpieza y de seguridad, buscamos una forma de reducir cos-tos. Al Fondo Nacional de las Artes tenemos que verlo como una empresa: tenemos que reducir costos y maximizar los beneficios que vamos a otorgar a la cultura. Sabemos que es un proce-so. Ya para este año vamos a estar en 40% a beneficios y un 60% en gastos. Pero ya para el año que viene creo que la ecuación va a estar cercana a 20% en mantenimiento y 80% para beneficios de la cultura. La media histórica de ingresos del FNA fue de cuatro millones de dólares. El último año fue de 1.5 millón de dólares.

En ese sentido, explica: "Si re componemos la recaudación y somos sagaces en fiscalizar nues tros ingresos vamos a poder estar en los números que el Ejecutivo nos plantea".

El directorio es ad honorem y, señala, todavía está en proceso. El representante del Banco Central es Marceo Griffi y los nom-bres confirmados son: "Marcelo Scarabino (música), Mauricio Wainrot (artes escénicas), Miguel Pereira (cine), Maria Silvia Corcuera (artes visuales), Teresa Anchorena (patrimonio y artesanías), Marcelo Nougués (arquitectura). Juan Antonio Lázara, un erudito que abarca varios campos, incluso literatura. Y como directora de la Casa Victoria Ocam po y gerente de Relaciones Institucionales y Comunicación está Inés Etchebarne". Suma: "Una responsabilidad mía al ver los números fue tratar de equilibrar los recursos para dar los beneficios. Este año vamos a destinar mil millones de pesos, de los cuales el 55% será para préstamos UVA, más cero tasa. El resto se destinará a becas y concursos. La red del FNA es de un millón de artistas y creadores. Queremos llegar a más artistas y acompañarlos en el proceso.

# Ricardo Esteves, un empresario que fue referente de la cultura

Tenía 75 años. Fue impulsor del Malba, acompañando a su amigo Eduardo Costantini, y una sala del museo recibió su nombre semanas atrás.

Hace pocas semanas, el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (Malba) lo había homenajeado durante la inauguración de la exposición Tercer Ojo: la sala que alberga las obras de la colección permanente fue designada con su nombre, Ricardo Esteves. Aquel día, Eduardo Costantini-fundador y presidente honorario del Malba iunto a la titular del museo. Teresa Bulgheroni, y la periodista y critica de arte Ana María Battistozzi-des tacaron la influencia de Esteves en la construcción de la colección el museo desde 1982. "Colocar el nombre de Ricardo en la Sala hace honor a la verdad, él es parte insoslayable de la colección y siempre estaremos agradecidos", dijo Cos-

tantini, su amigo. Pero Esteves-notable referente cultural de nuestro medio y mucho más, impulsor de encuentros empresariales, sociales y políticos, especialmente en épocas críticas de nuestro país como 2001/2002no pudo disfrutar aquel homenaie. Acaba de fallecer, a sus 75 años.

Como uno de los impulsores del Malba fue clave para la adquisi-ción de piezas claves de su colección: Diego v vo (1949) de Frida Kah-



so. Deió su huella en distintas actividades, gentileza mala

lo, Baile de Tehuantepec (1928) de Diego Rivera, Tragedia del Pongo (1932) de Alejandro Yllanes, la escultura Bachué (1925) del colombia no Rómulo Rozo y Las distracciones de Dagoberto (1945) de Leonora Carrington, entre otras. "Todo lo hizo por amor al arte", destacó Cos-tantini, quien fundó el Malba en 2001 y contó con Esteves para la adquisición de otras obras relevantes, entre ellas las de Xul Solar.

Esteves nació el 25 de mayo de 1949 en Salto, Uruguay, pero se educó en Concordia, la tierra de su ma dre. Desde joven se instaló en Bue nos Aires y se dedicó a emprendi-

#### romovió foros de diálogo y fue columnista en diarios.

mientos inmobiliarios. De aquella época también conservó una profunda amistad con Jorge Bergoglio abora Pana Francisco, Este lo había llamado hace pocos días, interiorizado sobre su delicada salud.

Junto a sus actividades empre sarias (integró los directorios de grandes firmas como Bunge y Born, Disco, IRSA y el Banco Francés), promovió distintos foros y encuentros de referentes políticos y sociales. Entre ellos el Foro Iberoamérica en el 2000, convocando a personalidades como el Premio Nobel, Gabriel García Márquez, el ex presidente del go-bierno español Felipe González y el ex presidente uruguayo Julio Sanguinetti.

Eran frecuentes sus recorridas por museos, galerías y talleres, también la "usina de pensamien-to" que representaron sus columnas en Clarín y La Nación, junto a El País en España. Y su vocación de difusión del arte latinoamericano que se concretó con los libros y láminas de edición del Banco Veloz a fines de los 90 y que se destinaron a escuelas de todo el país. Se dedicó también a la recuperación del acervo tanguero, al mantener grabaciones de antiguos discos de Troilo, Pugliese, D'Arienzo, Canaro y muchos creadores más.

## Horóscopo

Spot

#### ARIES

Despeje dudas v ganará mayor predicamento en sus acciones Si avanza a un ritmo adecuado podrá establecer consignas

Le comunican ideas que estimulan su potencial, disfrute de lo nuevo. Tome nota de situaciones creativas y copie los modelos

#### **GÉMINIS**

Disuelve las dudas, sus propuestas son bien interpretadas. Las tensiones que se ocultan generan incomodidad en

Las ideas más interesantes toman dirección y acción, concentre la energía. Cambia el estiloy cautiva a un nuevo grupo de trabajo.

Supera obstáculos y logra buenos resultados. No se involucre en temas ajenosy deje que la iniciativa tome el impulso deseado.

Concentra su energía para avanzar en temas económicos Aclare cuáles son sus principios éticos más allá de las cir-

Tome conciencia y elija un punto de partida La buena organización lo saca de dilemas, situaciones novedosas gene ran interés

#### **ESCORPIO**

Expresa un estilo diferente en sus actividades laborales. Nueas alianzas parecen ser un ca mino alternativo de estrategias.

#### SAGITARIO

Contactosalentadoresgeneran buena energía para dirigir sus empresasactuales. Pone en acción ideas con un estilo renovador.

#### CAPRICORNIO

Abre nuevos caminos hacia la emoción v plasma sus iniciativas. Se expresa en el sentido correcto y asume el compro-

#### ACUARIO

Las propuestas son novedosas. evalúe la realidad antes de aceptar contratos. Nuevos compromisos, oriente sus es-

Realiza su trabajo con mucha convicción. Es tiempo de afrontar las dudas con una es-trategia diferente que garanti-

## Telones y pantallas

## María Becerra se fue de X tras experimentar ataques de pánico

María Becerra tomó la decisión de abandonar la red social X, ex Twitter, luego de acusar "ataques de ansiedad y de pánico", producto de los constantes mensajes ofensivos que recibe por parte de usuarios y haters. En el marco de su gira por Europa, fue atacada por un video viral, en el que se la vio que desafinaba durante un show en Barcelona.

"Me voy de esta red social", anunció en una seguidilla de mensajes en los que, además, expresó que 'luchó mucho" con su salud mental en la gira. "Se siente horrible todo esto, experimenté desde ataques de llanto hasta ataques de ansiedad y pánico", confesó.

En la misma línea, continuó: "Es espertarme todos los días y leer miles de cosas ofensivas sobre mí, hablando de mi vida personal, de mis gustos para vestir como si estuviera cometiendo algún crimen mereciera lo peor cuando solo es MI GUSTO para vestir. Se meten con mi físico a diario, con todo. Entiendo que esto forma parte de la fama. Entiendo que muchos quieren ayudarme y aconsejarme y ustedes más que nadie saben que los escucho y me importa mucho lo que piensan. Pero llegar al punto de insultarme como lo hacen es inaceptable para mi. No voy a seguir tolerando esto porque me ha-



cerra. "Era despertar todos los dias y leer cosas ofensivas sobre mi"

#### ce MUY MAL"

Mientras recibía muestras de afecto e incluso descalificativos a medida que escribía el hilo, siguió con su descargo: "Entiendo que cosas así me van a seguir sucediendo. Pero vo no voy a seguir siendo masoquista, teniendo una red social en la que entrás y es solo leer cosas horribles". Y concluyó: "Me

vov de acá. Gracias a todos lxs que me bancan y me mandan su amor Voy a desintoxicarme de esta red social y de todas. Voy a dejar mi Ins tagram en manos de mi persona de confianza para que suba las cosas v va. Volveré a agarrar el celular uando me sienta capaz de hacerlo Por el momento solo me ha causado ansiedad y pánico".

pressreader Pressreader 278 4604 278 4604

CLARIN - JUEVES 1DE AGOSTO DE 2024 50 Clasificados

# Clasificados



CHOFER REMIS / EJECUTIVO C/D1 tumo Día-Noche Excel-pago Solo choferes de Capital 11-6690-0476

CHOFER taxi \$35000 con jubila-cion y obra social 156213-5559 CHOFER Taxi H/m Zona CABA con exper TE 113-034-8044 Siena 16

Subi tu curriculum a

R37 ) OFICIOS Y OCUPACIONES VARIAS

PROGRAMADOR / OPERADORO
Tomo CNC. Con experiencia minim
5 años. Lugar de trabajo Barracas
Erwiar CV a; doruno@fibertel.com.a

C/ANALÍTICO EXCLUYENTE

CON O SIN ANALÍTICO





## Cómo publicar en Clarín Clasificados

Para publicar acercate a qualquier recentoria de nuestra red. Consultá el listado en el interior del suplemento o en nuestro sitio.

Medios de pago: Efectivo o Tarjeta de crédito

www.clasificados.clarin.com/receptorias

Lunes a viernes de 10 a 17 hs. Comunicate para publicar desde el interior del país.

0810 222 8476

## RECEPTORÍA VIRTUAL

Registrate y publică tu aviso lineal las 24 hs. en todos los rubros

Medios de pago: Sólo Tarjeta de crédito

www.receptoriaonline.clarin.com



SEÑORITA Masajista Bna presencia 21 a 35añ Z/Norte 15-2689-1726

## Servicios

clasificados clarin com

R44) PROFESIONALESY EMPLEADOS VARIOS

CONTADOR DRA. MARIELA CAMAÑO CONTADORA PUBLICA (UNLu) Tur-nos si 54 9 3487-305664 M.26301/0 T.181 F.241 CPCEPBA M T.450 F.009 CPCECABA

R47 SALUDYBELLEZA

MASAJISTA Relajantes Villa Crespo \*\*\* 10 a 20hs 4854-9280 \*\*\* CUIDADO DE PERSONAS

MESOTERAPIA Flor.gord,Exu. 45 años zona San Martin 51979018

SEÑORA 00 Ana 45 I a d II60246107 SEÑORA MIII TE 11-3645-9881

SEÑORA Soña 35añ 1161158466

R55 ASTROLOGÍA Y TAROT, TERAPIAS ALTERNATIVAS

ASTROLOGIA Y TAROT

PARAPSICOLOGO Jaime del Río, 31 años de trayectoria, especialista en trabajos de pareja, pero hago todo tipo de trabajos, estoy con Chiche en Canal 9 y en el Run Run de Ca-nica les Domingos. 1130872355.

R55 ASTROLOGÍA YTAROT, TERAPIAS ALTERNATIVAS

ASTROLOGIA Y TAROT

ESPIRIVISTA DON ABELARDO Poderosos Trabajos de Vudu Atraigo en 72hs a la persona Amada o Deseada Rapido y Seguro. Domino el Alma y Voluntad. Por Más Alejado que esté, Volverá Rendido/a a tus Peticiones!! Florecimientos impotencia Sexual Corto





**AGRADECIMIENTOS** 

GRACIAS x haberne escuchado, San la Muerte Te quiero mucho K.G.

In persona trateda los cambios comienzario de las pocas horas de iniciados los trabajos en que nado ni nada nueda evidante de la comienza del com

Legales

CONVOCATORIAS 75 OFISC.

Consejeros Suplentes, Fecha de Consejeros Suplentes, Fecha de Consejeros Suplentes, providence providence por la consejeración de la consejeración de la finitivos: 16/08/24 consideración de las Istass 22/08/24, Fecha de diciolazación de las Istass 22/08/24, Fecha de diciolazación de las Istass 22/08/24, Fecha de diciolazación de las Istass 20/09/24 istas 18:200 ht. Para tratar el siguiente consejeración de las Istass 20/09/24 istas 18:200 ht. Para tratar el siguiente COIDEN DEL LUX 11 Designal aucesamblestas para del 21/0/24 a las 18:200 ht. Para tratar el siguiente COIDEN DEL LUX 11 Designal aucesamblestas para firmar el acta 20/09/24 para del periodo 20/25, figir las casamblestas para firmar el acta 20/09/24 para el periodo 20/25, figir las casamblestas para firmar el acta 20/09/24 para el periodo 20/25, figir las casamblestas para firmar el acta 20/09/24 para el periodo 20/25, figir las casamblestas para firmar el acta 20/09/24 para el periodo 20/25, figir las casamblestas para filmar el acta 20/09/24 para el periodo 20/25, figir las casamblestas para del conseguio del Colombia de la Junta Electral (Art. Los Los Islasses) del conseguio del conseg

SINDICATO UNIDO DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DE AGUAS GASEOSAS DE LA CIUDAD DE GENERAL SAN MARTIN Pcia. Bs. As Adherido a la C.G.T. y F.A.T.A.G.A. Personeria Gremial № 378/1960 MORENO 4195 San Martin Provincia de Bs As.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE AFILIADOS

A efectuarse en las instalaciones del "Club de Campo S.U.T.I.A.G.A. SAN MARTIN"; con domicilio en las calles 1 Y 3 Pueblo Nuevo, de la localidad de Luján, Pcia. de Buenos Aires el día 13 de Setiembre de 2024 a las 11:30 Hs en primera Convocatoria, y a las 12:30 hs. en segunda Convocatoria, con el objeto de tratar el siguiente: CORDEN DEL DIA 1º) Lectura Consideración y Aprobación del acta anterior. 2º Designación de dos (2) Afiliados para firmar el acta. 3º) Informe del Secretario General 4º) Memoria y Balance del ejercicio 01/07/2023 al 30/06/2024, su consideración y aprobación 5º) Autorizar a la Comisión Directiva durante el período años 2024-2025 a realizar todo tipo de operaciones, inversiones, compras, ventas, etc. de acuerdo al art.24 inc. L del Estatuto Social. 6º) Reordenamiento de cargos de la Comisión Directiva por fallecimiento del Secretario de actas y renuncia del Secretario peras y cultura, Art.1º Estatuto Social. 7º) Clasura de la Asambloa. Siendo los requisitos para participar de la misma, de acuerdo al Art.8 del Estatuto Social, la Memoria Sindical y comprobante de pago de las cuotas correspondientes a los meses de Julio y Agosto de 2024. Se deja constancia que de conformida a lo previsto por el Art.6 del Estatuto Social, la Memoria y Balance a considerar, se hallará a disposición de los Afiliados, a partir del día 23 de Agosto de 2024, en nuestra sed e sindical, sita en la calle Moreno 4195 de la ciudad de San Martin, Pca. de Buenos Aires.

a 1 del mes de Agosto de 2024, la Comisión Directiva de S.U.T.I.A.G.A SAN MARTIN, de to por los Artículos 24, 46, 49 Y 52 del Estatuto Social y Ley 23.551 y Dec 467/88 convoca a

ÁLVAREZ RAÚL ALBERTO, SECRETARIO GENERAL

22/07/2024 se resolvici. (i) la rezolvici. (i) la rezolvici. (i) la rezolvici. (i) la del social de la soma de \$15.576.649, se de la suma \$4.810.042 y la consecuente reducción de su cuenta suprate de capital por la suma de surse de suprate de capital por la suma de trimonie total de \$500.00.000 de la SUCIENTA (i) modificar en consecuente, (ii) modificar en consecuente, (ii) modificar en consecuente, (ii) estado de discussión de la supriente manere. "ARTICULO CLAR-O EL capital social e su priente manere." (iii) estado de la supriente manere. "ARTICULO CLAR-O EL capital social e su presente manere." (iii) estado de la supriente manere. "ARTICULO CLAR-O EL capital social e su presente manere." (iii) estado de la supriente manere. "ARTICULO CLAR-O EL capital social e su presente de la supriente manere." (iii) estado de la supriente manere. "ARTICULO CLAR-O EL capital social e consecuente de la supriente manere." (iii) estado de la supriente manere. "ARTICULO CLAR-O EL capital social e consecuente de la supriente manere." (iii) estado de la supriente manere. "ARTICULO CLAR-O EL capital social e consecuente de la supriente manere." (iii) estado de la supriente manere. "ARTICULO CLAR-O EL capital social e consecuente de la supriente manere." (iii) estado de la supriente manere. "ARTICULO CLAR-O EL capital de la supriente manere." (iii) estado de la supriente manere. "ARTICULO CLAR-O EL capital de la supriente manere." (iii) estado de la supriente manere." (iii) estado de la supriente manere. "ARTICULO CLAR-O EL capital de la supriente manere." (iii) estado de la supriente manere. "ARTICULO CLAR-O EL capital de la supriente manere." (iii) estado de la supriente manere." (iii) estado de la supriente manere. "ARTICULO CLAR-O EL capital de la supriente de aumento de capital podrá elevarse a escritura pública.\* El capital social queda representado de la siguente manera: Grupo Supervielle SA. 4891.042 ecclones cretinas estados en el capital de la siguente de la capital de la capi

R76 DICTOS JUDICIALES

MIL (13) 280 0001 correspondence (15) 200 000

Clarin Clasificados

EL VALOR DE LA PALABRA

clasificados.clarin.com

S.U.T.I.A.G.A. SAN MARTÍN

# **ENCONTRÁ TU PRÓXIMO 0km**



Autos

pressreader Pressreader on 41 664 278 4604

Fúnebres / Legales



## **Fúnebres**

Sepelios y Participaciones

DOMINGUEZ, Carlos Alberto. Con gran tristeza lo despedimos. Fue un hombre generoso y amable, conocido por su integridad y ho-nestidad, que siempre ofreció su conocido por su integridad y honestidad, que siempre ofreció su appyo incondicional a quienes to redeaban. Su legado de bondad y valores sólidos será recordado por sua familiares y emigres. Su alegía y su sabilduria serán extrañadas por todos. Haremos todo lo poseble por honar su memoria continuando con los valores que el nos inculós. Lo despedimos hoy, 12.45 hs., en Acceso Oeste Km 58,5. Jardín de Paz. Lujen. Adriana, Eduardo, Pape, Cristina, Juan Gabriel, Mariana, Mery, Mañanela, José Al-berto y Femando. DOMINGUEZ, Carlos Alberte. Con profundo pesar lo despedimos. Feu un ejemplo de generosidad, bondod y honestidad, volores que guiarán a todos los que tuvieron el privilegio de conocerio. A lo largo de su vida, dedicó su tiempo y estuezo a su familia y trabajo. Su generosidad no tenia inintes, siempre estaba dispuesto a syudar a quienes lo necesitaban, ya sea con una pelatra amable, un consejo sablo, o un gesto desinteresado. Su bondad se reflejaba en cada acto, inspirando a todos a ser mejores personas. Su honestidad era la piedra angular de su vida, gamiración de todos. Descansa en paz r. u amor y tus valores perdurarán en nosotros para slempre, co despedimos hoy, 12.45 hs., en nosceno Ceste Km 58,5, Jardín de Paz, Lujan. Delle, Alberto, Lucia, María Paz y Charo.

Recordatorios

MAZZALI DE PEREZ, Hortensia M. (q.e.p.d.). Te Amo Memita.



**♦** Oficios Religiosos

CLARIN - JUEVES 1DE AGOSTO DE 2024

TOMINCUEZ, Carlos Alberto. Con profunda tristeza, Productos Con profunda tristeza, Productos de su quendo socio fundador. Su visión, dedicación y pasión fueron fundamentales para el exito y cracimiento de nuestra efibrica. Su ejemplo nos motivó a dar siempre lo mejor de nasottos en code a treva, y su legado seguirá guiándonos en nuestros propios cominos profusionades. Lo despedimos hoy, 12.46 hs., en Acceso Oeste Km 58.5, Jardín de Paz, Luján.

## Legales

R77 ) LICITACIONES

52



SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA

"SERVICIO DE HEMODINAMIA Y CIRUGIA CENTRAL VASCULAR PERISFERICA SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA DE LA MUNICIPALIDAD
DE SAN FERNANDO

Valor del Pliego: 75.000,00.

Valor del Pliego: 75.000,00. uisición del Pliego hasta: 20/08/2024 15:00 hs

Fecha de Apertura: 23/08/2024 14:00 hs

CONSTITUCION 1046 2º PISO- SAN FERNANDO

OFICINA MUNICIPAL DE CONTRATACIONES



SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA

"SERVICIO DE UCO Y UTI" SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA DE LA MUNICIPALIDAD

Valor del Pliego: 75.000,00

ción del Pliego hasta: 20/06/2024 15:00 hs

Fecha de Apertura: 23/08/2024 12:00 hs

CONSTITUCION 1046 2º PISO- SAN FERNANDO OFICINA MUNICIPAL DE CONTRATACIONES



SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA

"SERVICIO DE INTERNACION BAJA Y MEDIANA SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA DE LA MUNICIPALIDAD
DE SAN FERNANDO.

Valor del Pliego: 75.000,00. Ión del Pliego hasta: 20/08/2024 15:00 hs

Fecha de Apertura: 23/08/2024 13:00 hs

CONSTITUCION 1046 2º PISO- SAN FERNANDO

OFICINA MUNICIPAL DE CONTRATACIONES

clasificados.clarin.com

**ENCONTRÁTU NUEVO HOGAR** 

SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 42/20 "SERVICIO DE ENDOSCOPIA Y CIRUGIA

GENERAL" SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA DE LA MUNICIPALIDAD

Fecha de Apertura: 23/08/2024 15:00 hs

CONSTITUCION 1046 2º PISO- SAN FERNANDO

OFICINA MUNICIPAL DE CONTRATACIONES



SECRETARIA DE SALLID PÚBLICA

"SERVICIO DE OFTALMOLOGIA"

SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO

Valor del Pliego: 75.000,00. sición del Pliego hasta: 20/08/2024 15:00 hs

CONSTITUCION 1046 2º PISO- SAN FERNANDO

OFICINA MUNICIPAL DE CONTRATACIONES



NDO

SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA

"SERVICIO DE UDP ADULTOS"

SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO

Valor del Pliego: 75.000,00.

Adquisición del Pliego hasta: 20/08/2024 15:00 hs

Fecha de Apertura: 23/08/2024 10:00 hs

CONSTITUCION 1046 2º PISO- SAN FERNANDO

OFICINA MUNICIPAL DE CONTRATACIONES



SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 36

"SERVICIO DE UDP PEDIATRIA" SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA DE LA MUNICIPALIDAD

DE SAN FERNANDO Valor del Pliego: 75.000,00

ión del Pliego hasta: 20/08/2024 15:00 hs

Fecha de Apertura: 23/08/2024 09:00 hs

CONSTITUCION 1046 2º PISO- SAN FERNANDO

OFICINA MUNICIPAL DE CONTRATACIONES

**Inmuebles** 







#### LL FGA CFRAVE

CeraVe (L'Oréal Groupe) llega a Argentina con su amplia gama de productos para el cuidado facial y cor-poral. Cada producto contiene una mezcla única de tres ceramidas esenciales (ceramidas 1, 3 y 6-II) que se encuentran naturalmente en la piel, proporcionando hidratación suave y prolongada por 24 horas mediante la tecnología MVE.

#### CACHAMAI, EN LA RURAL

Cachamai, empresa con más de 70 años en el mercado de yerbas y tés con las mejores hierbas naturales de Argentina, estuvo en la Exposición Rural de Palermo al igual que otras marcas del Grupo Werthein como GNNW y DirecTV. Cachamai ofreció productos con promociones, degustaciones y novedades en alimentación saludable.

#### **CERVEZA CORONA**

Corona Cero, la cerveza sin alcohol sponsor oficial de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos, desarrolla "Golden Venues". Una novedosa acción que lleva las butacas de los diferentes estadios de París a destinos turísticos icónicos. Entre los 10 puntos elegidos alrededor del mundo, uno es el Cerro Catedral de Bariloche. Es parta de la campaña "For Every Golden Moment".

#### FC HOGAR & DECO

La marca joven y de vanguardia, idea y propiedad de Fontenla, pre-senta "Cortona": una colección de mesas v sillones ideales para quienes valoran el diseño contemporáneo sin renunciar a la durabilidad y el confort. Se destaca por su estructura de hierro con una terminación en símil bronce; combina robustez v estética, aportando un toque de distinción a cualquier ambiente

Tortugas Open Mall anuncia la apertura de la sucursal de Rex, la marca de pinturas, herramientas y artículos para el hogar. Ubicada en el sector Strip Mall en el estacionamiento exterior del shopping, el nuevo local ofrece el catálogo completo de productos de la marca, incluyendo sus categorías agregadas recientemente.

#### ANDELUNA ARGENTINA

Andeluna renueva su identidad, modernizando la presentación de cada una de sus líneas para transmitir su esencia, valores y el origen que le da el nombre: los Andes y la Luna. La nueva imagen de Altitud, su línea central, se inspira en el edificio de la bodega y su paisaje mon-tañoso en Gualtallary. Junto al rediseño, nace Altitud Cabernet Franc.

## LATCOM / MCDONALD'S

Latcom, firma global especializada en OOH, continúa destacándose por sus innovadoras propuestas en campañas out of home v esta vez acompañó a su cliente McDo-nald's en los festejos de la Copa América en el Obelisco. Se realizó una proyección en el edificio sobre el local de McDonald's en homenaje a la Selección y a Angel di María.

#### CHEVROLET ONIX

Nueva configuración de la familia Chevrolet Onix y Onix Plus, compuesta ahora por tres versiones: LT, LTZ y Premier. Además, la carrocería 5 puertas mantiene la versión RS. Toda la gama cuenta ahora con una única motorización turbo naf-tera de 1.0 L con 116cv de potencia y 160Nm de torque y también todas incluyen la tecnología OnStar.

#### GIORGIO ARMANI

My Way Néctar y Acqua Di Gio Profondo son las nuevas fragancias de Giorgio Armani en versión Eau de Parfum con opción de recarga, des tacándose por sus intensas notas cítricas y florales, y su compromiso con la sustentabilidad. Estos dos nuevos flankers se complementan con las icónicas colecciones de fragancias de la marca italiana.

#### REBAJAS DE ARREDO

La empresa especializada en ropa de cama y artículos para el hogar desarrolla su campaña "Abrazate al invierno, abrazate a las rebajas", ofreciendo a sus clientes productos diseñados para las bajas temperaturas. Con descuentos de hasta 50% y cuotas sin interés, Arredo busca mantener a todos abrigados y cómodos en sus hogares.

#### GRUPO DIA

La compañía ha aprobado su nueva Política de Marketing Responsable con el objetivo de alinear sus comunicaciones comerciales con su Política y Plan de Sostenibilidad. Grupo DIA, además, refuerza su compromiso con facilitar una ali-mentación saludable y de calidad que impulsa a través de su programa "Comer meior cada día".

#### HOSPITAL GUTIÉRREZ

El Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez inauguró el nuevo Centro de Esterilización. Esta renova ción se llevó a cabo gracias al tra bajo de la Cooperadora del Hospi-tal y permitirá realizar la esterilización de más de 3.000 cajas de instrumental quirúrgico por mes. Fue clave la recaudación alcanzada en la Gala del Teatro Colón del 2023.

DE LA PALABRA.

**EL VALOR** 

## SAMSUNG, EN CÓRDOBA

Samsung inauguró su primer Smart Center en Córdoba, en Dinosaurio Mall. Con la innovadora SmartThing Wall, una experiencia de exhibición inmersiva para co-nocer los beneficios de tener una casa conectada. Además de ofrecer productos, brindan asistencia y reparación desde celulares y tablets, hasta TVs, heladeras y lavarropas.

#### MUNDIAL DEL ALFAJOR

El 3° Campeonato Mundial del Alfajor se realizará del 16 al 18 de agos to en La Rural. Reúne a cientos de productores de alfajores en un espacio desarrollado para la compe-tencia técnica-basada en el análisis sensorial- y presenta una exposición gastronómica. Alfajoreros de todas las escalas dan a conocer y venden cientos de variedades.

#### ADIDAS/ANT EDWARDS

adidas v el NBA Anthony Edwards presentan en Argentina las AE l "Georgia Red Clay", nueva edición de las zapatillas de basquetbol que llegaron para marcar una nueva era en el calzado de alto rendimiento. Inspiradas en los origenes de Ant, en su lugar de nacimiento, Atlanta (Georgia). En adidas.com.ar, tiendas de adidas Originals y distribuidores (Grid, Basket Capital).

#### PREMIO AZCUY

Comenzó la convocatoria para el 6° Premio Azcuy. El concurso de arte, organizado en alianza con el Museo de Arte Moderno de Buenos Airesy la Fundación Azcuy, seleccionará v premiará una obra inédita de sitio específico para ser instalada de manera permanente en Donna Vita, edificio de Azcuy en cons trucción. Inscripción hasta el 11/9:

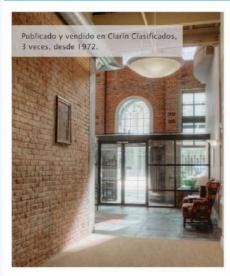

#### Clarin Clasificados clasificados.clarin.com

#### TOM SUMA A REX UV DEFENDER SERUM

La marca de belleza L'Oréal París lanza UV Defender Serum. Se trata de un producto innovador que protege la piel, previene manchas y líneas de expresión, e hidrata, Ideal para complementar una rutina de cuidado integral de la piel. Protección solar FPS 50, ácido hialurónico, vitamina E y péptidos son los activos que lo componen.

#### **ANDREANI INVIERTE**

Grupo Logístico Andreani refuerza su presencia y capacidad operativa en el país, con nuevas sucursales -como la de Nordelta- y la apertura de una planta de 70.000 m2 en Pacheco. La compañía de logística sostiene su plan de inversiones en infraestructura y tecnología para lograr cada vez más un desarrollo sustentable y eficiente.

#### MASTELLONE HNOS.

La nueva Leche Serekids está pensada para acompañar a los chicos todos los días y contribuir a su sa lud. Su combinación exclusiva de 13 vitaminas v minerales colabora con la nutrición, el crecimiento y el desarrollo de los chicos. Esta combinación contribuye con el sis tema de defensa del organismo y acompaña en el desarrollo escolar

## DRLEMON

Dr Lemon celebró la amistad con una edición especial de "Wasabi", la fiesta más trendy de la Generación Z. La marca líder de tragos listos para tomar continuó así acompañando al público joven, esta vez en la fiesta más picante de reggaeton en Groove y en una fecha icónica para sus seguidores. En Tik Tok e Instagram, Wasabi ft. Dr. Lemon

#### **BODEGA CHAKANA**

Chakana es una bodega mendocina que rinde tributo a la Pachamama en su filosofía anclada en la biodinámica. Nuna Vineyard Syrah 2021 es una ofrenda del suelo de la Finca Nuna, en Agrelo (Luján de Cuvo). La biodinámica recupera el valor de la agricultura, su valor so cial, y devuelve al vino a su función original de alimento sagrado.

#### SUBASTAS NARVAEZBID

La plataforma online Narvaezbid subasta hasta mañana más de 15 unidades de maquinaria agrícola e industrial ubicadas en la pro-vincia de Córdoba. Se ofrecen tractores, minicargadoras, autoelevadores y carretillas eléctricas desde \$ 360.000. En www.narvaezbid. com.ar los interesados pueden pujar por los equipos de su interés.

#### MERCADO PAGO

Nueva funcionalidad gratuita que permite pagar propinas de mane ra digital en bares, cafeterías y restaurantes. Promueve la reducción del uso de efectivo entre los consumidores y es una solución para el sector gastronómico ante el crecimiento de los pagos digitales. La acreditación de la propina se realiza de manera inmediata.

#### CAMINATA AVON

Un año más, la Caminata Avon tendrá lugar en Av. Figueroa Alcorta y Av. Monroe (CABA), el domingo 29 de septiembre a las 7.30. En su 18ª edición, Avon y Fundación Avon ponen en pie nuevamente este es pacio de encuentro para caminar bajo una causa común: promover la detección temprana del cáncer de mama. Ya abrió las inscripción.

pressreader Prosseader Com 41 664 278 4604

Claríngrilla № 20.182 En las columnas marcadas se leerá un pensamiento de Menandro.

| -  | 100 |      |  |       |      |     |
|----|-----|------|--|-------|------|-----|
| 1  |     |      |  |       |      |     |
| 2  |     |      |  |       |      |     |
| 3  |     |      |  |       |      |     |
| 4  |     |      |  |       |      |     |
| 5  |     |      |  |       |      |     |
| 6  |     |      |  |       |      |     |
| 7  |     |      |  |       |      |     |
| 8  |     | HQ.S |  | JAP 1 |      | 9,0 |
| 9  |     |      |  |       |      |     |
| 10 |     |      |  |       |      |     |
| 11 |     |      |  |       |      |     |
| 12 |     |      |  |       |      |     |
| 13 |     |      |  |       |      |     |
| 14 |     |      |  |       |      |     |
| 15 |     |      |  |       |      |     |
| 16 |     |      |  |       |      |     |
| 17 |     |      |  |       |      |     |
| 18 |     |      |  |       |      |     |
| 19 |     |      |  |       |      |     |
| 20 |     |      |  | O.    | A 62 | 14  |

#### Definiciones

1⊳ Masa de barro moldeada en forma de ladrillo y secada al sol: 2 ▶ Polvo que se obtiene moliendo pimientos encarnados secos; 3 > Med. Enfermedad, alteración: 4 ≥ Inform. Caracteres utilizados para identificar una unidad de información; 5 ⊳ Que tiene ochenta años o más y no ha llegado a los noventa; 6 » Comer de diversas cosas y en ligera: porciones: 7 ⊳ Bata amplia que se usa después del baño; 8 ➤ Contratiempo o perjuicio imprevisto; 9 - Especie hortense de achicoria, de hojas radicales muy numerosas, dispuestas en roseta, que se comen en ensalada; 10 » Anestesia que se inyecta en el canal medular; 11 ⊳ Hacer subir la temperatura de un cuerpo: 12 ⊳ Instrumento músico de viento, de metal, de sonido agudo; 13 > Diversión, jolgo rio ruidoso y desordenado.//Cierto baile: 14 > Abandonar el soldado sus banderas; 15 » Perteneciente o relativo al clérigo; 16 » Cuarto o pieza de una casa; 17 ► Mar. Trasladar pesos de un lado a otro del buque para equilibrar la estiba; 18 ► Hueco practicado en una fachada, como una puerta, una ventana, etc.; 19 En la mitología griega, uno de los titanes, conocido como amigo y benefactor de la humanidad, hijo del titán Jápeto y la ninfa del mar Climene; 20 ⊳ Asunto, cuestión.

#### Las palabras se forman con las siguientes silabas

a-a-a-a-al-ar-ar-be-ber-bo-bor-ca-cacal - can - ce - chan - chen - ción - cle - co - de - do du - e - es - fec - ga - la - len - los - ma - ma - me men - ne - noz - o - o - pa - pe - per - pi - pi - pi - po pro - ra - ral - ri - ro - ro - sen - ser - sim - ta - tar - tar - te - te - te - to - tón - tón - trom - tu.

## Sudoku

Nº 6.875

Complete cada tablero (subdividido en nueve cuadrados) de 81 casillas (dispuestas en nueve filas verti-cales y horizontales) llenando los casilleros vacios con los números del 1 al 9, de modo que no se repita ninguna cifra en ninguna fila vertical ni horizontal, ni en cada cuadrado. Las soluciones, mañana.

| Bás | ico |  |
|-----|-----|--|
|     |     |  |

|   |   |   |   |   |   |   |   | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 |   |   | 7 |   |   | 1 |   |   |
|   |   |   |   | 9 | 8 |   | 3 | 4 |
|   | 8 | 2 |   |   |   |   | 7 | 6 |
|   |   | 3 |   |   | 4 |   |   |   |
|   |   | 4 |   |   | 9 |   |   |   |
|   | 1 |   |   |   |   |   |   | 3 |
|   |   |   |   | 2 |   |   | 9 |   |
|   |   |   |   |   | 5 |   | 8 |   |

| 1 | 9 |   |   | 8    |   |      | 7       | 3 |
|---|---|---|---|------|---|------|---------|---|
|   | 6 |   | 9 |      |   | 2    |         | 8 |
|   |   | 5 |   |      |   |      |         | 4 |
| 8 |   |   |   | 1    |   |      |         | 7 |
| 5 |   |   |   |      |   |      |         |   |
|   | 3 |   |   | 5    |   |      |         |   |
|   |   |   | 6 | 2    | 5 | 1    |         |   |
|   |   |   |   |      | 3 |      |         |   |
| 6 |   | 1 |   | 1/25 | 4 | 2000 | 1,81,83 |   |

Autodefinido Defina las palabras siguiendo el sentido que indican las flechas, escribiendo una letra en cada casillero libra

| SER<br>SUPREMO<br>OCULTA LO             | 7                                               | CONVOCAD<br>PARA<br>UN          | <b></b>                                    | PUNTO<br>CARDINAL<br>PLAYA               | <b></b>                           | DESPOSADA<br>FUSTA<br>AZOTE           | <b></b>            |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|--------------------|
| QUE SIENTE                              |                                                 | ENCUENTRO                       |                                            | ARGENTINA                                |                                   | ¥                                     |                    |
| ENCONTRAR-<br>SE ALGO<br>EN UN<br>LUGAR |                                                 | ARROJAS<br>CIUDAD DE<br>BOLIVIA | <b>→</b>                                   |                                          |                                   |                                       |                    |
| L.                                      |                                                 | +                               |                                            |                                          | TANTALIO<br>CONFORMES<br>A LA LEY | <b>→</b>                              |                    |
| GRAN<br>MASA DE<br>AGUA<br>SALADA       | LIDER,<br>CAUDILLO<br>ADECUA ALGO<br>A UNA COSA | *                               |                                            | arun                                     | +                                 | FQ.C                                  | OFFE)              |
| L <b>&gt;</b>                           | +                                               |                                 | PREFIJO:<br>GRANDE<br>ENCALLAR<br>UN BARCO | <b>→</b>                                 |                                   |                                       |                    |
| HASLÓ SIN<br>SENTIDO<br>DESCEN-<br>DERA | *                                               |                                 | *                                          |                                          |                                   |                                       | AMARRAR<br>ENLAZAR |
| 4                                       |                                                 |                                 |                                            |                                          |                                   | INDÍGENA<br>DE<br>TIERRA DEL<br>FUEGO | <b>—</b>           |
| DIVISIBLE<br>POR DOS<br>ASTATO          | <b>*</b>                                        |                                 |                                            | DOBRINO DE<br>ABRAHAM<br>CONSO-<br>NANTE | <b>→</b>                          | +                                     |                    |
| 4                                       |                                                 | AFLIGE<br>ENTRISTÈCE            | <b>→</b>                                   | +                                        |                                   |                                       |                    |
| ARRESTAR<br>DETENER                     | <b>→</b>                                        |                                 |                                            |                                          |                                   |                                       |                    |

## Soluciones Sudoku Nº 6.874

| 3 | 6 | 2 | 7 | 1 | 4 | 9 | 8 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 7 | 5 | 6 | 9 | 3 | 4 | 1 | 2 |
| 9 | 1 | 4 | 5 | 2 | 8 | 7 | 6 | 3 |
| 4 | 3 | 6 | 9 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 |
| 2 | 5 | 9 | 1 | 7 | 6 | 3 | 4 | 8 |
| 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 5 | 2 | 9 | 6 |
| 1 | 9 | 8 | 2 | 6 | 7 | 5 | 3 | 4 |
| 6 | 4 | 7 | 3 | 5 | 1 | 8 | 2 | 9 |
| 5 | 2 | 3 | 8 | 4 | 9 | 6 | 7 | 1 |

| 4 | 1 | 2 | 6 | 7 | 9 | 5 | 8 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 3 | 8 | 5 | 1 | 2 | 6 | 4 | 9 |
| 6 | 5 | 9 | 4 | 3 | 8 | 2 | 1 | 7 |
| 2 | 8 | 3 | 9 | 6 | 7 | 4 | 5 | 1 |
| 9 | 4 | 7 | 1 | 8 | 5 | 3 | 6 | 2 |
| 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 9 | 7 | 8 |
| 1 | 2 | 4 | 8 | 9 | 6 | 7 | 3 | 5 |
| 3 | 9 | 5 | 7 | 4 | 1 | 8 | 2 | 6 |
| 8 | 7 | 6 | 2 | 5 | 3 | 1 | 9 | 4 |

#### Claringrilla Nº 20.181

El sablo muda de parecer, pero el tonto insiste. Fancesco Petrarca. Poeta y

| 101 |   | - |   | 2000 |   | 1 |   |   |   |
|-----|---|---|---|------|---|---|---|---|---|
| 1   | Ε | C | Н | A    | R |   |   |   |   |
| 2   | L | 1 | 5 | 1    | P | 0 | - |   |   |
| 3   | S | 0 | L | F    | E | A | R |   |   |
| 4   | A | G | U | A    | R | R | Á | S |   |
| 5   | В | A | N | D    | 0 | L | E | R | 0 |
| 6   | 1 | N | 0 | C    | E | N | C | 1 | A |
| 7   | 0 | R | T | 0    | L | 0 | G | f | A |
| 8   | М | 1 | N | 0    | T | A | U | R | 0 |
| 9   | U | N |   | F    | 0 | R | M | A | R |
| 10  | D | 0 | M | 1    | N | A | N | T | E |
| 11  | A | P | R | E    | T | U | 1 | Ó | N |
| 12  | D | E | R | R    | 0 | C | н | A | R |
| 13  | E | N | T | R    | 1 | P | A | D | 0 |
| 14  | P | A | L | A    | N | G | A | N | A |
| 15  | A | G | N | Ó    | S | T | 1 | C | 0 |
| 16  | R | 0 | м | P    | 1 | В | L | E |   |
| 17  | Ε | 5 | C | A    | 5 | E | Z |   |   |
| 18  | C | 0 | м | 1    | T | É |   |   |   |
| 19  | E | N | T | R    | E |   |   |   |   |

Horizontales, Disimula, tiras, estar, Ta, adalid, mar, mega, divagó, bajará, par, Lot, At, apena, apresar. Verticales. Dios, adapta, Tarija, citad, varar, Miramar, pe, sur, legales, látigo, ona, casada, atar.



#### Precio de los opcionales

Cocina en casa \$ 9,999.90 - Magnetic La Cludad \$ 9,999.90 - Colección El Septimo Circulo \$ 7,999.90 - Cenicios \$ 2,000 - Libro Alan Farera Any, de sery Ant, Hericandat \$ 6,999.90 - Re 2,200 - An, \$ 2,000 - ELL \$ 8,500 - Presenciar Genicio \$ 2,000 - Belanz. Circula e N 1 \$ 19,999.90 - El Cluda e N 1 \$ 19,999.90 - El Cluda e N 1 \$ 19,999.90 - Part No. Cenicio e Recordo e Recordo e No. Cenicio e Recordo e No. Cenicio e Recordo e No. Cenicio e Recordo e Re

#### Edición del día

Edickin do 77 pagirias para Capital Folderal, Gran Bacros Aires, Campana, Capital del Safreç Empalme Lobos, La Piata, Lobos, Luĝiny Zarata Edickholo 64 pagirias para el insia de la Appartira. El pració de tapa as sintrocargo de ann'o para Capital Forderal, Cara Ribucros Aires y La Piata. Para el resco del país de prode de tapa as acon recapa, DIRECCIONESSA no Galho Ciliforda Ingrantinos S. A Rejestro de la pro-piedad Intelectual nº 429505. Dirección, Redacción y Administración:

Pladras IV43 (1140), Capital Fac: 4309-7200. Impressión y Orculación: Z pita 3720 (2985). Capital Tel: 4309-7800. Fac: 4309-7810. Publicidad: Ta-cuari 1846 (1399). Capital Tel: 4389-7777. Fac: Publicidad: 4348-7704/7730. Fac: Clasifloados: 4348-7702.

CLARÍNES PROPIEDAD DE ARTE GRÁFICO EDITORIAL ARGENTI-NO S.A. EDITOR RESPONSABLE: RICARDO KIRSCHBAUM.

# clasificados.clarin.com

CARTAS AL PAÍS

## "Los Juegos Olímpicos y las nuevas formas de cancelación"

Hasta en los Juegos Olímpicos se están aplicado nuevas normas de cancelación (¿o "inquisición"?) para los deportistas de la Federación Rusa y de Belarus, ex Bielorrusia. Justifican la discriminación a Rusia por la invasión a Ucrania en febrero de 2022. Pero, porque Belarus que no está en guerra

Y si se trata de "invasiones" como justificativo para Rusia, por qué no cancelar también a Türki-ye, ex Turquía, que hace 50 años invadió y usurpó el norte de Chipre; en 2023 el norte de Siria para asesinar a los kurdos y ahora en 2024 amenaza a Israel con la guerra. Por qué no a Corea del Nor-te, que tiene a todo un pueblo hambreado y a los cristianos en Campos de reeducación; a China, una dictadura invasora del Tíbet; segrega a los Uigures y se apropia de los derechos de Macao y Hong Kong; Palestina, cuya organización terrorista Hamas pergeñó el monstruoso 7/10 contra el Estado de Israel; Afganistán, cuyo régimen talibán oprime y convierte en momias a sus mujeres. Y así se podría continuar con muchos otros.

Asimismo debería ser multada Francia por los silbidos de los franceses al Himno Nacional argentino; por el mal trato a sus deportistas y por los robos de las pertenencias a sus jugadores. Y finalizo con la incorrecta y torpe coreografía y escenografía sobre "la Última

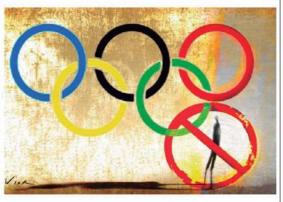

cena", una especie de suicidio a la propia cultura judeo-cristiana del país anfitrión del evento.

#### Victor Zajdenberg

viczaj2@yahoo.com.ai

## Maduro, el "tirano", y el "voto electrónico vulnerable"

 Se califica erróneamente a Nicolás Ma-duro como "dictador". La dictadura es una institución que proviene del derecho ro-mano, cuando en una época de turbulencia, peligro o cualquier otra necesidad, ameritaba que fuera elegido un ciudadano para que reuniera en su persona la suma del poder público, a fin de sortear aquellas dificultades. No es esa la situación de Maduro en Venezuela.

Sino que existe un estado de usurpación de poder por su parte, ya que sin haber acreditado que ha ganado legítima-mente las elecciones, se ha arrogado el poder de ser presidente y con la ayuda de las fuerzas armadas ha sido "consagrado" como tal por el período 2025 a 2031.

Según el Diccionario Enciclopédico Salvat Alfa (1987) define al "Tirano" como el "que obtiene contra derecho el gobierno de un Estado". Esta es la calificación, la de tirano, que corresponde a Maduro, ya que ha "accedido" a la primera magistratura de su país, contra derecho, al no haber sido elegido por la mayoría de la población

y sólo mantenerse en el poder con la complicidad de las fuerzas armadas chavistas. Y como lo preanunció él que iba a ver un baño de sangre, es lo que está ocurriendo.

#### Norberto Jorge Chiviló

El fraude electoral que sufre Venezuela demuestra que el voto electrónico es muy vulnerable y poco confiable.

El sistema electoral perfecto no existe, pero hay formas más seguras y económicas como lo es el voto en papel y con boleta única. Esperemos que el actual gobierno nacional pueda lograr su pronta aprobación en el Congreso. La transparencia electoral es fundamental en un país democrático.

#### Patricio Oschlies

sevahoo com a

#### El presidente de España, el que calla otorga

Pedro Sánchez, acogiéndose al derecho de guardar silencio, se negó a declarar en cali-dad de testimonio en el caso en el que se investigan las actividades de corrupción de

su esposa Begoña Sánchez. ¿Si nos ajustáramos al proverbio universal que sentencia que "el que calla otorga" podríamos asumir que Milei tenía razón?

Oscar Edgardo García

#### "Un taxista me extorsionó para devolverme el celular"

Sólo una vez por semana suelo tomar taxi desde mi domicilio en Villa Urquiza hasta Belgrano. Pasadas las 11 hs llegué a desti-no, tuve mi consulta médica y al salir, me percaté que no tenía el celular, lo había de jado caído en el asiento del taxi, y combiné con el chofer la devolución.

Pero me pidió a cambio \$20.000, que se los dí por insistencia de mi mujer. O sea, este supuesto servidor público me extorsio naba para devolverme lo mío. Registré la situación y podría haber llamado al 911. Con testigos, lo hubieran dejado detenido y encausado por retención indebida y extor

Adrián A. Klas akias@fibertel.com.ar LIBROS RECOMENDADOS

## **Una exquisita** historia literaria del viaie

TITULO: Volver para contarlo AUTORA: Andrea Calamari ED.: Paidós COSTO: \$23.000 (papel) \$8.099 (e-book)



Desde la Odisea pasando por el viaje de Gilgamesh o Jonas Mekas; los re-latos históricos de Heródoto, la Atlántida o Marco Polo: las crónicas de Kapuściński, Hebe Uhart o los indios ranqueles de Lucio V. Mansi-lla. En este ensayo, de una erudición admirable que está lejos de cual-quier pose y una prosa exquisita, la autora traza un recorrido por la his-toria del viaje en la literatura. En los diversos cruces de caminos entre la realidad y la ficción, Calamari analiza todo tipo de miradas, desplaza-mientos y geografías. Describe y a la vez reflexiona sobre cientos de relatos viajeros que moldearon ciertos espacios. "La pampa sudamericana no es un nombre propio, es el producto de la mirada ajena", afirmará en un pasaje. Es, también, una memoria lectora y un modo de ser en el mundo. "Cada punto del viaje es un sitio al que volver, una fuente de historias nuevas", describe la autora, algo que también es posible de encontrar entre las páginas de su propio libro.

Pablo Diaz Marenghi Especial para Clarín

Correo: Tacuari 1840, C1140AAN
Email: cartasalpais@clarin.com
Los textos destinados a esta sección no deben exceder las 20 lineas escritas a màquina o los 1.000 caracteres en Word con espacios. Es imprescindible que estén firmados y con constancia del domicillo y número de documento. Clarin se reserva el derecho de publicar las cartas recibidas, como así también de editarlas y/o resumirlas cuando lo considere conveniente.



# AHORRÁ MÁS QUE NUNCA

EMPEZÁ AHORA













6° 23°



MIN MÁ



мін 11° Correo Argentine Franquici a pagar







#### **Pasiones Argentinas**

# Consejos para escribir. O no

Ana María Shua Escritora

¿qué consejo le daría a alguien que quiere escribir? No tengo consejos, solo algunas reflexiones. Es imposible referirse a la escritura sin empezar por el trabajo de la lengua. Usándola como herramienta, el escritor trabaja y doblega su materia prima, que es también la lengua. Escoplo, martillo y mármol al mismo tiempo Un idioma lleva inscripto en sí mismo a la cultura que lo produjo. En su estructura, que determina cierta organización del pensamiento, y también como portador de alusiones, rimas, chistes, canciones, Cuando acompañamos el momento del desarrollo neurológico que le permite al bebé aplaudir con la canción "Tortitas de manteca para mamá que me da la teta" estamos introduciéndolo al mismo tiempo en una compleja red de normas y prejuicios culturales en relación con el papel de la madrey el padre. Un idioma es un punto de vista, una for-

e preguntan una y otra vez:

Un idioma es un punto de vista, una forma de enfrentar el caos de la experiencia y reducirlo a la escala de la comprensión humana, que necesita cierto ordenamiento, cierta clasificación. El funcionamiento de nuestra mente exige la generalización: eso es lo que hace el lenguaje. Y cada idioma generaliza, es decir, clasifica, a su manera. Todos usamos estos casilleros naturalmente, sin pensarlo. Pero quien escribe necesita recuperar la conciencia de este sistema que mos organiza el mundo, para poder desafiarlo: para encontrar nuevos sentidos. Debe estar atento a las vallas que cuadriculan la experiencia para poder saltarlas, romperlas, para proponer una nueva construcción que permita ver la realidad desde otro ángulo. En eso consiste, en parte, el acto creativo.

Quien entra a un idioma encuentra al mundo ya creado, abierto a la comprensión pero también cerrado a nuevas miradas. Sólo los niños pequeños tienen todavía la posibilidad de ver las cosas por primera vez y por eso son capaces de formular asociaciones que nos suenan poéticas y que más adelante, cuando tengan mejor dominio del idioma, les resultarán inimaginables. El escritor debe llegar al mismo punto, recorriendo hasta las últimas consecuencias el camino contrario: llegar a un dominio tan absoluto de su lenguaje, que pueda saltar por encima de la cerca y volver a ver la realidad en toda su confusión, una vez más como si fuera la primera vez.

Pero además, hoy igual que siempre, quien escribe está en constante conflicto con su sociedad, no menor al que le plantea el lenguaje. Así como enfrenta los estereotipos de su lengua, está obligado a descubrir y señalar las convenciones sociales. No se trata de que los artistas tengan una ética superior. No existe, ni siquiera como posibilidad, una sociedad humana que no esté fundada en convenciones. Pero quien confunde los acuerdos sociales con la naturaleza, quien no tiene conciencia del abismo que existe entre naturaleza y cultura, nunca podría escribir buena literatura.

CRIST













TIRA Y AFLOJA Por Erlich\*

